

Sin autocrítica Riquelme le apuntó a la Conmebol por los jugadores no fichados. Boca juega hoy en Ecuador. P. 40

Más de un mes sin jugar Inter Miami confirmó que Messi tiene una lesión en los ligamentos del tobillo derecho. No pasaría por el quirófano. P. 41

BUENOS AIRES, ARGENTINA AÑO LXXVIII Nº 28.244, PRECIO: \$2.000,00 EN C.A.B.A. Y GBA -RECARGO ENVÍO AL INTERIOR \$ 300,00 - PRECIO DE LOS OPCIONALES. EN EL ÍNDICE DE LA PÁGINA 54. Miércoles 17 de julio de 2024

# Sigue la desconfianza en los mercados por las medidas del Gobierno

Volvió a bajar el dólar, cayeron los bonos y subió el riesgo país.

Los dólares financieros volvieron a bajar, la brecha cambiaria cayó en dos días del 60% al 39% y el blue cerró a \$1.405. Pero los bonos en dólares siguen hacia abajo y el riesgo país se acerca a los 1.600 puntos. Esto refleja la incertidumbre, ya que el mercado

teme que por la caída de las reservas se demore aún más la salida del cepo cambiario. El Gobierno quiere bajar la brecha para acelerar la caída de la inflación, pero para analistas va camino a una mayor recesión. En la reunión de Gabinete se habló de "maniobras

extrañas" en referencia, una vez más, a un banco vinculado a Sergio Massa. El ministro Caputo hizo un balance positivo de las medidas. El vocero Manuel Adorni buscó minimizar la situación al afirmar que "no nos importa el valor del dólar ni el riesgo país". P.3



El Real Madrid presentó oficialmente a su nueva estrella, Kylian Mbappé. Lo recibió un estadio colmado, con 75 mil hinchas. El francés firmó un

contrato hasta 2029 y usará la camiseta número 9, que en pocas horas se agotó en todas las tiendas deportivas. En un fluido español, Mbappé dijo que

"se cumple un sueño. Hoy soy un chico feliz; estoy en el mejor club del mundo". Según los medios, ganará 57 millones de euros por año. P. 42

## Caso Loan: en un giro inesperado, la Justicia adelantó la

Anoche, por Zoom y desde el penal de Ezeiza, Laudelina Peña, una de las personas que más sospechas despierta, dio su testimonio durante unas tres horas, ante la jueza Pozzer Penzo. Es su cuarta declaración: hasta ahora no paró de declaración de la tía contradecirse. Había dicho que a Loan lo habían atropellado el marino Pérez y

su pareja, pero después admitió que la habían presionado para que mintiera. A Laudelina la comprometen testigos, llamadas, mensajes, pero sobre todo su propia confesión de haber plantado en el barro el botín de Loan. Entre las pruebas recolectadas, los fiscales tienen varios indicios contra ella. P.30

## Por sexto mes consecutivo, la economía tuvo superávit fiscal

En junio, las cuentas públicas cerraron con un superávit primario de \$488.569 millones. Si se tiene en cuenta el pago de los intereses de la deuda, el ahorro total del Estado fue de \$ 238.189 millones. Es la primera vez desde 2008 que se registran seis meses seguidos de superávit fiscal financiero. Esto se explica por el aporte en la recaudación del Impuesto PAIS y la caída del gasto en jubilaciones. P.4

## Otro paso de Milei para modernizar los clubes de fútbol

La Inspección General de Justicia modificó dos artículos de la ley 19.550. Así, no obliga pero permite que los clubes se conviertan en Sociedades Anónimas Deportivas. El estatuto de la AFA lo prohíbe, pero una resolución de la Justicia está por encima de esa norma. Toviggino, cercano a Tapia, salió a responder: "Viven una fantasía constante. No hay dólares en las SAD. La AFA es de los clubes". P.38

## El Servicio Secreto alertó sobre un posible atentado iraní contra Trump

Se conoce en plena Convención republicana y después del ataque contra el candidato y de los cuestionamientos a la seguridad que se le brindó al ex presidente. Los agentes indicaron que se trata de una amenaza "no específica" por parte de Teherán. El Consejo de Seguridad Nacional lo considera de "máxima prioridad". Se reforzó la custodia de Trump. P.22

Sumario CLARIN - MIÉRCOLES 17 DE JULIO DE 2024

## El caso Loan y la hipótesis de la navaja

DEL **EDITOR** 

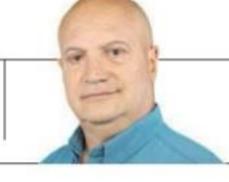

**Héctor Gambini** 

hgambini@clarin.com



os términos Loan y Ockham tienen las mismas vocales, pero podríamos relacionarlos por algo más. Loan es un nene perdido hace cinco semanas, ya transformado en caso criminal. Los casos criminales toman los nombres de las víctimas. El caso Cabezas, el caso María Soledad, el caso Nisman. El caso Loan.

Ockham es un pequeño pueblo inglés ubicado una hora al sur de Londres. Allí vivió, en la Edad Media, un fraile filósofo llamado William, que pasaría a la historia como Guillermo de Ockham no por su labor eclesiástica sino por elaborar un principio de reduccionismo metodológico utilizado desde entonces en todo tipo de ciencias, incluyendo la Criminología.

El principio se conoce como "La navaja de Ockham" y se enuncia así: "En igualdad de condiciones, la explicación más simple suele ser la más probable".

Significa que cuando varias hipótesis parten de los mismos hechos, la explicación más sencilla tiene más probabilidades de ser correcta que las complejas.

En ciencia, es el principio de parsimonia. La "navaja" del fraile Guillermo sufrió todo tipo de refutaciones a lo largo de la historia, aunque él mismo había aclarado que, como toda ley de probabilidad, la explicación más simple siempre es la más factible pero no necesariamente la verdadera.

Si la explicación sencilla no tiene pruebas y la compleja sí, será la excepción a la regla de la navaja. Hay muchas excepciones a lo largo de la historia, pero ¿cuál sería la navaja de Ockham del caso Loan?

La explicación más sencilla es la que ya se descartó: el nene se perdió y cayó a un pozo o lo atacó un animal. Esto es imposible porque lo único probado en el caso es que su zapatilla fue puesta adrede en un lodazal justamente para que pareciera lo que no fue. Quienes tenían la zapatilla tuvieron a Loan, de modo que el nene no se perdió.

Si no se perdió, se lo llevaron.

De este punto preciso se abren una nueva hipótesis sencilla y otra compleja. La sencilla es la del accidente: un invitado se va apurado para ver a River. Bebió de más. Ofuscado por la demora de su mujer, arranca sin ver a un nene de 5 años frente al paragolpes derecho. Siente el impacto, baja, ve al nene inconsciente -quizá lo mató-, lo sube a la caja cerrada y se va con su mujer, una funcionaria del pueblo a quien el comisario local llama "jefa".

#### La explicación más sencilla suele ser la más probable, pero ¿siempre es así?

Arreglan encubrir el episodio sacándole una zapatilla al nene y tirándola en el campo para simular que se perdió y ellos, o terceros, se deshacen del cuerpo. Fin.

Problemas: la hija de Laudelina (la tía de Loan que contó esto) dice que lo hizo porque le ofrecieron una casa, un auto y una moto. Real o no, esa línea es una sombra para el poder en la provincia: el gobernador Valdés va echó al ministro de Seguridad v

un senador de su confianza podría ser citado por la justicia.

A la hipótesis del accidente sólo le queda el ADN de un varón en el lugar del presunto impacto. El fraile William no cerraría el caso con eso. Quizá la explicación sencilla tenga otra variante. Otro delito contra el nene cometido allí mismo.

La hipótesis compleja es que se llevaron a Loan vivo para entregarlo a terceros, pero aún falta información para especular sobre esta maniobra. ¿Podrá haber algo comprobable sobre ese sinuoso camino con las nuevas indagatorias a los detenidos? ¿Fue una entrega local? Con lo que hay, no es fácil pensar en una red de trata que exigiría una cadena de postas más compleja y organizada.

Esta hipótesis tiene el lógico aval de la familia (si lo robaron, Loan seguiría vivo) y la incomodidad de la provincia: hay un comisario y una funcionaria detenidos que, bien mirados, son la Policía y la política involucradas en el espanto, por más locales que sean. ■

**EL SEMÁFORO** 

Walter Schmidt

wschmidt@clarin.com

Nicolás Maduro

Presidente de Venezuela.



#### Dictadura a pleno

En los primeros diez días de campaña para las elecciones presidenciales del 28 de julio, el régimen chavista arrestó a 87 dirigentes políticos vinculados a la oposición. La persecución se acentúa y gran parte de los detenidos responden al líder favorito Edmundo González y a María Corina Machado, El Mundo

#### **Héctor Daer** Uno de los jefes de la CGT.



#### Condicionado

En la reunión con el Gobierno, planteó que la Casa Rosada dé marcha atrás con la reforma laboral v que eleve el piso del impuesto a las Ganancias. Dos condiciones muy poco probables. Sobre todo porque, a cambio, aceptaría la CGT sentarse en el Consejo de Mayo. ¿Pablo Moyano pensará lo mismo? El País

#### Martina Basgall Sequeira

Estudiante argentina.

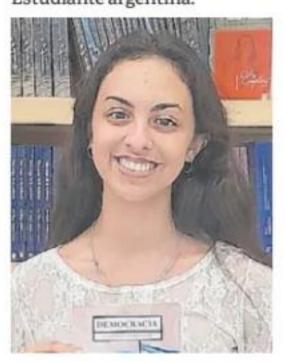

#### Los elegidos

Junto a Ian Gottlieb Godoy, fueron seleccionados entre 11 mil candidatos de 176 países, y quedaron entre los 50 mejores alumnos del mundo por sus logros académicos y el impacto de sus proyectos. Martina de 17 años, y Ian de 20, competirán así por un premio de 100 mil dólares para el ganador. Sociedad

HUMOR

Fernando Sendra fsendra@clarin.com



CRUCIGRAMA

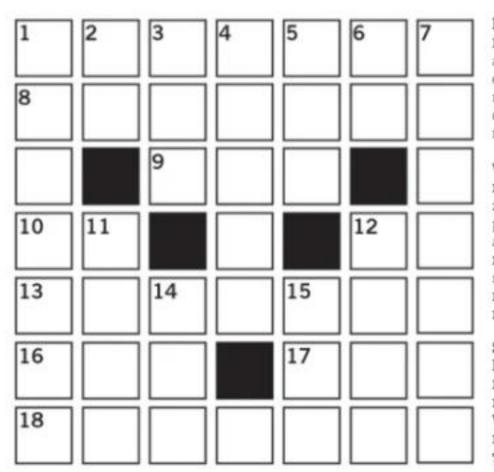

 Conservar en crudo pescado, con adobo, para que se ablande y adquiera el gusto deseado. 8. Coloque las cosas en lugares convenientes. 9. Alabanza. 10. Símbolo del aluminio. 12. Infusión. 13. Sombrilla. 16. Sufijo de número fraccionario. 17. Ciudad de Perú. 18. Preseleccionar a alguien para un premio.

#### Verticales

1. Pasta hecha con almendras molidas y azúcar pulverizada. 2. Antes de Cristo. 3. Papel que desempeña una persona en un grupo. 4. Ciudad de Italia. 5. Noroeste argentino. 6. Nieto de Cam. 7. Contar un secreto. 11. Limpió con agua. 12. Prenda de lienzo que, ceñida al

rostro, usan las monjas para cubrir la cabeza. 14. Memoria de solo lectura de una computadora.

15. Preposición que indica falta o carencia.

#### Solución

#### Horizontales

1. Marinar. 8. Acomode. 9. Loa. 10. Al. 12. Té. 13. Parasol. 16. -avo. 17. Ica. 18. Nominar.

#### Verticales.

1. Mazapán. 2. A.C. 3. Rol. 4. Imola. 5. NOA. 6. Ad. 7. Revelar. 11. Lavó. 12. Toca. 14. ROM. 15. Sin.

Tema Del Día CLARIN - MIÉRCOLES 17 DE JULIO DE 2024

#### La marcha de la economía



Balcón. Luego de la reunión de Gabinete que se realizó ayer en Casa Rosada, el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, salieron a tomar aire. G. RODRIGUEZ ADAMI

# Volvió a caer el dólar y subió otra vez el riesgo país: los anuncios no logran revertir la desconfianza del mercado

Los dólares financieros cotizaron debajo de los \$ 1.300. La brecha cambiaria bajó al 39%. Alerta por las dificultades para acumular reservas. También, por las demoras en levantar el cepo.

#### Annabella Quiroga

aquiroga@clarin.com

Los dólares alternativos bajaron un escalón más en esta rueda, lo que llevó al blue a terminar en \$ 1.405, 10 pesos menos que el cierre del lunes. Así, desde que el Gobierno anunció que intervendrá en el mercado del contado con liqui para "esterilizar" los pesos que emite para comprar divisas, el informal retrocedió 95 pesos.

Un camino similar siguieron los dólares financieros, que hasta el viernes pasado se movían cómodos arriba de los \$1.400 y ahora llegan a \$ 1.279 en el caso del dólar MEP y en \$1.286 para el contado con liqui.

Estas cotizaciones muestran que la estrategia del gobierno para cerrar la brecha cambiaria fue efectiva. Ese gap se desplomó de 60% a gría de los bonos, que perdieron más de 5% en las dos últimas ruedas, lo que hizo que la mayoría de los títulos en dólares estén cotizando otra vez por abajo de los US\$ 50, algo que no ocurría desde marzo.

El resultado de la caída de los bonos es que el riesgo país acerca a los 1.600 puntos. El indicador que mide el sobrecosto de la deuda argentina llegó a tocar los 1.618 puntos en las primeras horas de la rueda y terminó en 1.586. En lo que va del mes subió 9% y volvió así a los mismos niveles de marzo pasado,

Con esta remontada, el riesgo país refleja la desconfianza de los inversores, que ven en las últimas medidas un interés mayor del Gobierno por achicar la brecha cambiaria y bajar la inflación que por sumar dólares para las reservas.

"No nos importa el valor del dólar, no nos ocupa el dólar, el riesgo país, lo que verdaderamente nos **39%.** Pero la contracara es la san- preocupa y desvela todos los días dinero circulante. Para esterilizar cerca de **US\$ 2.000 millones.** 

es el peso", dijo el vocero presidencial Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa.

Pese a las palabras del vocero tanto el valor del dólar como el riesgo país son referentes clave para la economía local. La falta de dólares complica la posible reactivación de la actividad y las chances de salir del cepo y una devaluación marcada impacta sobre la inflación. A la vez, el riesgo país en torno a los 1.600 puntos le sigue cerrando las puertas al país para salir a buscar deudas en los mercados externos y refinanciar así los próximos vencimientos.

En el fin de semana, el ministro Luis Caputo anunció que van a cerrar la canilla de la emisión monetaria destinada a la compra de divisas. Para hacerse de dólares en el Mercado Unico y Libre de Cambios (MULC) el Banco Central emite pesos que terminan aumentando el ese efecto se anunció que a partir de este lunes saldrían a comprar en el contado con liqui por un monto en dólares equivalente a los pesos usados en el MULC. Como el oficial cotiza a \$ 923 y el CCL a \$ 1.295, el Central termina vendiendo menos dólares que lo que compró.

Pese a la baja marcada de los dólares financieros, el equipo económico no confirmó que efectivamente hubieran intervenido en ese mercado ni dio a conocer los mon-

Hasta ahora, el único dato que se informa es el resultado diario del Central en el MULC. Ayer había comprado US\$ 36 millones y hoy vendió US\$ 3 millones. En lo que va de julio acumula un saldo a favor de US\$ 260 millones.

Hoy las reservas brutas están en US\$ 27.613 millones -el nivel más bajo desde fines de abril- y las netas siguen siendo negativas por

Desde la consultora Outlier apuntaron que "algunos rumores indican que no habría habido ventas oficiales y que sólo con la "amenaza" alcanzó. Sin embargo, no podemos saberlo con certeza, aunque no podemos dejar de señalar que hubo subas importantes de volumen en la plaza del GD30 y AL30 en todas sus especies. Más allá de la discusión si hubo intervención y por cuanto, el efecto fue el mismo: sólo los tenedores de pesos terminaron el día con ganancias ayer (por el lunes)".

Con la acumulación de reservas en baja, el Gobierno se aferra al ajuste del gasto para mostrar que sigue teniendo margen para achicar la inflación y tener las cuentas en orden. Este martes informó que junio terminó con un superávit financiero de \$ 238.189 millones, lo que le permite mostrar seis meses consecutivos con los ingresos superando a los gastos. ■

Tema Del Día CLARIN - MIÉRCOLES 17 DE JULIO DE 2024

#### La marcha de la economía



Resultado fiscal. Las cuentas fiscales volvieron a registrar superávit financiero en el mes de junio.

# El Gobierno logró superávit en junio por sexto mes consecutivo

Las jubilaciones explican la mayor carga del ajuste. Es la primera vez desde 2008 que se registran seis meses seguidos de equilibrio fiscal financiero.

#### Juan Manuel Barca

jbarca@clarin.com

Por la reducción del gasto y el aporte del impuesto PAIS, las cuentas públicas cerraron en junio con un superávit primario de \$488.569 millones, lo que representó una mejora respecto al déficit del año pasado y un saldo más reducido en relación al mes pasado, sin contar los intereses de la deuda pública, que sumaron \$250.380 millones.

Si se computan las amortizaciones de deuda, el sector público nacional registró un superávit financiero de \$238.189 millones, un dato que fue celebrado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el Presidente Javier Milei. "Junio cerró con superávit financiero de \$238.189 millones de pesos. Sexto mes consecutivo", dijo este martes en red social X.

Por el lado de la recaudación, el

millones en junio, una caída real del 14% interanual después de registrar en mayo el primer crecimiento real en 9 meses. Uno de los pocos rubros que le ganó a la inflación fue el de débitos y créditos (9,3%), pero el que más creció fue el rubro otros ingresos (74%), dentro del cual se encuentra el impuesto PAIS.

El resto de los tributos vinculados a la actividad interna retrocedieron, como el impuesto a las Ganancias (-15,6%), el IVA neto de reintegros (+19,9% i.a.) y los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (-9,3%.). Los que más cayeron fueron los derechos de exportación (-43%), derechos de importación (-48%) y bienes personales (-59%).

En cuanto al gasto primario, la partida sumó \$ 7.693.925 millones. una caída real del 35% interanual, superior a la de mayo. Dentro de las prestaciones sociales, la principal partida del presupuesto, las únicas

#### nes del PAMI (7,6%) y la asignación universal (38%).

En cambio, perdieron poder adquisitivo las jubilaciones y pensiones contributivas (-17%), las pensiones no contributivas (-10%), las asignaciones familiares (-34%) y otros programas sociales (-47%).

Por otra parte, los salarios de los empleados públicos retrocedieron 18% interanual en términos reales.

#### El resultado financiero de junio fue de \$238.189 millones.

"Los gastos que más cayeron fueron: transferencias de capital a provincias (-97,5%), Transferencias a universidades (-95,1%) y subsidios a la energía (-81,2%)", señaló Nadin Argañaraz, director del IARAF.

Desde Economía informaron que "la variación de la asistencia fi\$74.293 millones (-81,8% interanual) obedece al adelantamiento realizado en el pago de los salarios docentes y no docentes efectivizado durante los últimos días de mayo".

Según el IARAF, en el acumulado del primer semestre, el gasto público nacional pagado bajó \$ 19 billones respecto a igual periodo de 2023 (pesos de junio 2024).

"Las jubilaciones y pensiones soportaron 29% de la reducción total (su participación disminuyó 2 p.p. respecto al mes anterior), la inversión real directa el 14%, las transferencias a provincias el 13%, los subsidios a la energía el 13% y la masa salarial el 7%, entre los más importantes", explicó Argañaraz.

El Gobierno destacó que es la primera vez desde 2008 que se registra un excedente primario y financiero seis meses seguidos. Aunque quizá habría que ir más atrás para encontrar una situación comparable porque en 2008 la economía no sector público registró \$ 8.182.494 **que crecieron fueron las prestacio-** nanciera a universidades por había salido por completo del de- nacional: US\$ 442.505 millones".

#### **PROGRAMA MONETARIO**

#### El Gobierno invitó a los bancos a terminar con los PUTs este viernes

Después de varias semanas de negociaciones y tensiones con algunos banqueros, el Banco Central convocó a los bancos a entregarle los puts antes del viernes y ofreció pagarles por los contratos un valor equivalente a la prima pactada en su momento actualizada por inflación. El objetivo del Gobierno es cerrar una de las canillas que el Presidente pidió clausurar esta semana y que representa \$ 17,7 billones, ya que esos seguros u opciones les permiten a las entidades vender los bonos asegurados y obliga al BCRA a comprárselos, emitiendo pesos. En un llamado publicado esta noche, el Banco Central informó que "el miércoles 17 y jueves 18 ofrecerá a las entidades financieras la posibilidad de rescindir las opciones de liquidez de títulos públicos detalladas en el anexo de la presente comunicación". "Será condición para la rescisión de las opciones de liquidez diferidas, rescindir la totalidad de las opciones de liquidez".

fault. "En los primeros 6 meses del año, el SPN acumula un superávit primario mayor a 1,1% del PIB y un superávit financiero de 0,4% del PIB", señaló el Ministerio de Economía.

Para los analistas, el resultado fiscal se vio favorecido por la continuidad del Impuesto PAIS, que el Gobierno se propone reducir entre agosto y septiembre, y la posible postergación de pagos de subsidios de energía. Las generadoras salieron a reclamar el fin de semana que el gobierno sigue incrementando la deuda, ya que solo cobraron el 35% de las transacciones en abril.

"El tema del impuesto PAIS de mayo que entro en junio con el aporte extraordinario por BO-PREAL serie 3 y por lo que se ve en el pago de los subsidios económicos en el rubro energía (caía en términos interanuales es muy probable que estén acumulado atrasos de nuevo (deuda flotante)", señaló Gabriel Caamaño, director de Outlier. "Después lo que ya sabemos, ejecución de obra publica mínima y transferencias a provincias y universidades también bien pisadas. Sin lo del PAIS y sin lo de energía este mes no tenías superávit primario. Ahora arranca el segundo semestre que siempre es más complicado que el primero".

El economista jefe de Empiria, Nicolás Gadano, dijo: "En junio, nuevo récord de la deuda pública Tema Del Día



Manos en los bolsillos. Federico Sturzenegger, flamante ministro de Desregulación y Transformación del Estado. FEDERICO LÓPEZ CLARO

# Caputo hizo un balance positivo de las medidas ante el Gabinete

En la remién de aver que enceberé Milei el ministre dile que el mercado

ste esa ficha?

no la tengo acá, aunque esa fich

mbién dijo que en el período de caamaño al frente de la AFI "la a, había copado al organismo encia argentino" apor qué?

conductore acte and calculot excloses maderes en el Parlament embasadora (dujo que iba a infuice de lecine a Israel Hoqu esa generancia. Creo que hay co aportantes que vender dufee le melopere en el fondo no quien on la Caamaño. Es lo que yo es que veo y lo que se nota entrand ede 25 de Mayo II. Que ha habid profesional. Es coestá tado escri-

ngel Toma, ex titular de la SIDE, o que fue gravisima la filtración o de los nombres con los 2.000 y espías durante la gestión de o ¿Comparte esa calificación?

tamente, pero no fue la primera de esa dimension. No te obvides momento en la época de Fernan ua se pretendio reestructurar la señor Fernando de Santibáñes lista de personal a una empresa ricana que iba a avudar a refor anismo con criterio empresanal

del atentado contra las Torres en 2001, EE.UU. decidió que uno pres por lo que no se descubrió el e por no compartir información (A, el FBI, el Consejo Nacional de I y ahora comparten los datos, modelo que quiere enseñar? 66

Cristina Caamaño cuando fue al Congreso dijo que quería ser embajador en Israel para vender dulce de leche, lo que muestra su ignorancia"

-¿Le hablaron del proyecto de concentrar en un solo edificio la SIDE, la Dirección de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad e inteligencia militar de Defensa?

Not not Altora, si en algum momento ha biera plata en Argentina, que no la hay, mi idea serra que todas las oficinas de inteligen cia vavana la Panamericana a un lindo edificio y el 1Señor 5 l'tux iera una pequeña oficina en la Clasa de Gobierno para que pueda constituirse y desde ahrar al despacho del Presidente a su reunión diarra, como en otros países.

- ¿Qué similitudes encontró entre los dos presidentes, Carlos Menem y Javier Milei, en cuanto a su personalidad o su forma de

La determinación. Con Menero ruvimos al principio tiempes may dificiles. Meneuer de que un día después del desay con me di fracasarí. Milestambién tiene esay cosas en la caheza. En su caso para la parte economica. En mi casa la idea de apoyar a Milei entra en el ano 2026. Entro el menor de mis em cos con la idea de apoyar a Milei. Solo lo co nocia porque iba a programas de TV donde él - Existe una leyenda urbana de que te robaste los archivos de la SIDE para escribir tus libros

Los que dicen eso son unos burros porque que no me leen. A lo largo de mi travectoria va no recibi archivos comple tos sino retazos de archivos. Los empecé a recibir en el año 78 en Clarim. Una vez recibir un tipo que era Testigo de le la vez recibir a un tipo que era Testigo de le la vez recibir a miedo que los militares revisaranse casas fenasarados. Vime emena

mentos de la Camara Federal de las setenta, el "camaran"

--¿Y cómo consiguió los documento sobre Perón?

Los tenia Mario Retundo, Lo que pasaba era que Retundo no se los daba a nadie. A mi me lo dio gratis y ademas me dio los cassettes porque se grababan las o riversaciones en Puerta de Hierro en Madrid. Y parte del archivo de Gabrer me los regalós, chi o Carios, que no prena i sanatal sobre la historia.

PUNCEARIO



Yofre empezó su carrera periodistica en Radio Municipal y luego en Los Principios de Córdoba, La Opinión y Clarin. Entre 1969 y 1972 trabajó en la Cancillería y luego en la Corte. En 1978 dirigió una revista que duró un solo número. En 1979 se fue a vivir a Washington y trabajó en el BID y la OEA. Volvió en 1982 e integró la redacción de la agencia NA y luego a Ambito Financiero. A pedido de Carlos Menem ofició de vocero del Frente Justicialista. En 1989, fue designado al frente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). En junio de 1990 fue como embajador a Panamá y luego a Portugal. Es autor de 16 libros.

AL TOMIE

Un proyecto: conducir bien la ENI.
Un sueño: que a Agustin, min jo meno

Un procer: Winston Churchil.

Un espía: los personajes de los libro del historiador pritánico Maxi-lastings.

una venta de bonos que, según el Gobierno, fue **"un intento de desestabilización"**. Un referente económico del oficialismo, al respecto, explicó a es-

tado el propio Milei. Había sido tras

cialismo, al respecto, explicó a este diario que la incertidumbre que hoy prima en un sector de los operadores financieros tiene que ver con el nivel de reservas del Banco Central. En este sentido, opinó que el mercado desearía que el Gobierno se concentre en acumular divisas en la autoridad monetaria pero hoy el principal objetivo del Ejecutivo es la lucha contra la inflación. "Hoy el objetivo es reducir la inflación y por eso se ataca la brecha, para contener las expectativas. Pero bueno, hay un tironeo con el mercado que prefiere que haya más dólares en las reservas", dijo.

El clima de la reunión fue cordial, ampliaron las fuentes. "Incluso en un momento Javier (por el Presidente), que estaba de buen humor, quería ir a tomar un poco de aire y fue al balcón, con Sandra (Pettovello) y Toto (Luis) Caputo", completaron.

En el cónclave, realizado en el Salón Perón, debutó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado. "Fue un buen debut de Sturzenegger", indicó, a su turno, un vocero presidencial. Participaron del encuentro, además, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Sandra Pettovello (Capital

> Festa the -¿Guard -Super tema da - Usted t Cristina

ignoran de intel La ex parte ar (parte so Tyende muesto exemps

che en discuti cucho.l al editio gente.r r vesta

-Miguel conside del lista analista Caamar -Abso hitracco

-Abso ritracio que en u ro de la SIDE y e ritregó rortean mai el o

- Despue Gemelar de los er ataque f entre la Segurida : Ese es

Ese es e Esper

El País 11 CLARIN - MIÉRCOLES 17 DE JULIO DE 2024

Bajo el ala de Santiago Caputo emergen funcionarios que trabajaron con Menem y Macri, entre otros.

# La nueva "vieja" SIDE: espías que estuvieron en varios gobiernos

#### **Emiliano Russo**

erusso@clarin.com

El renacimiento de la SIDE con el gobierno de Javier Milei trajo aparejado la creación de cuatro secretarías con el objetivo de reformular su funcionamiento que serán conducidas por dirigentes de distinta extracción pero con la validación del asesor Santiago Caputo.

Es que el integrante del trípode de poder de la administración libertaria -junto al Presidente y a su hermana Karina-, fue fundamental en la decisión de designar al director de la AFI, Sergio Neiffert, y en la reestructuración del propio organismo.

 En la conducción del Servicio de Inteligencia Argentino fue designado el licenciado Alejandro Walter Colombo. "Es un veterano de la SIDE. Fue delegado en Italia en épocas de (Carlos) Menem y tuvo otros cargos aquí durante el gobierno de Macri", contó un funcionario.

Sin embargo, otras fuentes consultadas lo sindican cercano a expertos del área que trabajaron con el radicalismo. También Colombo



Origen. Sergio Neiffert, director de la SIDE, fue funcionario del PJ.

habría colaborado con el ex agente de la SIDE Fernando Pocino. En el gobierno de Macri, en tanto, estuvo cerca de Gustavo Arribas.

Según la comunicación oficial, se trata de "un profesional que cuenta con más de cuatro décadas de experiencia en el ámbito de las relaciones internacionales y dentro de la comunidad de inteligencia".

· En tanto, el Director de la Agencia Federal de Ciberseguridad será el doctor Ariel Waissbein. Es un cuadro técnico -un "criptólogo"- y según la vocería oficial "su prolífica labor en el campo académico y de la investigación en materia de criptografía y seguridad de la información, es el sustento técnico principal que le permitió gestionar y dirigir exitosamente proyectos de jerarquía mundial tanto para empresas como para Estados".

En principio, Waissbein no tendría ninguna terminal política. Trabajó en la firma de "ciber" local Core y ha dado varias charlas sobre la materia. Pero una fuente del sector tecnológico recordó que Core es una empresa que tiene contratos con el "Departamento de Defensa de Estados Unidos así que quizás haya sido recomendado" por las autoridades de ese país.

 Por su parte, el comisario retirado Alejandro Cecati será titular de la Agencia de Seguridad Nacional. Fue jefe de Custodia durante la presidencia de Mauricio Macri pero tiene más de 40 años de trayectoria en la Policía Federal.

"Estuvo con Macri y Bullrich pero tiene mejor vínculo con Patricia, incluso en algún momento se lo había mencionado para ser jefe de la fuerza pero no le dio el grado", comentó un jefe policial.

Una fuente libertaria, en tanto, recordó que durante su extenso paso por la fuerza trabajó en la custodia del exministro Carlos Corach cuando Miguel Angel Toma, ex titular de la SIDE que se ha mostrado cercano al gobierno de LLA, era secretario de Seguridad. También fue cercano a Daniel Scioli.

De acuerdo a la descripción oficial, las "aptitudes" de Cecati "serán fundamentales para la reconstrucción de nuestras capacidades de inteligencia y la colaboración con las fuerzas de seguridad para hacer frente a las amenazas".

 La única secretaría que aún se encuentra acéfala es la División de Asuntos Internos (DAI) que deberá evaluar el desempeño del resto de las agencias que componen el Sistema de Inteligencia Nacional. En la comunicación oficial, se hizo notar que ésta deberá "velar no sólo por el uso apropiado de los recursos sino también por el respeto a la integridad institucional".

El fantasma de los fondos reservados de la SIDE siempre da vueltas. También el manejo de los recursos entró en debate porque la nueva secretaría tendrá "control presupuestario sobre las dos áreas de inteligencia "externas", es decir, las que dependen de los ministerios de Defensa y Seguridad.

A la postre, se busca unificar todos los subsistemas de inteligencia, una idea que se empezó a gestar durante el paso de Silvestre Sívori de la AFI que produjo chispazos en despachos oficiales.

El 24 julio, en tanto, asumirá como titular de la Escuela Nacional de Inteligencia, Juan Bautista"Tata" Yofre. El periodista y escritor, ex titular de la SIDE durante el menemismo -cuyo testimonio tuvo un rol central en el video/spot con la polémica versión del gobierno de Milei sobre el golpe militar del 24 de marzo de 1976- ha asesorado al Ejecutivo durante todo el proceso de reforma.

## Lanzan retiros voluntarios en la TV Pública y Radio Nacional

Tras el cierre de Télam y como parte de los fuertes cambios con los que el Gobierno avanza en la TV Pública, el nuevo interventor de los medios públicos, Eduardo González, lanzó un plan de retiros voluntarios que alcanza la TV Pública y Radio Nacional.

"Radio y Televisión Argentina, RTA S.E. ha dispuesto la apertura del Plan de Retiro Voluntario (PRV) dirigido a todo su personal de Televisión Pública, Radio Nacional y Canal 12 de Trenque Lauquen", arranca el comunicado con el que el Gobierno anuncia el plan de retiros fechados en julio de este año.

"El procedimiento contempla

es para todo el personal que no esté en condición de jubilarse, y otro especial que es para el personal que se encuentre próximo a cumplir con la edad jubilatoria", aclaran.

La primera opción establece: "Tener hasta cincuenta y seis (56) años, para las mujeres y sesenta y uno (61) años, en el caso de los hombres, o de las mujeres que hubieran ejercido la opción de prórroga jubilatoria".

Mientras que para la segunda, los requisitos son "tener cincuenta y siete (57) o más años de edad en el caso de las mujeres, y sesenta y dos (62) o más años de edad en el caso de los hombres, o de las mujeres dos módulos: uno específico que que hubieran ejercido la opción de Interventor. Eduardo González.



prórroga jubilatoria".

"Los empleados que deseen adherirse deberán tener cumplido el requisito de la edad exigido al 30 de junio del corriente año", remarcan.

Hasta noviembre de 2022, según una respuesta del gobierno anterior a un pedido de información pública, en los medios públicos trabajaban 2409 empleados. De ese tota, 1.071 corresponden a la Televisión Pública.

Las autoridades de RTA catalogaron como "Gratificación Especial por Única Vez" al pago de una suma equivalente a tres sueldos bru-

Y "Gratificación Especial de Pago Diferido", a una suma equivalente al 90% del sueldo bruto que proponen pagar en cuotas mensuales iguales y consecutivas por el periodo remanente desde el mes posterior a la firma y hasta el mes en que el colaborador cumple con el requisito de edad jubilatoria inclusive.

Mientras que en el segundo caso, la "Gratificación Especial por Única Vez" pagará un monto equivalente a tres sueldos brutos más el monto resultante de la suma del 20% del mejor sueldo, por cada una de las cuotas remanentes del plan.

Y con la "Gratificación Especial de Pago Diferido" abonarán el equivalente del 70% del sueldo bruto en cuotas mensuales iguales y consecutivas, por el periodo remanente desde el mes posterior a la firma y hasta el mes en que el colaborador cumple con el requisito de edad jubilatoria inclusive.

En otro punto, remarcan que en el caso de RTA S.E. "podrá disponer mecanismos para proveer una cobertura médico asistencial en condiciones asimilables a la que actualmente posee el trabajador a través de acuerdos con prestadores y/u otorgamiento de un valor determinado, estimado en cada caso por un cálculo actuarial".

12 El País

# Corte: las audiencias en el Senado por García-Mansilla y Lijo serán a fines de agosto

Los candidatos del Gobierno se presentarán separados. El 21 de agosto irá el juez y una semana después, el abogado.

#### Gustavo Berón

gberon@clarin.com

El juez federal Ariel Lijo y el catedrático Manuel García-Mansilla, los dos candidatos propuestos por Javier Milei para completar la Corte Suprema de Justicia, se presentarán en el Senado para la audiencia pública el 21 y 28 de agosto, respectivamente.

Como había anticipado **Clarín**, la presidenta de la comisión de Acuerdos, Guadalupe Tagliaferri (PRO), en consenso con el oficialismo y los bloques dialoguistas resolvieron tratar las nominaciones en forma separada. Ahora, las autoridades del Senado **avanzarán** con la publicación durante 2 días y



Juez. Ariel Lijo.

en 2 diarios de circulación nacional y en el Boletín Oficial del edicto convocando a las audiencias. Eso se concretará el 19 y el 22 de este



Jurista. García-Mansilla

mes, marcando el comienzo del tratamiento legislativo de ambos pliegos.

Se esperan largas audiencias en

el Senado sobre todo con el primero de los candidatos ya que Lijo sumó 328 impugnaciones, durante el
proceso que estuvo a cargo del Ministerio de Justicia. Los cuestionamientos al juez de Comodoro PY
llegaron desde la Asociación de
Mujeres Jueces de Argentina
(AMJA) y el Instituto de Estudios
Comparados en Ciencias Penales
y Sociales (INECIP), la Federación
Argentina de Colegios de Abogados
y Poder Ciudadano, entre otros.

Además, Lijo enfrenta una denuncia en el ámbito del Consejo de la Magistratura, donde el kirchnerismo mantiene frenada la apertura de un sumario administrativo por mal desempeño en sus funciones al no haber profundizado la investigación del proceso de reestatización de YPF ante una denuncia presentada por Elisa Carrió.

En el Senado esperan una intensa negociación entre el Gobierno y los dialoguistas, ya que el bloque de La Libertad Avanza sólo tiene 7 senadores y con el PRO, que hasta aquí fue su principal aliado, llega a los 14 votos. Pero la nominación de Lijo enfrenta algunos rechazos dentro del propio oficialismo.

Los libertarios Francisco Paoltroni y Juan Carlos Pagotto ya avisaron que no acompañarán los pliegos. Lo mismo transmitieron Luis Juez y Carmen Alvarez Rivero, ambos del PRO. A esto se suma la posición de Victoria Villarruel, quien se expresó a favor de que los dos lugares sean para mujeres.

Carolina Losada también anticipó al interior del bloque radical que votará en contra de Lijo, mientras que la cordobesa Alejandra Vigo (Unidad Federal) presentó un proyecto para que se respete la paridad de género en el máximo tribunal. En tanto, Martín Lousteau, quien en un primer momento cuestionó a García - Mansilla por su rechazo a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, prefiere esperar el desarrollo de las audiencias en las que los candidatos deberán defenderse de las impugnaciones.

Por el momento, el resto de los senadores mantiene en reserva su opinión sobre los candidatos del Gobierno. Es que en rigor, el oficialismo y los dialoguistas necesitan del apoyo del kirchnerismo para conseguir que se avalen los candidatos de Milei, ya que se requiere de los dos tercios (48 votos) para aprobarlos en el recinto.

Si bien Lijo suma impugnaciones, en los pasillos del Senado aseguran que el juez federal conseguirá los votos para convertirse en el nuevo ministro de la Corte. En este contexto, los gobernadores ya comenzaron a tallar en el Congreso para darle los apoyos necesarios al Gobierno.



Preside la estratégica comisión de Acuerdos del Senado. Dice que no tomará posición hasta la audiencia pública.

# La larretista Tagliaferri evita anunciar públicamente cómo votará el pliego de Lijo



#### Gustavo Berón

gberon@clarin.com

#### -¿En qué estado están los pliegos de los candidatos a la Corte?

-Como presidenta de la Comisión de Acuerdos presenté la nota a la Secretaría Parlamentaria para que arbitren las medidas para iniciar el proceso parlamentario que supone la publicación en el Boletín Oficial por 48 horas, más publicación en dos medios masivos de comunicación de alcance nacional. Esto va a ser publicado el viernes y el lunes. A partir del martes empieza el proceso de 7 días corridos donde la ciudadanía puede presentar impugnaciones o adhesiones. E incluso manifestar preguntas que les gustaría que hagan los senadores al momento de la audiencia.

#### -¿Cómo sigue?

-Pasado ese plazo, son 3 días donde la comisión analiza qué cosas hay que darle vista a los candidatos. Porque lo que se le da a vista son aquellas notas que requieran una respuesta. Si algún ciudadano dice que no le gusta cómo piensa, no es una impugnación. Pero si le presenta que tiene causas o situaciones que no quedaron claras se le da la oportunidad. Después tienen 3 días los candidatos para con-



Senadora. Guadalupe Tagliaferri integra la bancada del PRO.

testar. Terminado el proceso de participación ciudadana se realiza la audiencia, fijadas para el 21 y 28 de agosto, a las 10 de la mañana.

#### -¿La fecha y modalidad de la audiencia fue acordada?

-La competencia de fijar una fecha y convocar audiencia es de la Presidencia de Acuerdos. Pero me parecía que eran dos candidatos que requerían una conversación entre los miembros de la comisión para que estemos de acuerdo con la fecha y que sea con una semana de diferencia. También se habló con la presidenta del cuerpo (Victoria Villarruel) para la viabilidad de esas fechas, al igual que con el Ejecutivo. -¿Cómo sigue el proceso después

## de la audiencia?

-La comisión queda habilitada para dictaminar. Son dos mensajes distintos, por lo cual son dos dictámenes distintos. La comisión tiene 17 miembros y se necesita la mitad más uno para emitir dictamen y a los 7 días estarían habilitados para ser tratados en el recinto. No siempre uno tiene las firmas del dictamen el mismo día, puede pasar que los senadores decidan esperar, evaluar, y en función de eso emitirán la firma en el dictamen.

#### -Desde el punto de vista político son dos candidatos que generan diferente atención. ¿Lo ve de esa forma?

-Son dos candidatos a la Corte Suprema y eso siempre genera mucho interés.

#### -Pero la presencia de un juez como Lijo aumenta la tensión...

-Entiendo que los dos generan interés, así que seguramente serán dos audiencias que tengan mucha participación de los senadores, mucha opinión de la ciudadanía en el proceso de audiencias públicas, y mucho interés en general.

#### -¿Espera un desarrollo complejo de las audiencias?

-Espero poder llevar adelante las audiencias de una forma donde todos los senadores se puedan expresar, puedan resolver todas sus inquietudes. Y que los dos candidatos respondan acabadamente todas las inquietudes de los senadores. Más allá de que serán audiencias que seguramente se extenderán varias horas, con mucha información y mucha ida y vuelta.

#### -¿Cuál es su posición respecto de la nominación de Lijo?

-Recién se está iniciando el proceso de audiencia. Además, como presidenta de la comisión, lo que tengo que hacer es garantizar que ese proceso sea transparente, que se dé participación a la ciudadanía y que se escuche a los dos candidatos en las audiencias públicas, donde los senadores podremos evaluar cuál es nuestra opinión respecto a cada uno de los candidatos. Pasado ese momento, tomaré postura respecto a los dos candidatos.

#### -¿La Corte debe ser ampliada?

-Es una conversación que está dando vueltas más periodísticamente. También es cierto que hay una media sanción en Diputados con una Corte de 15 personas, que fue otra famosa modificación de la noche a la mañana, que pasamos de 25 miembros a 15 y demás. Me parece que hoy no hay una conversación sólida respecto a la ampliación. ■

#### El Gobierno envió la ley que baja la edad de imputabilidad

#### Jazmín Bullorini

jbullorini@clarin.com

El Gobierno mandó a Diputados la reforma del Régimen Penal Juvenil -que incluye la baja de imputabilidad a los 13 años-y en la oposición están de acuerdo en dar el debate pero surgen reparos. Aunque todavía no hay una hoja de ruta diseñada, el proyecto presentado por la ministra Patricia Bullrich se debatiría en las comisiones de Legislación Penal y Justicia.

Como el texto ingresó en pleno receso, los bloques todavía no lo conversaron puertas adentro. Sin embargo, todas las bancadas tienen propuestas sobre el tema. Hay otras siete iniciativas con estado parlamentario. Entre ellas hay de Cristian Ritondo (PRO), de Carla Carrizo (UCR), de Ricardo López Murphy (Hacemos Coalición Federal), y Eugenia Alianello y Agustina Propato de Unión por la Patria. Además de otros de La Libertad Avanza.

La mayoría coincide con bajar la edad de imputabilidad, pero a los 14 años. "Bajarla a 13 no existe en ninguna parte del mundo", señala una legisladora radical de peso.

En la oposición señalan que la discusión sobre la edad es insuficiente si no hay una reforma integral del sistema. Por eso le advierten al oficialismo que buscarán una discusión "seria" y no fuegos de artificios para la tribuna.

"Lo de delito de adulto, pena de adulto no es así", coinciden en distintas bancadas.

EL TERRORISMO SIGUE, LA IMPUNIDAD TAMBIÉN.

**ACTO CENTRAL JUEVES 18 DE JULIO 9:30 PASTEUR 633** 







14 El País



A la mesa. Los popes cegetistas ayer en la reunión que mantuvieron con el secretario de Trabajo, Julio Cordero. GUILLERMO RODRÍGUEZ ADAMI

# La CGT le reclamó al Gobierno frenar la reforma laboral

En una reunión en Trabajo, lo pusieron como condición para sumarse al Consejo de Mayo que impulsa Milei. Y reclaman subir el piso de Ganancias.

#### Guido Carelli Lynch

gcarelli@clarin.com

El Gobierno explora un acercamiento con la CGT en medio de la turbulencia financiera que no da tregua y mientras algunos de los referentes gremiales empujaban un nuevo paro general. El secretario de Trabajo, **Julio Cordero**, recibió a la cúpula de la CGT en el piso 13 del ministerio de Trabajo. Minutos antes de las 1 de la tarde, la plana mayor de la central obrera ingresó por Alem 650. La mayoría lo hizo por separado. Se fueron más de dos horas más tarde.

El primero en llegar fue el co secretario Héctor Daer que anunció la intención de exigirle al Gobierno que retire la apelación ante la
Corte Suprema del fallo que anula
el capítulo IV del DNU 70, vinculado a la reforma laboral. O sea, que
frene la reforma que introdujo en
el mega DNU y que está parada por
la Cámara del Trabajo.

Esa sería una condición sine que non para que la central obrera acceda a sentarse en el Consejo de Mayo, el órgano de representación política y sectorial que deberá velar por transformar en leyes el Pacto de Mayo. El reclamo del Ejecutivo al máximo Tribunal fue la exigencia más ruidosa de los gremialistas en la sede de Trabajo, pero no la única.

Los referentes CGT advirtieron

que esperan que se eleve el **piso de** la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, que se reinstaló con el Paquete fiscal, y una reglamentación clara de los artículos laborales de la ley ómnibus.

rias, le solicitamos al Gobierno que retire la apelación ante la Corte respecto al capítulo IV del DNU 70/2023. Expresamos preocupación por varios artículos laborales de la ley Bases, como el de los bloqueos (a empresas), la registración de empresas con 12 trabajadores y lo ambiguo y vago de que un independiente pueda tener 3 independientes sin tener relación de dependencia", dijo Daer a la prensa a la salida de la reunión.

Ministerio de Salud

Presidencia de la Nación

Cordero les anticipó a los sindicalistas que la próxima semana recibirá a empresarios para hablar sobre estos temas y que la siguiente habrá una reunión tripartita para acercar posiciones para llegar a una reglamentación clara de la Ley Bases, en los aspectos laborales, que satisfaga a todas las partes.

También les insistió con su invitación para que participen del Consejo de Mayo. "Si tenemos respuesta, no tendremos problema", señaló uno de los gremialistas.

Los sindicalistas más duros no descartan recurrir a un tercer paro general contra la administración de Milei. El primero fue el 24 de enero, a 44 días del inicio de la gestión y tras 4 años y medio sin

Hospital El Cruce

medidas de fuerza de esa naturaleza. El segundo, el 9 de mayo.

La central obrera ya recurrió a la Justicia para reclamar por la reversión del impuesto a las Ganancias, porque sostiene que la modificación no cuenta con el aval del Senado, cuya mayoría votó en contra. Y está la posibilidad de que decenas de gremios presenten amparos de manera independiente. "Si el proyecto original de diciembre fue de \$1.800.000 (para solteros) y 2.2 millones (para casados) hace 5 meses no puede seguir siendo lo mismo, porque en el medio hubo 60 por ciento de inflación", argumentó Daer. Los sindicalistas creen que el Gobierno podría ajustar el mínimo no imponible por decreto.

Aunque el interlocutor institucional para ese tema debiera ser el Superintendente de Salud de la Nación, los delegados de la comisión directiva de la CGT le expresaron a Cordero su preocupación por la deuda estatal con las obras sociales sindicales. "El sistema de reparto también se debe modernizar", advirtió el co-secretario de la CGT Carlos Acuña, mientras funcionarios de primera plana del Gobierno -como el vocero presidencial-dicen que el poder sindical reside en el sistema de obras sociales.

La convocatoria oficial había sido anunciada como parte de las charlas de cara al Consejo de Mayo que discutirá cómo concretar los 10 puntos del Pacto de Mayo que la central obrera no quiso legitimar con la presencia de sus dirigentes en Tucumán. "Primero vamos a arrancar por la reunión de hoy (por ayer) y después iremos viendo", dijo Daer al respecto.

En rigor, el secretario de Trabajo se anticipó al pedido de la central obrera que había pedido una audiencia. La semana que viene convocará a empresarios. El jefe de Gabinete se reunió con dirigentes de AEA, mientras en la Rosada piensan en sumar al Grupo de los 6 para el mencionado Consejo.

Como anticipó Clarín, de los 10 puntos del Pacto de Mayo, el Gobierno busca priorizar una reforma laboral y una reforma jubilatoria. "Tenemos que avanzar en la modernización laboral", sugirió. En la central obrera quieren saber cuál será el planteo del Ejecutivo.

El tercer triunviro de la CGT Pablo Moyano, de Camioneros, no fue de la partida. Sí estuvieron Abel Furlan, de la UOM, muy próximo a Cristina Kirchner; y Andrés Rodríguez, de UPCN. En la Rosada quieren que Gerardo Martínez, de la UOCRA, represente a la CGT en el Consejo de Mayo, algo que solo sucederá con aval de los otros gremios. También dijeron presente Jorge Sola, de Seguros; Armando Cavalieri, de Comercio; José Luis Lingeri, de Aysa; y Noemí Ruiz, de Modelos. Varios plantearon preocupación por el rumbo económico y los 8 meses de caída consecutiva del empleo privado, que dejó sin trabajo a 144 mil asalariados.



HOSPITAL EL CRUCE ALTA COMPLEJIDAD EN RED (S.A.M.I.C)
POR UN (1) DIA: Llámese a LICITACIÓN PÚBLICA Nº 30/2024
"Adquisición de Insumos con Equipamiento en Comodato. Sector
Hemostasia del Servicio de Laboratorio"

FECHA YHORA DE APERTURA: Día 26 de julio de 2024 a las 08:00 hs. LUGAR: Oficina de Compras del Hospital El Cruce, sito en Avenida Calchaguí 5401 de Florencio Varela.

VALOR DEL PLIEGO: Pesos veinticinco mil (\$ 25.000,00)

RETIRO O REMISIÓN DE PLIEGO: Se podrá retirar físicamente en la Oficina de Compras del Hospital o bien solicitarlo mediante correo electrónico, a: licitaciones@hospitalelcruce.org informando CUIT de la empresa, razón social, y datos del presente proceso. En ambos casos hasta dos (2) días hábiles administrativos anteriores a la fecha de apertura. Para consultas dirigirse a licitaciones@hospitalelcruce.org

CORRESPONDE AL EXPTE Nº 2915-16198/2024 LICITACIÓN PÚBLICA Nº 32/2024

HOSPITAL EL CRUCE ALTA COMPLEJIDAD EN RED (S.A.M.I.C)
POR UN (1) DIA: Llámese a LICITACIÓN PÚBLICA Nº 32/2024
"Adquisición de Medicamentos"

**Buenos Aires** 

Provincia

FECHA Y HORA DE APERTURA: Día 26 de julio de 2024 a las 09:00 hs. LUGAR: Oficina de Compras del Hospital El Cruce, sito en Avenida Calchaguí 5401 de Florencio Varela.

VALOR DEL PLIEGO: Pesos veinticinco mil (\$ 25.000,00)

RETIRO O REMISIÓN DE PLIEGO: Se podrá retirar físicamente en la Oficina de Compras del Hospital o bien solicitarlo mediante correo electrónico, a: licitaciones@hospitalelcruce.org informando CUIT de la empresa, razón social, y datos del presente proceso. En ambos casos hasta dos (2) días hábiles administrativos anteriores a la fecha de apertura. Para consultas dirigirse a licitaciones@hospitalelcruce.org

El País 15

# Milei viajará a París para la apertura de los Juegos Olímpicos

Llegará para la ceremonia inaugural del 26 de julio, tras la invitación de Macron. Por la cantidad de visitantes, hay problemas con su alojamiento.

PARIS. CORRESPONSAL

#### María Laura Avignolo mavignolo@clarin.com

El presidente Javier Milei finalmente asistirá a la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos en París, junto al menos 170 presidentes y jefes de estado. Es en respuesta a una invitación que le extendió el presidente Emmanuel Macron cuando se encontraron en la cumbre del G7, en la Puglia, Italia.

Milei viene de participar en Estados Unidos -llegó el domingo pasado- de una reunión de líderes tecnológicos y empresariales en el Sun Valley Lodge, de Sun Valley, Idaho, con motivo de la conferencia anual organizada por el banco de inversión Allen & Co.

El presidente argentino llegará a la capital francesa para la ceremonia inaugural del 26 de julio y se partirá al día siguiente. Solo podrá ir acompañado por una sola persona más. Será la mayor congregación de jefes de estado de la historia.

Milei había pedido no ir a un hotel lujoso. Pero el problema es que muchos de los hoteles quedan encerrados en el círculo de área roja o gris, en la que se ha dividido París entre el 18 de julio al 11 de agosto, y hay dificultades para encontrar un lugar de alojamiento y poder circular.

No se sabe cual será la agenda de Milei en París, cuando la ciudad va a tener muy restringida la circulación por razones de seguridad.

Por primera vez la ceremonia no será en un estadio, sino en el río Sena, con todas las amenazas e inconvenientes que puede traer a la seguridad, y en barco. Sobre todo,



Nuevo viaje. El presidente Milei aceptó la invitación de Macron.

después del ataque fallido al republicano y expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Cada delegación tendrá su barco. Ocho pantallas gigantes podrán ayudar seguir la ceremonia.

**El desfile fluvial seguirá el curso** del Sena, de este a oeste, a lo largo de 6 kilómetros. El desfile partirá del puente Austerlitz, junto al Jardín de las Plantas, a las 19.30 horas y recorrerá las dos islas del centro de la ciudad (la Île Saint Louis y la Île de la Cité), antes de pasar por debajo de varios puentes.

Los atletas a bordo de los barcos del desfile podrán ver Notre Dame en plena reparación, algunas de las sedes oficiales de los Juegos, incluido el Parc Urbain La Concorde, la Esplanade des Invalides, el Grand Palais y, por último, el puente Léna, donde el desfile se detendrá antes del final de la ceremonia en el Trocadero. Allí se iniciará la ceremonia de apertura y el show.

Los servicios de metro funcionarán con normalidad durante los Juegos. Sólo estarán cerradas las estaciones de las Tullerías, la Concordia y los Campos Elíseos Clémenceau (fechas concretas en estudio), debido a su ubicación dentro de un recinto de competición o en sus inmediaciones.

Ya Paris está experimentando las dificultades de tráfico y restricciones de los Juegos Olímpicos. ■

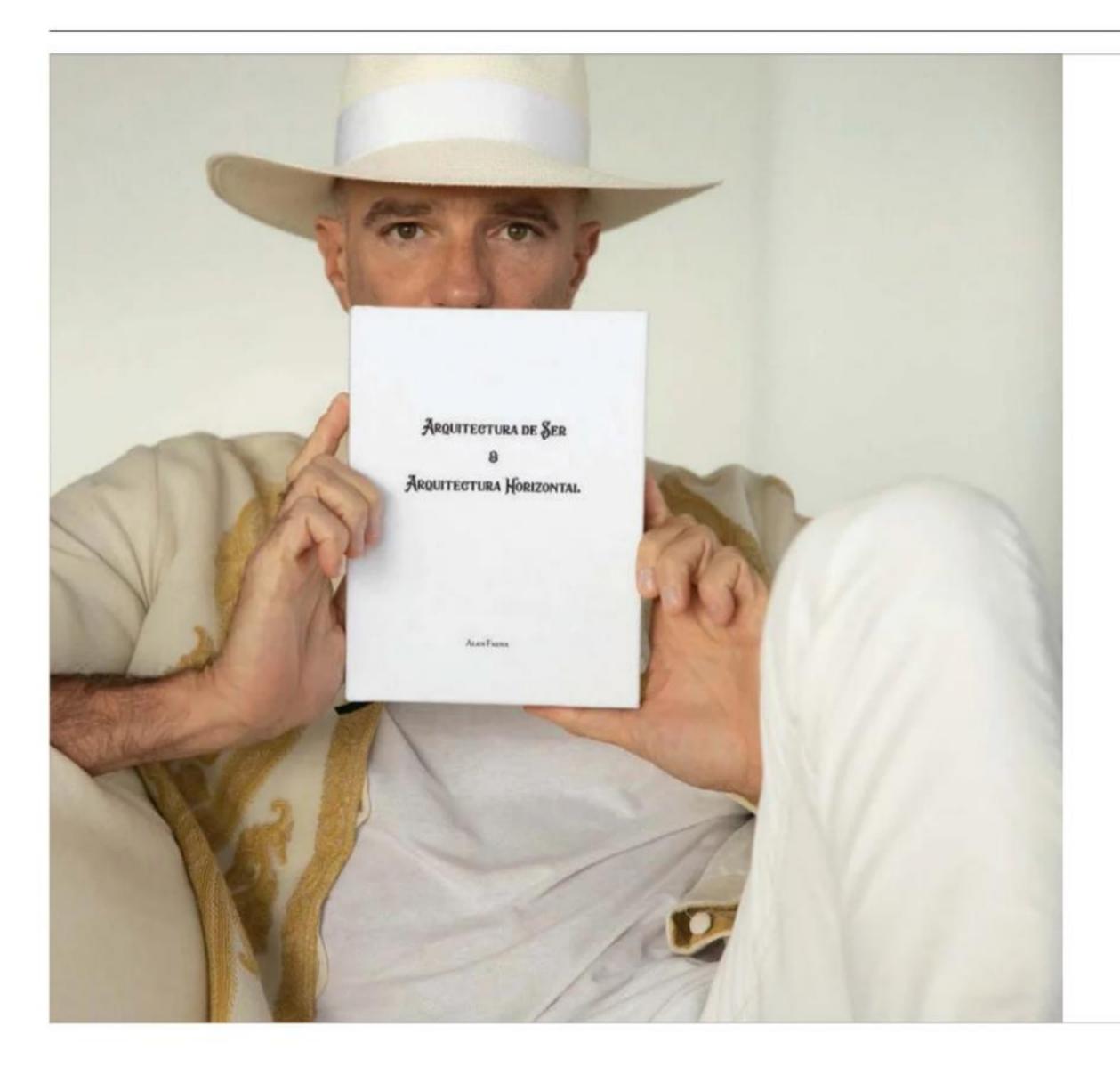

"Para construir mis sueños, primero tuve que construirme a mí mismo.

En este libro comparto los secretos de esa Arquitectura."

Alan Faena

Ya disponible en todos los kioscos de AMBA. \$6999,90 El País CLARIN - MIÉRCOLES 17 DE JULIO DE 2024

# Para la OA, Milei no viola normas de ética al promocionar su libro

La Oficina Anticorrupción dijo que "no contravino" ese reglamento cuando lo presentó en España, pero le hizo una "recomendación preventiva".

#### **Emiliano Russo**

erusso@clarin.com

Javier Milei sigue acumulando millas pero también polémicas por el uso de recursos oficiales para solventar los once viajes al exterior que realizó en sus primeros 7 meses de gestión, la mayoría, motivados por asuntos particulares. Ahora la Oficina Anticorrupción se expidió sobre la visita a España en la que presentó un libro de su autoría: si bien le envío una "recomendación" preventiva en materia de ética pública, adujo que el jefe de Estado no contravino esa legislación al obtener eventuales ganancias por la venta de una publicación publicitada durante la citada travesía.

El organismo conducido por Alejandro Melik tampoco investiga eventuales conflictos de interés del mandatario por la presentación de la obra "Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica" en el Luna Park. Si bien el alquiler del escenario fue solventado por una firma "Distribuidora Belgrano Norte SRL (DBN), que obtendría los \$10 millones invertidos a través de las regalías generadas por la comercialización de la publicación, el acto fue transmitido por los parámetros oficiales y tuvo un amplio operativo de seguridad a cargo de las fuerzas estatales.

A través de un pedido de acceso a la información pública realizado por Clarín, la OA dio respuesta



Titular de la OA. Alejandro Melik dictaminó ante un pedido de Margarita Stolbizer. JUANO TESONE

a las consultas sobre si las dos presentaciones no habrían contravenido la normativa que rige las políticas de integridad y transparencia de los funcionarios. El 17 de mayo el Presidente presentó su anterior libro, llamado "El camino del libertario", en un local de Madrid en el marco de una gira que incluyó una ponencia ante las autoridades y los seguidores del partido derechista Vox.

Al respecto, el organismo dependiente del Ministerio de Justicia

#### El organismo dijo que tampoco hay conflicto de intereses.

expresó que desde "la Dirección Nacional de Ética Pública se ha remitido al Sr. Presidente de la Nación una nota en los términos del Reglamento de Procedimientos sobre Ética Pública y Conflicto de Intereses de la OA (Resol. M.J.S. y D.H. N° 1316/08, Anexo II, modif. Resol.

OA N° 5/23) en la que se le formulan recomendaciones preventivas"

Sin embargo, la OA añadió que "no se han formulado recomendaciones específicamente relacionadas al destino que el Sr. Presidente de la Nación debe darles a las regalías del libro de su autoría" pese a que la publicidad del mencionado texto en ese país la hizo durante un viaje oficial. El vocero Manuel **Adorni** ha insistido que todos los gastos de las travesías al exterior del mandatario son costeados por

el Estado. "Al respecto se aclara que no se advierte que su percepción (de las regalías) se encuentre vedada por las normas de ética pública", concluyó la OA.

El organismo, asimismo, se pronunció sobre el acto que Milei encabezó el 22 de mayo pasado en el Luna Park en el que cantó pero también disertó sobre su último libro. Para la OA, en tanto, ese verdadero show -movilizó a la militancia libertaria e incluyó una charla informal sobre nueva obra- no reviste motivo para tramitar "ninguna investigación respecto de eventuales conflictos de intereses vinculados al acto presentación del libro de autoría del Sr. Presidente de la Nación".

Para la diputada Margarita Stolbizer las respuestas de la OA si bien representan "una mera formalidad ante la gravedad del tema" también exponen "que no haya a cargo (de la OA) personal con la trayectoria suficiente y, como lo han hecho todos los gobiernos, asumen quienes son funcionales" al Ejecutivo. La también querellante en causas de corrupción del kirchnerismo sostuvo que, en este caso, se debería haber iniciado "una instrucción sumaria" ante un acto en el que el Presidente promocionó una obra de su autoría en otro país.

Además, la titular de GEN dijo a Clarín que le parece extraño "que por un lado haya una recomendación" del organismo sobre medidas preventivas al jefe de Estado y "después no haya ningún planteo sobre un acto en el que (Milei) hace propaganda en beneficio propio y ni siquiera pone a consideración las eventuales regalías" de la publicación. "Es una falta doble: usar recursos del estado y sobre esa actividad quizás obtener una ganancia extra", alertó Stolbizer en medio de una situación delicada del país, en el que rige el dogma oficial "de no hay plata y que se trasluce en la paralización de las obras públicas o del ajuste a los jubilados".

## Emotivo video de familiares de las víctimas de la AMIA

Familiares de víctimas del ataque terrorista contra la AMIA protagonizaron un emotivo video, en el que piden que la sociedad los acompañe en el Acto Central, que se realizará este jueves 18 de julio, a las 9:30, frente a la sede de Pasteur 633, para honrar la memoria de sus seres queridos y seguir exigiendo justicia. Ver https://www.youtube.com/watch?v=BKoaFoSr52U.

"Demostremos juntos que el paso del tiempo no borra el recuerdo, el dolor, ni nuestra fuerza para seguir luchando contra la impuni-

fue difundido a través de las redes sociales, en el marco de la convocatoria conjunta de AMIA, DAIA y Familiares de las Víctimas, al cumplirse 30 años del atentado.

La masacre contra la AMIA, cuya idea, planificación y ejecución fue acreditada por la justicia argentina a manos de integrantes de Hezbollah con el apoyo logístico de Irán, y una conexión local, dejó el doloroso saldo de 85 víctimas fatales y más de 300 heridos. Ninguna persona ha sido condenada por el crimen de lesa humanidad perpedad". Con esta consigna, el video trado el 18 de julio de 1994. El ex re- char el nombre de tu hermano y "A diferencia de nosotros", ad- los vuelve a asesinar." ■

ducidor de autos robados Carlos Telleldín, quien entregó la Trafic usada como cochebomba, fue absuelto por la Cámara de Casación, aunque la AMIA y la DAIA apelaron a la Corte.

Bajo el lema "El terrorismo sigue, la impunidad también", el Acto Central del próximo jueves reunirá, nuevamente, a todas las voces comprometidas en apoyar el reclamo de justicia, denunciar la impunidad persistente en la causa, y recordar a las personas asesinadas.

"No sabés lo que se siente escu-

que todos menos él digan presente", asegura Rosa, hermana de Angel Claudio Ubfal, al comienzo del video de convocatoria al acto.

"Ver la cara de tu viejo en cientos de carteles, en las manos de gente que ni siquiera llegó a conocerlo", continúan Estefanía, hija de Luis Fernando Kupchik, y Hugo, hijo de Hugo Norberto Basiglio.

"La tristeza de leer el nombre de tu hija al lado de otros 84 nombres", sostiene Sofía, la mamá de Andrea Guterman, en el mensaje que grabaron los familiares.

"O el de tres primos escritos en el frente de un edificio que se pudo reconstruir", señala Gustavo Grinblat para recordar a Fabián y Pablo Schalit, y Luis Fernando Kupchik, 3 de las 85 víctimas fatales de la masacre.

vierte Jennifer, la hija de Norberto Ariel Dubín. "Estar rodeada de miles de personas, tan acompañada y a la vez tan sola", expresa emocionada Amelia Iovine de Bolan, la madre de Romina Ámbar.

"No sabés lo que es estar parada ahí, 9 y 53, como ese día estaba mi viejo", comparte en el spot Alejandra, hija de Juan Carlos Terranova. "Mi hermano", dice Adrián Furman, recordando a Fabián. "Mi hermana", agrega Patricia Strier, en honor a Mirta. "Mi mamá", indica Judit Fail, hija de Esther Raquel Klin. "Mi papá", expresa Jennifer Dubín. "Mi hija", agrega Amelia Iovine de Bolan. Al terminar el video, Ariela, la hermana de Marta Treibman, inicia una reflexión: "No sabés lo que es pasar 30 años de tu vida sintiendo que la falta de justicia

El País 17

A 30 años del atentado, el titular de la mutual judía pidió la sanción de una ley contra el terrorismo y la digitalización de la causa judicial.

# "Es positivo que se introduzca el juicio por ausencia, pero en la causa AMIA hay fallas de todo tipo"



#### Natasha Niebieskikwiat

natashan@clarin.com

n la víspera del aniversario número 30 del atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) que se cumple este jueves 18, la cúpula de la entidad tiene satisfacciones, pero también demandas. Una de ellas es la que hace a las deudas del Estado con la investigación y el enjuiciamiento de los culpables del peor ataque a la Argentina y preludio de otros en su tipo en el mundo. Su antecedente inmediato fue el ataque a la Embajada de Israel, en Buenos Aires, del 17 de marzo de 1992 en el que murieron 29 personas. Por ambos atentados la Justicia apuntó al Hezbollah y, recientemente, la Cámara de Casación también contra la responsabilidad de la República Islámica de Irán, sostén de la milicia shiita.

Amos Linetzky, presidente de la AMIA desde 2022 y parte de la dirigencia ortodoxa que gobierna la mutual desde 2008, apuntó también contra la teocracia persa por el asalto sobre territorio israelí del grupo fundamentalista Hamas, del pasado 7 de octubre. En ese sentido se quejó del silencio de las organizaciones de derechos humanos, de los grupos feministas por los distintos ataques y de las agencias ligadas a la ONU por lo que llamó un "silencio insoportable".

Linetzky, en su momento el más joven de los presidentes de la AMIA (nació en 1979), **festejó la política de Javier Milei sobre la causa**. Al igual que lo hizo el 17 de marzo frente a lo que fue el viejo edificio de Embajada de Israel, Milei estará presente en el acto de mañana.

#### -El Gobierno presentó su proyecto de ley sobre el juicio en ausencia. ¿Qué opinión tiene de la iniciativa?

-Es muy-muy reciente el proyecto que presentaron. Entonces, tenemos primero, que revisar con cautela la letra chica, leerlo bien. Y después formar una opinión y ver cómo continúan los debates. Esto es el comienzo de un proyecto que año tras año se trae. Vamos a mencionarlo: no es el primer año que se menciona el juicio en ausencia. Hay que separar, por un lado, lo que es el juicio en ausencia en sí mismo, y lo que es el juicio en ausencia para la causa AMIA. En sí mismo el juicio en ausencia me parece una institución interesantísima. Muchos regímenes jurídicos con trayectoria respetable lo tienen. Francon esta para la contrayectoria respetable lo tienen. Francon trayectoria respetable lo tienen. Francon esta para la contrayectoria respetable lo tienen. Francon trayectoria respetable lo tienen. Francon esta para la contrayectoria respetable lo tienen. Francon trayectoria respetable lo tienen. Francon esta para la contrayectoria respetable lo tienen.



Presidente de la AMIA. Linetzky hizo reclamos al Estado. EMMANUEL FERNANDEZ.

cia, Italia... Y me parece positivo que se introduzca en la legislación argentina.

#### -¿Y respecto al caso por el ataque a la Amia?

-Queremos que el Estado resuelva todas las falencias enormes que tiene la causa. Creemos que hay faltas de todo tipo. Estamos hablando de 30 años de impunidad en la causa probablemente más importante o una de las más trascendentales de la historia judicial argentina, y no hay una sola persona respondiendo por lo que es un delito de lesa humanidad. Entonces hay muchos agujeros, hay muchas faltas, hay muchos vicios del sistema. Y es importantísimo que se lidie con estas falencias.

#### -¿Me puede mencionar esas fallas del Estado?

-Hay infinitas faltas del Estado que se manifiestan, insisto. La causa AMIA no es un enclave, no es algo separado, aislado. Sino que pone en expresión y en trascendencia la situación actual. Hay faltas de todo tipo.

-¿Pero para empezar?

-Para empezar, la investigación en sí misma con tantas idas y vueltas, con toda la lentitud, ya de por sí es una falta. Es decir, una causa que toma tantos años y no se puede llegar a avances significativos ya de por sí es una falta. La falta de avances legislativos. Nosotros siempre remarcamos que otros países que han sufrido este flagelo de inmediato han reaccionado con legislación adecuada para lidiar con un fenómeno que es totalmente distinto a otros delitos. No es lo mismo un delito con las características y las magnitudes del terrorismo que un delito local, por ejemplo. Entonces, países como Francia, por ejemplo, incluyeron en su legislación toda una serie de mecanismos que habilitan la prevención y la investigación del delito de una forma mucho más ágil. Hay un cuerpo especializado de jueces, se prevé lidiar con el ciber terrorismo. Hay facultades extraordinarias para los fiscales que tienen que actuar de forma inmediata. Nosotros, por razones que no sabemos, no contamos con ninguno de esos instrumentos. Lo que muestra una falencia en orme. Lo que muestra una falencia en no haber podido aprender de estos desastres que ocurrieron en la década del 90. Tenemos un Código Procesal Penal de la Nación totalmente añejo que cuando entró en vigencia ya fue cuestionado, imaginate, ahora después de 30 años.

#### -¿A qué se refiere por ejemplo?

-El ejemplo que me gusta poner porque me tocó oírlo muy de cerca: cuando el avión venezolano iraní aterrizó en Ezeiza. el juez federal que intervino tuvo que hacerlo con esas herramientas. Herramientas inadecuadas completamente. No es de extrañar que no sepamos todavía después de dos años qué estaba haciendo aquí. Entonces esto está mostrando una falencia del poder legislativo. Tenemos una UFI-AMIA, con una cantidad de empleados exorbitantes, todos dedicados a una causa y que no logran mostrar avances. Tenemos faltas en el acceso a la información, en la sistematización de la información, la digitalización de la información.

#### -¿Entonces?

-Entonces, no es solamente habilitar estas cajas. Hay un trabajo que hay que hacer de digitalización, de sistematización, de clasificación. Todo esto no existe hoy en día. Sistemas de prevención, las fronteras siguen siendo permeables, la Triple Frontera. De todos los poderes, no quiero limitarme al Poder Judicial. Aquí, esta es una causa que muestra vicios enormes y faltas y falencias de fondo muy graves, no solamente en la investigación.

-¿Qué opina de la declaración oficial del gobierno de Milei de Hamas como grupo terrorista y su incorporación al listado argentino de grupos considerados como tal?



Otros países han reaccionado frente al terrorismo con una legislación dándole, por ejemplo, facultades extraordinarios a los fiscales que investigan".

-Nos parece excelente la declaración de Hamas como organización terrorista, con el terrorismo no hay eufemismos. Hay que declarar a esta organización como lo que es, una organización terrorista. Y esperamos que todos los países de la región -Argentina es el único que lo declaró al momento- sigan esta iniciativa.

#### -¿Es importante que la Justicia considerara que Irán estuvo detrás del atentado?

-Lo de Casación es importante porque nada más y nada menos que un tribunal de jerarquía vuelve a confirmar lo que nosotros ya venimos diciendo y lo que la justicia viene diciendo hace años. Es decir, ¿es importante? Sí. ¿Es novedoso? No. Eso queremos remarcar. Entonces, aquí no hay una novedad. Esto lo dijo el fiscal Nisman en su momento, en su dictamen famoso que hizo. Él habló ya de la infiltración iraní, de la relación también entre la responsabilidad de Irán, tanto habiendo estado detrás del atentado del 94 como el de la Embajada israelí dos años antes.

El País 18 CLARIN - MIÉRCOLES 17 DE JULIO DE 2024

# Milei espera una lluvia de inversiones de la mano del RIGI

En una presentación ante inversores en Nueva York, el vice del BCRA dijo que esperan por proyectos vinculados a la energía unos US\$ 54 mil millones.

Santiago Spaltro

sspaltro@clarin.com

Como si fuera una reedición de aquel segundo semestre de 2016 con Mauricio Macri, ahora Javier Milei espera una lluvia de inversiones para los próximos ocho años, de la mano de mejores condiciones fiscales y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

En una presentación ayer en Nueva York, el vicepresidente del Banco Central (BCRA), Vladimir

Werning, el Gobierno blanqueó sus esperanzas por la llegada masiva de dólares a través de las inversiones. Según sus planillas, la expectativa oficial es conseguir unos 54.300 millones de dólares solamente a través de la energía hasta 2032, pocos meses después de que termine un hipotético segundo mandato del libertario. La minería, otro gran motor de generación de dólares, no estuvo incluida como sector en la presentación.

El proyecto energético que más divisas atraería al país es el de "Argentina LNG" que tiene como motor a YPF y Petronas pero que abarcaría a toda las petroleras para producir Gas Natural Licuado (GNL).

De acuerdo a los cálculos del Gobierno, la perforación y completación de los pozos de shale gas de Vaca Muerta traería US\$ 4.800 millones; la construcción de gasoductos para el mercado interno, unos US\$ 6.800 millones y para la demanda de exportaciones, otros US\$ 9.100 millones; mientras que la planta de GNLy los buques, otros US\$ 14.500 millones, para un total de 35.200 millones de dólares en un plazo de terminación entre 2026 y 2027.

Asimismo, el desarrollo de la producción de petróleo crudo y su infraestructura seduciría la llegada de US\$ 11.200 millones, de la mano de la multiplicación de la actividad no convencional en Vaca Muerta y de los activos convencionales que venderá YPF en el resto de las cuencas a través del Proyecto Andes, que sumarán en total US\$ 7.400 millones hasta 2027.

En paralelo, para 2030 habría una nueva planta petroquímica para producir fertilizantes y otros agroquímicos; mientras se impulsará la construcción de poliductos, terminales marinas, expansión de puertos y reconversión de refinerías para procesar biocombustibles por US\$ 3.800 millones.

Por otro lado, el sector eléctrico aportaría US\$ 4.600 millones con la expansión del sistema de transmisión de energía, sin fecha cierta; y al menos otros US\$ 3.300 millones con las energías renovables mediante parques eólicos, el hidrógeno verde, los combustibles sustentables para aviones, el bioetanol y la cogeneración, desde 2026 hasta 2032.

Werning también aprovechó y citó a una cuenta de la red social X (ex Twitter), "Finanzas Argy", que recopiló otros anuncios de inversiones relevantes como los de empresas de tecnología por US\$ 1.000 millones, los US\$ 800 millones de la surcoreana Posco para extraer litio, los US\$ 300 millones de la metalúrgica Sidersa y US\$ 250 millones de Genneia para las renovables.

Durante su paso por Wall Street, el funcionario buscó convencer a los inversores que la Argentina ahora es más confiable.



Club del Petróleo. Weretilneck junto al presidente de YPF, Marín.

#### Oportunidades de inversión en el sector energía

| Sector                                         | Proyectos                                                                                                                                                                                               | Fecha límite | Miles de<br>millones \$USI |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Producción e<br>infraestructura<br>petrolífera | Inversiónes aguas arriba: Proyecto Andes y desarrollo de<br>Vaca Muerta.                                                                                                                                | 2027         | 7,4                        |
|                                                | <ul> <li>Petroquímicas y Biocombustibles: Nuevo flotador de<br/>fertilizante, flotador de agroquímicos, poliducto, terminal<br/>marítimo, ampliación del puerto y reconversión de refinería.</li> </ul> | 2030         | 3,8                        |
|                                                | Pozos de Gas de Esquito                                                                                                                                                                                 | 2026         | 4,8                        |
| Producción e<br>infraestructura<br>gasífera    | Gasoductos para el mercado interno                                                                                                                                                                      | 2026         | 6,8                        |
|                                                | Gasoductos para exportación                                                                                                                                                                             | 2027         | 9,1                        |
|                                                | GNL (Planta , barco y gasoducto)                                                                                                                                                                        | 2027         | 14,5                       |
| Generación y<br>transporte                     | Expansión del sistema de transporte                                                                                                                                                                     | ND           | 4,6                        |
|                                                | Proyectos eólicos                                                                                                                                                                                       | 2032         | 2                          |
| Renovable                                      | Combustibles sustentables de aviación                                                                                                                                                                   | 2027         | 0,4                        |
|                                                | Bioetanol                                                                                                                                                                                               | 2026         | 0,3                        |
|                                                | Cogeneración                                                                                                                                                                                            | 2026         | 0,6                        |
| TOTAL                                          |                                                                                                                                                                                                         |              | 54,3                       |
| uente BCRA                                     |                                                                                                                                                                                                         |              | CLA                        |

## Río Negro agita la guerra con Kicillof por la planta de GNL

Alberto Weretilneck llegó 10 minutos antes de la cita al Hotel Libertador, aquel que alojó a Javier Milei durante su campaña, y fue recibido por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, con quien inmediatamente se sacó una foto. Pudo haberse ido tranquilamente del Club del Petróleo con ese gesto.

Pero el gobernador de Río Negro, que compite con Axel Kicillof para seducir a "la inversión más grande de la historia", unos US\$ 30.000 a tenía preparados más anuncios pa-

50.000 millones de la industria petrolera con -YPF y Petronas a la cabeza- para desarrollar el Gas Natural Licuado (GNL) se quedó dos horas y media para endulzar los oídos del sector energético.

Su discurso agradó a los cerca de 100 comensales. Había hecho los deberes previamente: el viernes pasado promulgó la adhesión de su provincia al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Y

ra arrancar aplausos de petroleros.

El gobernador les mostró 11 carillas e hizo una promesa para acelerar los proyectos: bajarán de un año a seis meses los plazos de aprobación de trámites y permisos. El principal compromiso que destraba a la inversión extranjera es la prórroga de jurisdicción ante diferencias legales.

"Si mi proyecto tiene que ir a la Justicia y me dicen que el lugar

yo sé que pierdo 14 a 0, entonces no hago la inversión", exageró uno de los presentes. Las empresas quieren resolverlo en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, con una ley que no sea la argentina ni provincial.

A eso se dispuso Weretilneck y esa prórroga es la que no quiere firmar Kicillof, autor de la expropiación de YPF que ahora es tratada en la Justicia de Estados Unidos por ser una Sociedad Anónima que cotiza en la New York Stock Exchange (NYSE). El Estado nacional fue condenado a pagar 16.000 millones de dólares y su defensa legal es que la expropiación de acciodonde se resuelve es en Formosa, nes fue una decisión soberana que debe ser juzgada en la Argentina.

Para Weretilneck, como le dijo a Clarín esta semana, el RIGI es la única respuesta posible que tiene la Argentina para atraer a las empresas extranjeras por su largo historial de estatizaciones y defaults.

Después, empezó a justificar por qué las compañías tienen un amplio espacio para crecer en Río Negro: extensión de concesiones petroleras antes de noviembre, 670 canteras de arena con 3 plantas de tratamiento y 5 empresas que producen 2,5 millones de toneladas para Vaca Muerta, la construcción de una nueva ruta hacia la formación de shale oil y gas y el traspaso de las rutas nacionales a la provincia.

Santiago Spaltro

CLARIN - MIÉRCOLES 17 DE JULIO DE 2024 El País

## Bridgestone pidió el plan de crisis para iniciar un ajuste

La empresa de capitales japoneses presentó ante Trabajo el procedimiento preventivo. Caída de sus exportaciones.

#### **Luis Ceriotto**

lceriotto@clarin.com

La fabricante de neumáticos Bridgestone Argentina solicitó ante la Secretaría de Trabajo la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis para hacer frente a la caída de exportaciones.

"A partir del extenso conflicto gremial del 2022, sufrimos una pérdida de confianza corporativa que generó la transferencia del volumen de exportación de Argentina a otras plantas de la región. Como consecuencia, hoy estamos exportando solo el 10% de lo que proyectábamos", señaló la empresa a tra-



Conflicto. Planta de Bridgestone y Firestone en Llavallol.

vés de un comunicado, en el cual agregó que "Bridgestone Argentina presentó un Proceso Preventivo de Crisis (PPC) ante la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano de la Nación, comunicando el objetivo de reducción de producción para focalizar las operaciones en el mercado local".

De las tres fabricantes de neumáticos que hay en el país, ya son dos las que este mes solicitaron ante Trabajo el procedimiento de crisis. El 1° de julio lo hizo Fate y el pedido de Bridgestone fue presentado el jueves pasado.

En 2021, tras la salida de la pandemia, la fábrica de capitales japoneses, con planta en Llavallol, había abierto un turno los días domingos con la incorporación de 350 empleados, con vistas a incrementar sus exportaciones por arriba del millón de neumáticos por año. El récord había sido en 2019, con US\$ 65 millones en exportacio-

Pero tras el extenso conflicto de 2022, con la paralización de actividades a lo largo de casi seis meses, la filial local de Bridgestone perdió una inversión de 160 millones de dólares: las máquinas que en principio iban a ser destinadas a la fábrica de Llavallol fueron redirigidas a las filiales de la empresa en Brasil y Costa Rica.

Agregó la empresa: "Esta reorganización operacional revierte la expansión realizada en 2021, cuando Bridgestone Argentina incorporó personal para aumentar la productividad y satisfacer las necesidades de exportación a América Latina y EE.UU., en ese momento". Esa "reversión", según fuentes gremiales, apuntaría a una reducción de unos 350 puestos de trabajo, la misma cifra de incorporaciones que había realizado la empresa en 2021.

El Sindicato del Neumático (SUTNA) denunció que el pedido de Bridgestone es un "lock out" patronal y que solicitará que el pedido de procedimiento de crisis "no sea aceptado" por el Gobierno. La dirigencia del SUTNA, agrupada en la Lista Negra, está encabezada por Alejandro Crespo.

Un dato no menor es que a lo largo de los últimos dos años Bridgestone había repartido un bono por ganancias a sus empleados, producto de un acuerdo de 2001. ■

## Se cayó la venta de Loma Negra a un grupo brasileño

Loma Negra, la principal fabricante de cemento del país, informó que el acuerdo que su accionista, la brasileña InterCement, había firmado con su compatriota Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) para encarar conversaciones exclusivas para la venta de la firma argentina venció el 12 de julio y no fue renovado.

La venta de la compañía se enmarca en la complicada situación financiera que atraviesa InterCement, que pertenece a la familia Camargo Correa. El holding acaba de presentarse en una especie de concurso de acreedores en Brasil.

Loma Negra informó a la Bolsa que su accionista controlante indirecto, InterCement Participações y varias de sus subsidiadas (entre las que no se encuentra la cementera argentina) iniciaron en Brasil "una solicitud de Medida Cautelar en apoyo a un proceso de mediación colectiva provisional supervisado por un Tribunal, con sus principales acreedores financieros".

La compañía agregó que InterCement y dichas afiliadas solicitaron la Medida Cautelar Preliminar "para permitir un entorno de negociación estable en el proceso de mediación entre InterCement, sus sociedades afiliadas y sus principada ascendería a más de US\$ 1.500 millones.

En medio de las negociaciones de InterCement con CSN, apareció en escena un empresario argentino: Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía. La adquisición de la cementera le permitiría integrar la cadena de producción con su constructora Sacde, que cuyos trabajos figura la obra del gasoducto Néstor Kirchner y la reversión del gasoducto Norte, junto con Techint.

En febrero pasado, InterCement había contratado al banco BTG Pactual para encontrarle alternativas a raíz de ofertas que había recibido por sus activos. Además de Loma Negra, la compañía tiene plantas en Brasil, luego de desprenderse de fábricas en Paraguay, Mozambique y Sudáfrica, en el marco de un proceso de salida del negocio.

Y en ese marco, el 1 de mayo había firmado el acuerdo de exclusividad hasta el 12 de julio con CSN.

InterCement (en ese entonces bajo el nombre de Camargo Correa) adquirió Loma Negra en 2005 en US\$ 1.000 millones. La compañía argentina, fundada en 1926 por la familia Fortabat, tiene 9 plantas y una capacidad de producción de 7,6 millones de toneladas de cemento por año. Dos años más tarde la firles acreedores financieros". La deu- ma empezó a cotizar en EE.UU. ■

Renault Argentina S.A. informa a los propietarios de los vehículos marca Renault modelo Duster, en todas sus versiones, fabricados en la República de Colombia, y comercializados en la República Argentina desde Septiembre 2023 hasta Enero 2024 inclusive, cuyos números de chasis no consecutivos se encuentran detallados a continuación, que ha detectado una posible falla en una partida de ciertos amortiguadores delanteros del vehículo, lo cual podría generar, ante condiciones de utilización severas, una fisura en el vástago de uno o ambos amortiguadores delanteros, ocasionando su rotura. Esto podría dificultar el control de la trayectoria del vehículo durante su conducción y, eventualmente, provocar accidentes.

Debido a lo expuesto, Renault Argentina S.A. verificará de manera gratuita y preventiva, a través de la Red de Concesionarios Oficial Renault, ambos amortiguadores delanteros del vehículo y, de ser necesario, los reemplazará. La cantidad de vehículos comprendidos en la presente campaña es de 149 unidades.

#### **MODELO DUSTER**



#### Chasis/VIN (no consecutivos) correspondientes:

| DESDE             | HASTA             |  |  |  |
|-------------------|-------------------|--|--|--|
| 9FBHJD200RM664702 | 9FBHJD200RM664733 |  |  |  |
| 9FBHJD203RM664600 | 9FBHJD203RM664659 |  |  |  |
| 9FBHJD204RM664606 | 9FBHJD204RM664654 |  |  |  |
| 9FBHJD205RM664596 | 9FBHJD205RM664775 |  |  |  |
| 9FBHJD206RM664607 | 9FBHJD206RM664770 |  |  |  |
| 9FBHJD207RM664597 | 9FBHJD207RM664776 |  |  |  |
| 9FBHJD208RM664592 | 9FBHJD208RM664866 |  |  |  |
| 9FBHJD209RM664598 | 9FBHJD209RM664875 |  |  |  |
| 9FBHJD20XRM664593 | 9FBHJD20XRM664870 |  |  |  |
| 9FBHJD409RM664887 | 9FBHJD409RM664940 |  |  |  |
| 9FBHJD40XRM664882 | 9FBHJD40xRM664932 |  |  |  |
| OTROS             |                   |  |  |  |
| 9FBHJD208RM688049 | 9FBHJD408RM664928 |  |  |  |
| 9FBHJD408RM664914 | 9FBHJD408RM664931 |  |  |  |

Recomendamos confirmar y coordinar la acción mencionada en el concesionario Renault de su preferencia. Queda a disposición de nuestros Clientes la línea telefónica del Servicio Relación Cliente 0800-333-7362 o nuestra página de Internet www.renault.com.ar, para efectuar las consultas pertinentes.

El País 21 CLARIN - MIÉRCOLES 17 DE JULIO DE 2024

#### Principales indicadores



**DÓLAR CCL** Contado con liqui, Bolsa de Comercio 1.586

RIESGO PAÍS Indice EMBI, en puntos básicos



MERVAL US\$ Bolsa de **Buenos Aires** 



DOW JONES Bolsa de Nueva York



PETRÓLEO WTI, en dólares



Chicago, en dólares por tonelada

#### **INDUSTRIALES EN ALERTA**

La UIA alertó por la caída de la actividad, la necesidad de una ley pyme y medidas eficientes para evitar el dumping. Los planteos fueron en la reunión

de la Junta Directiva de la UIA. También se alertó sobre la pérdida de empleos y la necesidad de participar en la reglamentación del RIGI.

# La ola de frío se siente en el consumo: derrapó 12,5% en junio

La caída se produjo pese al cobro del aguinaldo. Afecta a todas las categorías y lugares de venta. Fue más drástica en el Interior y en bebidas y golosinas.

#### Natalia Muscatelli

nmuscatelli@clarin.com

A pesar de que en junio, la inflación en los alimentos creció por debajo del nivel general y que los consumidores tuvieron un poco más liquidez por el cobro del aguinaldo, las ventas en los supermercados y almacenes siguieron en picada.

"En línea con lo visto en los períodos anteriores, el consumo masivo empaquetado repitió el comportamiento a la baja, el mes pasado, con una caída algo más acentuada en relación a lo sucedido en mayo", señala Osvaldo del Rio, director de la consultora Scentia.

Según los relevamientos de esta consultora, durante el mes pasado, la retracción fue de-12,5% tomando en cuenta todos los canales de venta. De esta manera, el acumulado de la primera mitad del año presentó un retroceso del 8,5% respecto del mismo mes del año pasado.

Durante el mes pasado, el comportamiento de las ventas tanto en los supermercados como en los autoservicios tuvo diferencias. Porque entre las góndolas de las grandes cadenas, la retracción fue si-



Golpeadas. La venta de golosinas se derrumbó 21%. Las bebidas con alcohol cayeron 19,6%.

milar a la de mayo, mientras que en los Autoservicios independientes se aceleró la caída.

Las bajas fueron del 10,3% y 14,6% respectivamente en el intermensual y acumulan una contracción semestral del 10% y del 7% en cada caso. De todas maneras, según

explica Del Rio, "es importante tener presente las bases de comparación que, hasta junio de 2023 eran de +8% para los Supermercados y -8% para los Autoservicios", explicó.

Todas las canastas sufrieron retrocesos en sus ventas en ambos

#### **PARA TENER EN CUENTA**

17,2%

fue el derrumbe de los productos de consumo masivo en el interior del país. En el AMBA, 5,1%.

canales. Los grupos de productos con mermas significativas fueron las bebidas con alcohol, que promediaron una baja en junio del 19,6% y los artículos "impulsivos" como golosinas y snacks que cayeron 21% en el mismo periodo.

Al analizar el consumo por áreas geográficas, los datos de Scentia muestran una diferencia: en el AM-BA, la caída durante el mes pasado promedió el 5,1% y en el Interior del país, el 17,2%.

El comportamiento de los compradores resultó-por otro ladomás conservador teniendo en cuenta que el impacto de los precios se está amortiguando en función de la recesión y la caída de los ingresos. Según los datos de la consultora, en relación al precio promedio ponderado, "continua el proceso de desaceleración que ya se encuentra en 279%", cuando había llegado al 345,5% en marzo.

También el proceso de menor presión inflacionaria se vio en el datos informados por el INDEC, la semana pasada, que marcaron una suba del 4,6% en el nivel general (si bien se interrumpió el descenso lineal de la curva de precios, es bastante más baja que en el primer trimestre del año). Así, el aumento interanual de la inflación llega al 271,5% anual.

A pesar de las promociones que hacen las grandes cadenas y las importantes descuentos que aplican algunos comercios minoristas por el pago en efectivo, el consumo sigue deprimido ante la erosión que tuvieron los ingresos en los últimos meses. Además, la contracción también es una respuesta de los consumidores frente al escenario de incertidumbre.■

## Bajan precios en oficinas premium y las empresas aprovechan para mudarse

En un contexto recesivo para las empresas, donde se instaló en gran medida el trabajo híbrido, el mercado de oficinas en Buenos Aires está en plena adaptación. La tendencia de las compañías a "relocalizar" sus puestos de trabajo en espacios corporativos de mayor calidad, lo que apunta a incentivar la presencialidad y productividad de sus empleados. Según el último re-

A" de Newmark, con tendencias del segundo trimestre del año, la absorción neta-es decir, la diferencia entre metros ocupados y desocupados-alcanzó los 10.496 m[] tuvo un aumento del 70,14 % en la superficie alquilada respecto al trimestre anterior.

Carolina Wundes, gerente, señala que "las decisiones de relocalización de oficinas reflejan una tenporte de mercado de oficinas "clase" dencia hacia la mejora de la calidad vorablemente en el mercado a pe-que nunca la tendencia de fly-to-

del entorno laboral". Según estos relevamientos, las áreas tradicionales como Catalinas, Retiro y el CBD (Distrito Financiero) siguen siendo altamente demandadas. Y otras zonas emergentes como Palermo y Parque Patricios también están ganando popularidad por su combinación de accesibilidad y atractivo urbano", cuenta.

Sobre las razones que inciden fa-

sar del contexto recesivo y el boom del teletrabajo, Wundes responde que "la vacancia tuvo una baja de más de un punto porcentual respecto al trimestre pasado, cerró en 16,6 %. Este descenso significativo se debe a que no se percibieron nuevos ingresos de edificios de oficinas clase A en este trimestre, lo que mantiene la vacancia estática", explica.

"A esto se le suma que las empresas continúan en la búsqueda de oficinas con características premium, como las del segmento clase A, para fomentar la presencialidad y el uso de los espacios de trabajo. Por lo tanto, se observó más quality, donde las empresas se relocalizan en busca de espacios con mejores características", cuenta. Y se remite a un dato: en el submercado más demandado, Catalinas -Retiro, 9.200 mūde oficinas fueron ocupados, de los cuales 5.700 m□ pertenecen a una sola empresa que tomó varios pisos", dice.

En la tendencia claramente influyen los precios que registran una leve baja: los valores de renta promedio cerraron el trimestre entre US\$ 22,8 y US\$ 24 el m2. "Esto hace que el mercado sea cada vez más accesible y atractivo para nuevas empresas y pymes", señalan en Newmark.■

Natalia Muscatelli

## El Mundo

#### **Estados Unidos**



Encuentro. Una multitud de partidarios del ex presidente Trump vivan a sus candidatos en un momento de la convención republicana. REUTERS

#### MANDATO Y CÓDIGO ÉTICA

#### Biden plantea impulsar cambios profundos en la Corte Suprema

En una declaración con perfil electoral, el presidente Joe Biden señaló su disposición a apoyar cambios importantes en la Corte Suprema, incluidas propuestas para establecer límites de mandato para los jueces, que actualmente son vitalicios, y adoptar un código de ética.

Así lo informa The Washington Post, citando algunas fuentes, según las cuales Biden está considerando solicitar una enmienda constitucional para eliminar la inmunidad amplia de los presidentes y otros funcionarios.

El anuncio, esperado para las próximas semanas, señala un cambio importante por parte de Biden, quien durante mucho tiempo se ha resistido a la idea de reformar el Tribunal Superior en respuesta a los escándalos del juez Clarence Thomas y las recientes decisiones ultraconservadoras del Tribunal Superior.

# Versiones de una amenaza de Irán a Trump y un tiroteo policial suman tensión a la Convención republicana

El servicio secreto alertó sobre una conspiración no especificada de Teherán contra el magnate. La policía, a su vez, acribilló a un individuo que blandía un cuchillo a unas cuadras del recinto.

MILWAUKEE. ENVIADA ESPECIAL

Paula Lugones

El centro de Milwaukee, en Wisconsin, está prácticamente tomado por fuerzas de seguridad. Se ven vallas de concreto y rejas, chequeos de posibles bombas en los autos y despliegue de la Guardia Nacional y servicio secreto en todos los rincones que rodean al Fiserv Forum, donde más de 50.000 personas asistieron ayer para el segundo día de la Convención republicana y la nominación del candidato presidencial Donald Trump, que se salvó milagrosamente el sábado de un ataque a balazos.

En medio de este clima, la tensión se agravó a la tarde cuando se supo que un hombre armado con cuchillos fue abatido por la policía en las cercanías del evento v también con las noticias de que la la algarabía de delegados y volun- vestigación no vincula al autor del Trump, pero no de ningún peligro

inteligencia de EE.UU. estaba rastreando un posible complot iraní para asesinar a Trump en las semanas previas a que fuera baleado, aunque la amenaza no tenía relación con el ataque del sábado. Adrianne Watson, vocera del Consejo de Seguridad Nacional, declaró que "consideramos materia de máxima prioridad el tema de Irán".

A primera hora de la tarde, agentes de policía de Columbus, Ohio, que habían llegado hasta esta ciudad cercana para auxiliar a las fuerzas locales, mataron a tiros a un homeless que los amenazaba con cuchillos en un parque ubicado a unas cuadras del centro de convenciones donde hablaron líderes republicanos como el gobernador de Florida Ron DeSantis, el senador Marco Rubio y la ex embajadora ante la ONU Nikki Haley, en medio de

tarios trumpistas.

Un testigo que vio la escena dijo a la prensa que el hombre estaba gritando con dos cuchillos en la mano y los esgrimía ante unos 5 oficiales de policía que patrullaban en bicicleta, que abrieron fuego y lo mataron. El hombre se alojaba en unas carpas en un parque cercano donde hay un campamento de "sin techo".

No había ningún indicio de que buscara en realidad matar a alguien, pero las fuerzas de seguridad ahora están bajo fuerte escrutinio luego de que fracasaran estrepitosamente en detener al joven de 20 años que se subió a un techo y que disparó contra Trump con un rifle semiautomático, a pesar de que varias personas lo habían visto y habían advertido a la policía sobre la actitud del sospechoso. La in-

ataque, Thomas Matthew Crooks, con ningún grupo local o internacional sino que aparentemente habría actuado solo.

Antes de este atentado, según se supo ayer, las agencias de inteligencia estaban rastreando un posible complot iraní para asesinar a Trump, lo que hizo que se ordenara al Servicio Secreto mejorar la seguridad del expresidente antes de su acto de campaña al aire libre en Butler, Pennsylvania, dijeron las autoridades. Sin embargo, las medidas adicionales que se tomaron no impidieron que Crooks se subiera al techo de un depósito cercano para dispararle a Trump, rozándole la oreja derecha.

La campaña del republicano fue informada en su momento por el Servicio Secreto de un aumento general en las amenazas contra

específico relacionado con individuos o grupos iraníes. No estaba claro qué le dijeron al propio Trump, si es que le dijeron algo.

No trascendió de donde habían obtenido la información de inteligencia ni cómo habían llegado a la conclusión de un presunto ataque. Pero la intensificación de la campaña electoral, con actos públicos cada vez más frecuentes, ofrecía más oportunidades para un ataque. Varios funcionarios de seguridad nacional dijeron que, aunque la amenaza se tomó en serio, no parecía estar completamente desarrollada por la inteligencia.

De cualquier manera, varios funcionarios dijeron que el Servicio Secreto había aumentado recientemente "recursos y activos" adicionales, aunque se negaron a describir específicamente qué cambios se habían hecho.

## Vance acusó al Reino Unido de ser "un país islamista" con armamento nuclear

Lo dijo en la Convención republicana, poco después de ser nominado por Trump como su candidato a vice.

PARIS, CORRESPONSAL María Laura Avignolo

Dos días después del intento de asesinato fallido del candidato presidencial Donald Trump, su acompañante en la fórmula como vicepresidente, J.D. Vance, demostró hasta dónde sus ideas son una amenaza para Europa y la guerra en Ucrania. El senador de 39 años dijo que "el Reino Unido podría convertirse en el primer país verdaderamente islamista, que obtendrá un arma nuclear bajo el gobierno laborista".

Es el mismo que había comparado en el pasado a Trump con Adolf Hitler, antes de que el ex presidente lo eligiera como candidato por sugerencia de Elon Musk y una larga charla en su casa de Mar a Lago, en Florida.

Sus declaraciones tuvieron un enorme impacto en el Reino, luego de que el primer ministro Sir Keir Starmer llamara por teléfono a Trump para solidarizarse, tras el intento de asesinarlo.

Gran Bretaña es una potencia nuclear con 225 cabezas atómicas en el 2024 y misiles de un alcance de 12.000 kilómetros. Son consideradas un elemento disuasorio, que tiene su asiento en el oeste de Escocia, en la Base Naval HM Clyde. Los submarinos tienen su base en



Dúo. Trump junto a su candidato a vice, J.D. Vance, senador de Ohio. AP

Faslane. Las ojivas se almacenan en el Royal Naval Armaments Depot en Coulport.

En Gran Bretaña viven 3.801.186 musulmanes, según el censo del 2021. Sólo el 6,5 por ciento de la población británica se identifica como musulmana. El 46,2% son cristianos, el 1,7 hindúes, el 0,9% sikhs, el 0,5% judíos y el 0,5% budistas.

Altas figuras laboristas han rechazado los comentarios del candidato a vicepresidente de Trump, un senador junior por el Estado de Ohio, que fue anunciado el lunes

como compañero de fórmula del magnate inmobiliario.

Angela Rayner, la viceprimera ministra, dijo a ITV que Vance había dicho "muchas cosas interesantes en el pasado" y que esperaba reunirse con él y con Trump, si ganan las elecciones estadounidenses en noviembre.

"No reconozco esa caracterización. Estoy muy orgullosa del éxito electoral que tuvo el Partido Laborista recientemente", dijo. "Ganamos votos en todas las comunidades diferentes, en todo el país, y estamos interesados e ngobernar en nombre de Gran Bretaña y también trabajar con nuestros aliados internacionales" dijo la vice primer ministra británica.

Es probable que la burla resulte embarazosa para el secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Lammy, quien ha intentado tender puentes con Vance en los últimos meses, comparando sus infancias empobrecidas.

Vance habló en la conferencia de los Republicanos, donde dijo: "Tengo que darle una paliza al Reino Unido, sólo una cosa más. Estuve hablando con un amigo recientemente y estábamos hablando de, ya sabes, uno de los grandes peligros en el mundo, por supuesto, es la proliferación nuclear. Aunque, por supuesto, a la administración Biden no le importa".

El nuevo candidato a vicepresidente norteamericano continuó: "Y estaba hablando de cuál es el primer país verdaderamente islamista que obtendrá un arma nuclear. Y pensamos, tal vez sea Irán, ya sabes, tal vez Pakistán ya cuenta. Y luego, finalmente, decidimos: tal vez sea, en realidad, el Reino Unido, ya que el Partido Laborista acaba de tomar el poder".

El ministro del Tesoro, James Murray, dijo: "Para ser honesto, no sé a qué se refería con ese comentario. En Gran Bretaña estamos muy orgullosos de nuestra diversidad".

Los laboristas también encontraron un aliado improbable en Andrew Bowie, el ministro de veteranos conservador en la sombra. quien dijo que estaba "absolutamente" en desacuerdo con la afirmación de que el laborismo crearía un "país islamista". "No estoy de acuerdo con el Partido Laborista en muchas cuestiones. Pero, francamente, no estoy de acuerdo con esa opinión. Francamente, creo que es bastante ofensivo para mis colegas del Partido Laborista", dijo a Times Radio. ■

#### "Hillbilly, una elegía rural", un filme que se ve en Netflix

23

La capacidad narrativa de J.D.Vance, el senador casi novato que Donald Trump eligió este lunes como su compañero de fórmula para las presidenciales de noviembre, llegó a Hollywood de la mano de una película dirigida por Ron Howard en 2020 y que aún puede apreciarse en Netflix. Sus protagonistas son dos grandes actrices, Glenn Close y Amy Adams.

El film se llama "Hillbilly, Una elegía rural" y está basado en una novela que Vance publicó basada en memorias de su propia infancia. El libro estuvo por dos años en la lista de best sellers del The New York Times.

El filme de Ron Howard retrata a una familia del interior profundo de los Estados Unidos, criada en la región de los Apalaches. El protagonista, nacido Ohio, ya de niño, vive como puede sin una figura paterna fuerte o a la que seguir. J. D. vive bajo la mirada de su madre Bev, golpeadora y adicta a las drogas (Amy Adams), y su abuela Mamaw (Glenn Close), mucho más comprensiva y compañera.

El disparador es que Bev tuvo una sobredosis de heroína, justo cuando J.D. de asistir a entrevistas laborales que le permitirán pagar sus costosos estudios en la Universidad de Yale. Se debate entre cumplir con las obligaciones que siente como hijo, y viajar cientos de kilómetros para estar con su madre y acompañar o ayudar a su hermana a sostener la situación, o quedarse y pensar en lo suyo. ■





365.COM.AR







## Ayudanos a encontrarlos 0800-333-5500



Loan Pena

Edad actual: 14 años Paula Belén Cáceres

















El Mundo CLARIN - MIÉRCOLES 17 DE JULIO DE 2024 24

#### Venezuela



Propaganda. Una foto del autócrata venezolano Nicolás Maduro en una avenida de Caracas. El líder chavista busca una segunda reelección en los comicios del 28 de julio. AFP

# En los primeros diez días de campaña, el régimen chavista arrestó ya a 71 dirigentes ligados a la oposición

La ofensiva recrudece en tanto se acerca la fecha de las presidenciales del 28 de julio. Gran parte de los detenidos son activistas del líder favorito, Edmundo González y de María Corina Machado

CARACAS, EFE Y CLARÍN

La ofensiva del régimen autocrático venezolano contra la oposición escala en tanto se acerca la fecha de las elecciones presidenciales del 28 de julio para las cuales el principal líder antichavista marcha favorito. Un dato concreto de esa deformación es que un total de 71 personas fueron detenidas de manera arbitraria en los diez primeros días de la campaña electoral, según un balance preliminar publicado por la Organización No Gubernamental, Laboratorio de Paz.

El informe detalla que del 4 al 14 de julio, fueron detenidos 66 hombres y 5 mujeres, la mayoría en el estado Táchira. Fue debido a su cercanía o pertenencia militante en las fuerzas opositoras.

personas aprehendidas estaban vinculadas a la prestación de bienes y servicios de la campaña del candidato de la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia, el amplio favorito según las encuestas.

Este dirigente participa en los actos proselitista, que con esta experiencia regresa ala política, marcha acompañado en todo momento de la líder antichavista, María Corina Machado, quien dirige la campaña del ex diplomático. Machado fue inhabilitada por el régimen después de que obtuvo un masivo apoyo electoral convirtiéndose en la figura principal de la oposición.

La ONG, que recoge también datos de otras organizaciones como Es así que de ese total, 48 de las Foro Penal, Fundehullan y Espacio te por parte de cuerpos de seguri- un tercer sexenio en el poder, al grar oficializar el registro. ■

Público, computa, además, 26 casos de hostigamiento, al menos 11 obstrucciones de rutas para impedir la realización de actos, 21 hechos de represalias por vinculación con los candidatos de la oposición y 13 casos de retención de bienes.

Asimismo, según el balance, hubo 20 casos de violación a la libertad de expresión e información y cuatro bloqueos a sitios web durante los diez primeros días de la campaña, que finalizará el 25 de julio, según lo establecido por el Consejo Nacional Electoral, un organismo alineado con el madurismo.

Este domingo, Perkins Rocha, asesor legal del equipo de González Urrutia, denunció la detención de ocho personas -seis hombres y dos mujeres- vinculadas con la campaña de este candidato duran-

dad en cuatro regiones del país que fueron o serán visitadas en el marco de la campaña por el candidato de la PUD.

El abogado señaló que en Carabobo detuvieron al dueño del camión en el que se movilizó González Urrutia junto a Machado, durante una caravana celebrada, así como dos de sus colaboradores.

El sábado, EFE constató el despliegue de decenas de agentes de la policía de Valencia, capital de Carabobo, que cerraron el paso en varias avenidas de la ciudad, entre ellas una arteria cercana a la que recorrieron los líderes opositores, bloqueada por cuatro camionetas oficiales del cuerpo de seguridad.

En los venideros comicios en Venezuela competirán 10 candidatos, entre ellos Maduro, quien busca

que llegó en 2013. Su anterior reelección en 2018 estuvo teñida de denuncias de fraude y proscripciones, lo que llevó a la abstención a la oposición y fue el pie para las primeras sanciones significativas por parte de EE.UU. y la Unión Europea contra el régimen.

En un intento para intentar evitar una nueva maniobra por parte del régimen, la PUD informó que cuenta ya con 100% de observadores electorales para distribuir en todos los centros de votación en el exterior, así como en los centros penitenciarios en el país. El bloque opositor alertó además sobre las dificultades que encuentran los integrantes de las mesas electorales para lograr su credencial habilitante. La recomendación es repetir una y otra vez el trámite hasta lo-

El Mundo 25 CLARIN - MIÉRCOLES 17 DE JULIO DE 2024

El autócrata venezolano puso en duda que reconozca la eventual victoria de la oposición. Y sugirió que habrá rebeliones violentas si cae en las urnas.

# La pregunta en boca de todos: si pierde, ¿Maduro entregará el poder?

CARACAS, ESPECIAL

#### **Ludmila Vinogradoff**

Por ahora y a pocos días de las elecciones, Nicolás Maduro no ha querido hablar de negociación ni de transición con la oposición mayoritaria pero sí ha declarado que no entregará el mando militar a un "oligarca" con amenazas de un estallido violento, lo que ha alimentado la incertidumbre y el debate sobre el desenlace que tendrá su gobierno de doce años.

El líder chavista, que busca su tercer mandato, reprimiendo y acosando a su rival, Edmundo González Urrutia, el candidato de la principal coalición opositora Plataforma Unitaria y su representante María Corina Machado, figura como el gran perdedor en las encuestas durante la campaña.

Estas presidenciales, que el mismo mandatario convocó de manera anticipada suponiendo que se reeditaría la abstención de la oposición de 2018, han sido fatales para Maduro, porque a última hora no pudo impedir que González se presentara. Antes había proscripto a Machado debido a su extenso apoyo electoral.

González encabeza los sondeos con más de 60 puntos por encima de Maduro y arrasa en las calles con multitudes que proyectan al ex diplomático como el ganador de la contienda.

Maduro reaccionó recrudeciendo los ataques contra la oposición y con amenazas de no entregar el



Al frente. Edmundo González, el candidato opositor que reúne una amplia diferencia sobre el chavismo. EFE

poder. "Juro ante ustedes militares de mi patria que este bastón de mando de comandante en jefe seguirá en buenas manos en los años por venir. Jamás este bastón de mando caerá en manos de ningún oligarca o títere. Lo juro, jamás tendrán ese acto de deshonra", sostuvo el líder chavista con sus clásicos tonos en un mensaje del 5 de julio, día de la Independencia.

El pasado fin de semana insistió en que, si la "oligarquía" gana el 28 Julio, puede haber nuevos 27 de febrero, haciendo referencia al "caracazo" de 1989, el estallido social que dejó alrededor de 3.000 muertos, según cifras extraoficiales. En su desesperación también insinuó una posible insurrección militar si pierde la elección presidencial.

El candidato y ex miembro del

ente electoral, Enrique Márquez, que figura en las encuestas con menos de 1%, alertó que el chavismo, a través del Tribunal Supremo de Justicia o la Contraloría, podría estar preparando una "jugada sucia" que acabe con la candidatura de Edmundo González Urrutia.

Tanto González como Machado se han mostrado dispuestos a negociar con Maduro para adelantar

una transición ordenada, pues vaticinan que el antichavismo va a arrasar. "Vamos a un proceso delicado y, por el propio bien de Maduro, espero que acepte un proceso de negociación que nos permita una transición ordenada y sustentable", dijo la líder liberal mientras que González considero preferible adelantar la entrega del poder.

Son varios los analistas que señalan que el discurso desafiante de Maduro contra González va dirigido a sembrar miedo e incertidumbre para desmovilizar el voto opositor y "atrincherar" a las bases chavistas para una defensa de la permanencia en el poder.

El politólogo Luis Rendueles, dijo que Maduro muestra que no está dispuesto a entregar el poder. Mientras que Santiago Rodríguez señala que el mandatario busca alimentar la incertidumbre, generar la abstención y el miedo, la desesperanza y la desmovilización de la oposición: "Transmitirle a la gente que no vale la pena votar porque igual Maduro no se irá del poder por el control que ejerce en las instituciones".

Hay otros dirigentes políticos que confían en que predominará la sensatez y Maduro entregará el poder, aunque sea a regañadientes. El analista Benigno Alarcón señala en ese sentido que a Maduro no le quedará otra opción que traspasar

#### Maduro amenaza con una repetición del caracazo de 1989.

la presidencia.

Ramiro Morales, titular del democristiano Copei, subraya que Maduro puede estar tentado de intentar un fraude equiparable a un golpe, pero a un costo político muy alto que no tendría gran respaldo internacional porque sus vecinos, como Gustavo Petro de Colombia y Lula da Silva, de Brasil, no reconocerían esa salida fraudulenta.■

## Cruel medida contra un enfermo renal que ayudó a la disidencia

CARACAS, ESPECIAL

Ejemplo de la ausencia de todo tipo de límites en Venezuela fue el maltrato significativo que la policía política del régimen causó a un hombre por el simple hecho de haber transportado en su motocicleta a María Corina Machado.

El diario El Nacional de Caracas, indicó en su portal, evitando nombrar a la víctima, que se trata de un enfermo renal, quien simplemenopositora desde la ciudad de Maracay a Valencia.

La policía política cerró el pequeño negocio del motociclista, que ahora está postrado en una cama debido al agravamiento de su enfermedad.

Según la denuncia, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se presentaron en su comercio para clausurarlo sin ofrecer mayores explicaciones. "Soy el motociclista que te llevó le dio un aventón a la líder trasladó a María Corina desde Ma-

racay hasta Carabobo. Soy paciente renal, vean cómo estoy ahorita. El Sebin y la Policía están cerrándome el negocio porque como ya todos saben hice el traslado. Aquí estoy en diálisis", denunció repudiando la represalia.

El pasado fin de semana, la líder opositora enfrentó obstáculos y fuertes bloqueos por efectivos del régimen en las rutas que la obligaron a cambiar su estrategia de movilización para llegar a los actos pautados. Fue entonces cuando la



Castigado. El motociclista al transportar a María Corina Machado. AFP

ayudó el motociclista. Otro individuo que también circulaba en moto fue arrestado por transportar al candidato presidencial disidente.

El pasado domingo los agentes morzado en el lugar.

del régimen clausuraron un restaurante, solo debido a que el candidato opositor, Edmundo González y la líder opositora habían al-

El Mundo 26 CLARIN - MIÈRCOLES 17 DE JULIO DE 2024

# Según Orban, China y Trump deberían mediar en Ucrania

El premier húngaro y cercano al Kremlin lo dijo en una carta a la UE. Beijing y el republicano plantean que Kiev negocie sin que Rusia deje su territorio.

BRUSELAS. ANSA, APY CLARÍN

El presidente de la Unión Europea (UE), el premier prorruso Viktor Orban, cree que Europa ha quedado aislada porque perdió el apoyo del "Sur Global" y estima que tanto Donald Trump, si es electo en noviembre, como China, pueden jugar un papel importante como mediadores poner fin a la guerra en Ucrania.

Así consta en un informe que Orban envió al presidente del Consejo Europeo, el belga Charles Michel, y a otros líderes del bloque a una de cuyas copias la agencia italiana ANSA tuvo acceso.

La carta del húngaro, el hombre más cercano al régimen de Vladimir Putin de todos los 27 países del bloque europeo, es el último episodio que lo involucra luego de su gira inconsulta como presidente de la UE por Rusia y China, en la que se arrogó funciones no reconocidas por los tratados comunitarias. Pese a los reproches de sus colegas en Bruselas, Orban también visitó a Trump en Estados Unidos.

En su carta, el premier amigo de Putin sostiene que "no podemos esperar ninguna iniciativa de paz de Donald Trump hasta las elecciones. Pero puedo decir con seguridad que inmediatamente después de su victoria electoral no esperará a su toma de posesión, sino que estará dispuesto a actuar inmediatamente como mediador de paz". El republicano "tiene planes detallados y bien fundamentados para



Deliberaciones. El húngaro Orban (izq) junto al ucraniano Zelenski y el belga Michel en Bruselas. AFP

una mediación", agrega Orban.

Por otra parte, el presidente de la UE considera que "China continuará con su política, también formulada en documentos internacionales que exigen un alto el fuego y conversaciones de paz". Ante esto, Orban propone "la iniciativa de mantener conversaciones políticas de alto nivel con China sobre las modalidades de la próxima con-

ferencia de paz" para Ucrania. Además, "manteniendo los actuales contactos políticos de alto nivel con Ucrania", el premier húngaro pide "reabrir las líneas directas de comunicación diplomática con Rusia, rehabilitando esos contactos directos en nuestra comunicación política".

Fue el jefe del Consejo Europeo, Charles Michel, el encargado de replicar las posiciones de Orban, en una nueva vuelta de tuerca a la disputa interna que el bloque mantiene con el presidente de la UE. El Consejo Europeo representa a los 27 gobiernos de países miembros de la UE. Orban ocupa la presidencia de la UE, que es un cargo semestral, y que tiene funciones meramente burocráticas sin ninguna representación diplomática del bloque.

En su respuesta, Michel recuerda que el apoyo de Bruselas a Ucrania es "inquebrantable" y que fue Moscú, y no Kiev, el agresor. "Me gustaría señalar los siguientes puntos y dejar las cosas claras", dijo Michel en su nota. "La posición de la UE sobre Ucrania es acordada por consenso por el Consejo Europeo y fue confirmada por última vez en junio", justo antes de que Bélgica pasara el testigo de la presidencia semestral del Consejo de la UE a Hungría, dice Michel.

En la UE hay plena consciencia de que tanto Trump como China pretenden forzar una negociación que congele el status actual del conflicto, es decir, con las fuerzas rusas asentadas en su ocupación de casi un cuarto del territorio ucraniano. Una situación semejante implicaría convalidar la agresión rusa, en un virtual triunfo.

"Nosotros, la UE, reiteramos nuestro compromiso inquebran-

#### Orban visito China y Rusia sin aval de la Unión Europea.

table de apoyar a Ucrania y su pueblo durante el tiempo que sea necesario y con la intensidad que sea necesaria", señala Michel en su nota difundida por la agencia española EFE.

En su respuesta, Michel deja claro a Orbán que "el camino más directo hacia la paz es que Rusia retire todas sus fuerzas de Ucrania y respete la integridad territorial de Ucrania y la Carta de las Naciones Unidas".

"Rusia es el agresor y Ucrania es la víctima en ejercicio de su legítimo derecho a la legítima defensa. Rusia es la que lidera una guerra de agresión en flagrante violación del derecho internacional", indica Michel para concluir: "Ningún debate sobre Ucrania puede tener lugar sin Ucrania".■

## Putin pagará premios en dinero por derribar los F-16 de Kiev

MOSCÚ, EFE Y CLARÍN

En una insólita medida Rusia anunció que pagará una sustanciosa recompensa en dinero a los pilotos o artilleros que logren derribar los cazas F-16 que está por recibir Ucrania para equilibrar la guerra que le lanzó el Kremlin en febrero de 2022.

Cada avión derribado facturará unos 170 mil dólares, 15 millones de rublos en la paridad actual, según sostuvo el ministerio de Defensa moscovita.

por la eliminación de los aviones F-15 además de los F-16", señala la cartera citando al subdirector ejecutivo de la compañía Fores de os Urales, Iliá Potanin que interviene en la operación. "Hemos anunciado una bonificación por la destrucción del primer avión de combate F-16, en caso de que dicho avión sea entregado a Kiev", afirmó a su vez el director general de la compañía, Serguéi Shmotiev, a la agencia de noticias Tass.

Para los analistas es un signo de preocupación del régimen ruso por "Habrá también recompensas el refuerzo armamentístico que es-

tá recibiendo Ucrania y que pueden usarse para atacar objetivos militares dentro del país atacante, entre ellos aeropuertos.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, instó esta semana a sus socios a aumentar el número previsto de cazas F-16 que se han comprometido a suministrar hasta finales de año para poder luchar al mismo nivel contra la flota aérea

A lo largo de estos meses Ucrania tiene previsto recibir seis cazas F-A su vez. las autoridades holandesas habían anunciado que tenían avión.

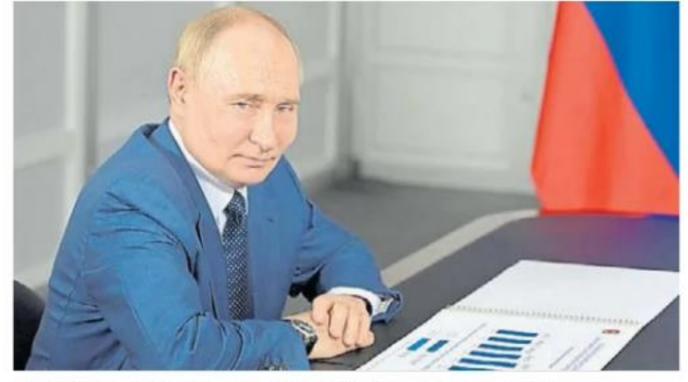

Dictadura. El líder ruso Vladimir Putin y una guerra complicada. AP

la intención de transferir a Ucrania 24 cazas F-16, con un uso sin límites. Los representantes holandeses afirmaron que Kiev tendrá derecho a decidir cómo se utilizará el

Además, hasta 2028 Ucrania debería recibir 19 aviones similares procedentes de Dinamarca, Bélgica también anunció su intención de entregar otros 30 F-16 a Ucrania durante el mismo período.■

El Mundo 27 CLARIN - MIÉRCOLES 17 DE JULIO DE 2024

# Se agudizan los problemas con el sector bancario de China

Un total de 40 bancos desaparecieron absorbidos por otras entidades en apenas una semana. Es debido a la existencia de préstamos incobrables.

**BEIJING Y LONDRES. ESPECIAL PARA** CLARIN

El sector bancario chino se enfrenta a una grave crisis. En sólo una semana, 40 bancos desaparecieron absorbidos por otros entidades del sector. A ellos se suman las dificultades de la relevante entidad de nivel medio Jiangxi Bank of China. Los analistas ven en esta situación graves consecuencias para la economía mundial.

El portal renminbao.com publicó un informe que acabó alarmando a los clientes de ese banco, quienes se amontonaron frente a su sede por temor a una quiebra. La gran mayoría de la economía china se basa en inversiones privadas de una gigantesca legión de empresarios de diferente nivel y también de ahorros de la población. El temor se justificaba. La entidad había admitido que sus beneficios podrían caer un 30% debido a los problemas de pago de los préstamos de los clientes.

Esto representa una revelación poco común que pone de relieve la gravedad de la situación, mientras que las autoridades han estado presionando para lograr una mayor transparencia y el verdadero alcance del problema de las deudas incobrables aún está emergiendo.

La crisis involucra a 3.800 instituciones con 7,5 billones de dólares (millones de millones) en activos, que explican el 13% del sistema bancario total. Han sido mal administradas durante mucho tiem-



Problemas. Según los especialistas, suman 3.800 los bancos con dificultades en la República Popular. AFP

po, acumulando una gran cantidad de préstamos considerados incobrables.

Al mismo tiempo, muchos han otorgado préstamos a promotores inmobiliarios y a gobiernos locales, y los atrapó la enorme crisis inmobiliaria de China. Estas entidades han admitido que 40% de sus libros están compuestos por préstamos morosos.

El sector inmobiliario de China, entre tanto, se encuentra actual-

mente en una profunda recesión, lo que representa la causa fundamental del problema que confrontan estas entidades. Los promotores inmobiliarios y los gobiernos locales sobrecargados también incumplieron sus préstamos, lo que generó inestabilidad financiera. Los precios de las propiedades y los proyectos de construcción se han asimismo estancado, lo que ejerce mayor presión sobre el sistema financiero en general.

Para confrontar la crisis, los bancos y las instituciones financieras han estado usando empresas de gestión de activos para deshacerse de préstamos tóxicos, lo que creó una fachada de estabilidad.

La Administración Nacional de Regulación Financiera (NAFR) también ha estado tomando medidas enérgicas contra estas prácticas, imponiendo multas y aumentando la supervisión. Además, el desarrollo más lento de la economía china también exacerbará sus problemas bancarios. Esto probablemente pondrá fin a las inyecciones masivas de liquidez, la estimulación de la economía y el flujo de inversores hacia activos duros.

La revista británica The Economist señala que la principal estrategia de China al tratar con bancos pequeños y débiles es "absorberlos". De las 40 instituciones que desaparecieron de esta manera, 36 estaban ubicadas en la provincia de Liaoning y fueron absorbidas por otro prestamista llamado Liaoning Rural Commercial Bank.

El analista del mercado de criptomonedas Sigma G también examinó la situación del sector bancario de China. Señala que la principal causa de los problemas es la profunda recesión en el sector inmobiliario de China.

Los promotores y los gobiernos locales sobreendeudados no pagan los préstamos, lo que genera inestabilidad financiera. Los precios de las propiedades se han desplomado y los proyectos de construcción se han detenido, lo que supone una carga aún mayor para el sistema económico.

El autor también destaca la cuestión de las deudas incobrables ocultas. Los bancos han utilizado empresas de gestión de activos (conocidas como AMC) para los préstamos tóxicos, creando una ilusión de estabilidad. Sin embargo, un nuevo regulador bancario, la Administración Nacional de Regulación Financiera, ha comenzado a tomar medidas enérgicas contra estas prácticas imponiendo multas y aumentando la supervisión.

El autor predice que la economía china está entrando en una fase de crecimiento prolongada y fingida. "Años de crecimiento impulsado por el crédito siguió su curso, y el resultado será un menor crecimiento para China y un impacto negativo en la economía global. Un crecimiento más lento de la economía china, a su vez, exacerbará sus problemas bancarios". advierte ■.

## Un diplomático del régimen de Kim desertó a Seúl desde Cuba

SEUL. AFP, EFEY CLARIN

Un diplomático norcoreano de alto rango que estaba destinado en Cuba desertó a Corea del Sur a fines de 2023, al parecer harto con la corrupción del régimen de la bizarra dinastía de Pyongyang, según informaron ayer medios de Seúl citando fuentes del Gobierno.

El funcionario de Exteriores en cuestión es Ri Il-kyu, consejero político de la embajada norcoreana que llegó a Corea del Sur en noviembre de 2023 acompañado de su familia directa, según la agencia nivel y a la negativa de Pyongyang a

Yonhap y el diario Chosun.

Su deserción supone la huida del funcionario norcoreano de mayor rango desde la del encargado de negocios en Reino Unido, Thae Yongho, en 2016, y la de los jefes de misión en Kuwait e Italia, Ryu Hyunwoo y Jo Song-gil, en 2019.

En una entrevista con medios de Seúl, Ri basa su decisión en su hartazgo con la corrupción del régimen del Kim Jong-un, el trato severo dispensado por sus superiores en la Cancillería al carecer de antecedentes familiares de primer

permitirle recibir tratamiento médico en México tras sufrir una lesión cervical.

También cita el hecho de que tanto sus padres como sus suegros habían fallecido ya (las represalias contra familiares de aquellos que huyen del país son habituales en Corea del Norte).

Una portavoz del Ministerio de Unificación, encargado de las relaciones con el Norte, consultada por la agencia española de noticias EFE, indicó que no podía confirmar la información para no compersonas que huyen de Norcorea.

Ri, de 52 años, ya había estado destinado en Cuba de 2011 a 2016 y había sido enviado de nuevo a La Habana en abril de 2019 tras pasar tres años en la Cancillería en Pyongyang como vicedirector para Asuntos de Centro y Sudamérica, según la entrevista que mantuvo con el diario Chosun y que incluye fragmentos en vídeo.

Durante su primera estancia en Cuba jugó un importante papel en la liberación del buque norcoreano Chong Chon Gang y su tripulación, detenidos en 2013 por autoridades panameñas por transportar armamento a Corea del Norte, lo que le valió una medalla concedida por el propio Kim Jong-un.

Ri comenzó a considerar en serio su huida a mediados de julio de prometer la privacidad de aquellas 2023 y logró hacerla realidad a prin- ahora residentes en Surcorea. ■

cipios de noviembre del año pasado. Su deserción se produjo en un momento en el que Seúl y La Habana trabajaban para tratar de establecer lazos diplomáticos, algo que lograron finalmente el pasado febrero y que, con toda probabilidad, ha contrariado a Pyongyang, aliado de la isla durante décadas.

La información sale a la luz el mismo día que un informe de la ONU que revela que el recurso a los trabajos forzados en Norcorea, del que son víctimas desde prisioneros a soldados o ciudadanos en el exterior, está "profundamente institucionalizado" en el país y en algunos casos roza la esclavitud.

El documento de 84 páginas fue elaborado mediante entrevistas efectuadas en la última década a 183 norcoreanos fugados del país y

# Opinión

## El Gobierno se enreda para sacar pesos cuando la clave está en los dólares





Daniel Fernández Canedo

dfcanedo@clarin.com



egún el diccionario, el concepto de **enredo** es "maraña que resulta de trabarse entre sí desordenadamente los hilos y otras cosas flexibles".

La utilización del concepto viene a cuenta de que el sábado 13 de julio al mediodía el ministro de Economía anunciaba en X (ex Twitter) un cambio importante en materia monetaria destinado a evitar que crezca la cantidad de pesos de la economía.

Dijo **Luis Caputo** "en la medida que el Banco Central inyecte pesos por compra de dólares en el Mulc (mercado oficial de cambios), efectivamente venderá dólares en el CCL (contado con liquidación) para esterilizar esos pesos".

Y agregó: "la cantidad de pesos ya no crecerá más. Sólo se achicará, ya que el país cuenta hoy con superávit fiscal".

"El peso será la moneda demandada, ya que los impuestos se seguirán pagando en pesos y la cantidad de pesos se reducirá mes a mes por el equivalente al superávit primario".

El anuncio es impactante: por cada peso que emita para comprar dólares al precio oficial habrá una oferta de dólares al precio del CCL para sacar pesos del mercado y, a la vez, lograr que el Banco Central tenga una ganancia cambiaria.

Por si eso fuera poco, suponiendo que algún operador se asustara por la menor cantidad de pesos circulando y por la postergación de la política del Banco Central de acumular reservas, el domingo a pocos minutos de comenzar la final de la Copa América, apareció un mensaje sorpresivo del secretario de Finanzas.

Categórico, **Pablo Quirno**, publicó: "el Tesoro anuncia la compra y el giro de los dólares para hacer frente a los intereses de Globales y Bonares en enero de 2025".

Y agregó que: "los US\$ 1.528 millones correspondientes serán depositados en el fiduciario, Bank of New York, quedando disponibles únicamente para ser utilizados con el fin mencionado". Resumiendo, el Gobierno anunció que secará la plaza de pesos, que intervendrá en el dólar libre de contado con liquidación y que inmovilizará parte de las reservas (las netas están en negativo) para cumplir dentro de siete meses con el pago de intereses de los bonos dolarizados.

El nuevo esquema, destinado principalmente a reducir la **brecha cambiaria** que había tocado 56% después de haber llegado a bajar hasta el 20%, mantiene la prioridad oficial en bajar la inflación buscando hacerla compatible con el 2% de aumento mensual del dólar oficial.

A la vez que el vocero presidencial, **Manuel Adorni** asegura que al Gobierno **no le impor- ta ni el precio del dólar ni el nivel del riesgo país**, el mercado toma nota de la notable reducción de la compra de dólares por parte
del Central.

En un escenario con menos pesos y sin entrada de dólares, comenzó a perfilarse la apuesta oficial de una "dolarización endógena".

El último informe de la Fundación Capital sostiene que: "desde mayo de 2024, **el estancamiento** en el proceso de acumulación de reservas fue total con un junio mal, liquidaciones bajas y ventas netas del BCRA por US\$ 47 millones, cuando en otros junio las compras promedio en el período 2014-2021 fueron por US\$ 242 millones".

El ministro anunció que en junio el Tesoro volvió a registrar superávit financiero por sexto mes consecutivo y ratifica la idea de que los pesos serán escasos.

En un escenario con menos pesos y sin entrada de dólares, comenzó a perfilarse la apuesta oficial a lo que se conoce como "dolarización endógena" que sostiene un informe de la consultora Empiria (Hernán Lacunza y Nicolás Gadano).

Sostienen que la jugada de Caputo aparece a mediano plazo "consistente con la teoría de la 'dolarización endógena', aunque inconsistente con el esquema de competencia de monedas previsto por el FMI en su informe de revisión de junio".

¿Será así que el Gobierno aspira a que haya la menor cantidad de pesos para que la gente, en caso de necesitar liquidez, saque sus dólares del colchón?

Ese esquema se presenta endeble teniendo en cuenta que con el traspaso al Tesoro de los pasivos del Banco Central, se abre una **línea de liquidez permanente** para asistir a los bancos en caso de necesidad o de salida de depósitos del sistema.

Un punto que sigue en el aire es cuál será el incentivo para que los productores y exportadores agropecuarios liquiden los dólares que faltan de la cosecha gruesa, y que siguen a la espera de una definición cambiaria.

Si se mantiene el ritmo de aumento del 2% del dólar oficial y la vigencia del dólar "blend" (exportadores liquidan 80% por el mayorista y 20% por el CCL) un aumento de la tasa de interés llevándola al campo positivo en términos reales se presenta como un incentivo posible.

Por ahora, la tasa de las Letras del Tesoro (Lecaps) se mantiene en 4,2% un nivel que puede considerarse equivalente a la inflación, la de plazo fijo sigue en el campo negativo.

En ese plano, también, se ubican las reservas netas del Central que de los US\$ 11.5000 millones bajo la línea llegaron a arañar la "positividad" pero ahora **volvieron a ser negativas en US\$ 3.300 millones**.

Con esa fotografía, después del cambio de política del Central en el sendero de la búsqueda de reservas y el modelo incierto de intervenciones cambiarias, habrá que esperar para ver si el esquema se asienta y en qué nivel quedan los tipos de cambio y los precios de los activos argentinos.

#### **MIRADAS**

Débora Campos decampos@clarin.com

#### Memoria histórica

Hacía frío en Avellaneda aquel 18 de julio de 1994. La chica estudiaba para el primer examen final de los muchos que rendiría. La radio (o la tele) sonaba de fondo. La materia se llamaba Historia Social General. Eran las 10 de la mañana. Un ataque acababa de derrumbar parte de la Amia y esa mañana quedaría fijada en la memoria. Porque la historia social general era cualquier cosa menos pasado.

La psicóloga Patricia Alonso atendía a su paciente en un consultorio que quedaba en Uriburu y Mitre. Eran casi las 10 y en su memoria, se agolpan gritos, corridas, sirenas de ambulancias. Había una emergencia, eso era claro. "Me preocupé, me puse ansiosa, ¿qué estará pasando?", rememora ahora. Lo supo al salir a la calle. "Fue una conmoción en la ciudad. Fue muy, muy, muy terrible. Un día oscuro que quedó para siempre en la memoria", completa.

Analía Fernández Campo tampoco pudo olvidarlo. "Fue un día de sol, con mucho frío. Llegué, como todas las mañanas a la oficina ubicada en Sarmiento 329, 10º piso y me serví un café. Realmente, había un silencio casi sepulcral", comparte.

Una compañera también había notado la ausencia del bochinche céntrico de las 9. Hicieron un chiste: "¿No será la calma que antecede a la tormenta? Nos reímos las dos con ganas, porque yo también lo había pensado". Minutos después escucharon el estallido.

Alba Martínez estaba en su casa de Barracas. Zulema Rodríguez no muy lejos de ahí y se enteró por la radio. Todos saben dónde estaban, qué hacían. Hay acontecimientos que dejan una marca en el calendario de una vida mientras transforman para siempre a una sociedad toda. El atentado a la Amia es uno de esos hechos.

La periodista Dalia Ber también recuerda que supo del mayor atentado terrorista de la Argentina mientras miraba calzado en una zapatería. Su padre trabajaba en la Amia. Salió corriendo y se zambulló en el primer taxi que pudo interceptar. Esos recuerdos son la materia de La epopeya del colibrí (Libros del Zorzal), un libro precioso que es memoria y es reflexión. Dalia Ber tenía 18 años y una vida personal y familiar ligada a la Amia. Esos recuerdos privados y públicos van enlazandose en una estirpe y en la historia de un país (que son la misma cosa). Las ilustraciones de Bernardo Erlich aportan una poética visual a la crónica. Hay libros bellos. Hay libros emocionantes. La epopeya del colibrí es un libro nece-



Opinión 29

#### TRIBUNA

# Atentado a la AMIA: 30 años reclamando justicia

## Carta abierta al presidente Milei

#### **Avi Weiss**

Rabino, fundador del Instituto Hebreo de Riverdale, Bronx, NY. EE.UU.

stimado Presidente Milei: Soy un rabino de Nueva York que ha participado en el movimiento para exigir justicia para las víctimas del atentado a la AMIA. Me reuní con el entonces presidente Carlos Menem inmediatamente después del atentado, declaré ante el Congreso de los Estados Unidos cuando se celebraron audiencias sobre el tema y regresé varias veces a Buenos Aires para expresar solidaridad con mis hermanas y hermanos.

La brutal amargura de la pérdida de vidas en un atentado que fue el más grande contra la comunidad judía de la diáspora desde el Holocausto es insoportable, imposible de expresar con palabras. Al mismo tiempo, es edificante, como usted bien sabe, ser testigo de cómo las familias dolientes siguen adelante valientemente con su vida, celebrando los hitos de la vida mientras continúan con sus nobles esfuerzos para exigir que se haga justicia.

Todos conocemos bien el encubrimiento de Menem-Galeano y el encubrimiento de Cristina Kirchner. Y, obviamente,
nunca podremos olvidar al valiente fiscal
especial Alberto Nisman, que fue asesinado en la víspera de la presentación de pruebas que involucraban a altos funcionarios
iraníes, entre ellos el ex presidentes Rafsanjani, y a agentes de Hezbolá como
Mughniyeh. El fiscal se convirtió en la víctima número 86 de la AMIA.

#### ¿Qué mejor manera de honrar a los muertos, apoyar a los deudos y proteger a la Argentina que anunciando la ruptura de lazos con Irán?

Hoy, señor Presidente, usted representa una nueva esperanza. Usted tiene una estrecha relación con la comunidad judía argentina. En una época en la que el antisemitismo prolifera en todas partes, **usted se ha mantenido firme junto al pueblo judío**.

Y desde el principio, expresó su noble solidaridad con Israel visitando al estado judío tras el atentado de Hamas del 7 de octubre, en el que 1.200 personas fueron bárbaramente asesinadas.

Y usted no se limitó a visitar la oficina del primer ministro y las de altos funcionarios del gobierno israelí, sino que viajó al sur, a los mismos lugares donde se desencadenó el horror, participando en los actos conmemorativos, viendo por sí mismo lo que ocurrió, empatizando con los sobrevivientes.

Usted tiene el mérito, Sr. Presidente, de que, en vísperas del doloroso 30 aniversario de la AMIA, anunció que Argentina designa a Hamas como organización terrorista. Pero esto, al fin y al cabo, es algo más simbólico; ciertamente, se necesitan más acciones concretas.

Por ahora, eso significaría que Argentina rompiera de una vez por todas los lazos diplomáticos con Irán e hiciera todo lo posible para convencer a otros países de hacer lo mismo. Después de todo, Hamas y Hezbolá-que el entonces presidente Mauricio Macri declaró organización terrorista hace cinco años - son meros títeres de Irán. Es Irán quien provee armas, adiestra, financia y controla a sus delegados Hamas y Hezbolá.

Mientras la Argentina mantenga vínculos con Irán, seguirá habiendo una embajada iraní en Buenos Aires. Hay quien cree que fue en esa misma embajada donde se planearon algunos aspectos del atentado contra la AMIA. ¿Y quién puede asegurar que no se estén organizando otros atentados desde allí en este momento?

Todos los ojos están puestos en usted, Sr. Presidente. Le agradecemos lo que ha hecho. Pero, si la Argentina realmente habla en serio, Irán debe ser aislado, declarado un estado paria.

Qué mejor manera de honrar a los muertos, apoyar a los deudos y proteger a la Argentina que anunciando la decisión de romper lazos con Irán en la conmemoración del 30 aniversario.

Con bendiciones,

Avi. ■

DANIEL ROLDÁN

\*Avi Weiss es activista de larga data por los derechos judíos y humanos, ha escrito extensamente sobre el atentado a la AMIA, incluido el artículo central «The Shameful Cover-Up Of The Worst Attack On Diaspora Jews Since The Holocaust» publicado por Mosaic Magazine en 2019.

## Un pacto de impunidad contra la verdad

#### Laura Ginsberg y Pablo Gitter

Integrantes de APEMIA – Asociación Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA

l nuevo aniversario de la masacre impune de AMIA es una oportunidad para hacer una valoración especial, una reflexión para entender lo particular de este momento.

Hace un mes la Corte Interamericana de DD. HH. (Corte IDH) condenó a la Argentina. Consideró que el Estado puso su institucionalidad al servicio del encubrimiento y deliberadamente no esclareció el crimen. En su sentencia también reconoció que se obstaculizó el acceso real a pruebas y archivos secretos. Dijo que el Estado nacional es responsable de la situación de impunidad que padecemos.

Por 30 años, el gobierno y la oposición hicieron lo indecible para negar la verdad del crimen y su encubrimiento. Nuestra oposición a convalidar la Historia Oficial de una acusación a libro cerrado, a pesar del sostenido esfuerzo del arco político, contribuyó para que no cerraran el caso.

Los gobiernos se turnaron para repetir maniobras y fraudes presentados como si fueran avances de alguna investigación. Inventaron pruebas y juicios que terminaron en farsas. Y cuando después de años de debate, un juicio oral condenó al ex juez, a los fiscales y a la dirección de la SIDE por encubrimiento, la Casación los exculpó, redujo las penas y -otra vez-mandó acusar a Irán. Tras la condena, los tres poderes insisten en su estrategia de negar cualquier

responsabilidad propia en la comisión del crimen y en su e n c u b r i miento.

Milei volvió a negar a los fiscales el acceso a la base de datos de la AFI, mientras los ministros de Justicia y Seguridad declaran "Principios Rectores Sagrados" para distraer con un nuevo proyecto de "Juicio en Ausencia".

Cuando se trata de conocer la verdad no se necesitan nuevas leyes así fueran constitucionales, ni decretos para incluir a Hamas en un listado local que confunde y orienta a la población hacia el conflicto en Medio Oriente. No tiene nada que ver con el ataque a la AMIA y su esclarecimiento.

A fuerza de decretos presidenciales, preservaron los secretos de los espías en el caso AMIA con un guiño protector del Congreso y de los jueces.

Recientemente conocimos el Informe secreto de Toma/Stiuso (2002) origen de la Historia Oficial nacida en los sótanos de la SIDE, que contó con el apoyo de Estados Unidos e Israel y que el Estado nacional sigue pregonando. Toma explicó su sentido político: sacar del ámbito jurídico la acusación de responsabilidad local en el atentado y fundar una acusación internacional.

El Gobierno sigue negando el acceso irrestricto a pruebas y archivos porque revelan las operaciones de inteligencia que el Estado nacional facilitó para cometer el ataque a la AMIA y encubrirlo por 30 años. Nos amenazan con la Ley de Inteligencia y un rosario de decretos presidenciales que vedan su conocimiento al conjunto de la población.

Las maniobras y fraudes que articularon no son producto de funcionarios inexpertos o negligentes. Evidencian **un Pacto de Impunidad**, una decisión política de exculpar al Estado argentino por ser el artífice de un plan criminal y sostener la impunidad. De esto hablan los archivos secretos de la SIDE, que también dejan ver una continuidad de la dictadura inscripta en la estructura institucional.

El ataque a la AMIA fue una bisagra en la construcción de la historia reciente del país, de su transición a la democracia fundada en acuerdos institucionales con los esbirros de la dictadura. El Estado se preocupó por borrar cualquier rasgo de continuidad.

La Memoria de los crímenes del Terrorismo de Estado y la continuidad de "la mano de obra desocupada" en democracia, se anestesia con una Historia Oficial construida junto a las direcciones de AMIA/DAIA e Israel.

El relato oficial es un cuento para orientar la opinión pública hacia una responsabilidad extranjera. Los documentos oficiales permiten cuestionar esa tesis, mientras el Fiscal niega hasta el absurdo cualquier responsabilidad local.

Es esta trayectoria de 30 años la que sostiene el Pacto de Impunidad para no esclarecer el ataque a la AMIA. Un futuro proyecto de ley no terminará con lo pactado.

La trama de lo sucedido sigue oculta en los archivos del Estado. Para reconstruir la Verdad histórica necesitamos de toda la sociedad, de sus organizaciones sociales, estudiantiles, políticas, de derechos humanos y con ellos conformar una Comisión Investigadora Independiente con acceso irrestricto a los archivos.

Es un momento especial. Por un lado, la Historia Oficial y el Pacto de Impunidad. Por el otro, la posibilidad de establecer la Verdad histórica. Nuestra lucha y la condena de la Corte IDH son la oportunidad.

Abramos las pruebas para terminar con esta pesadilla política. ■



## Sociedad

#### Una desaparición que conmueve al país



Detenida. Laudelina, tía de Loan, al salir de su casa para declarar días atrás. Ahora está en el penal de Ezeiza.

# Caso Loan: Laudelina declaró durante más de tres horas ante la jueza federal

Aunque estaba previsto que la interrogara hoy, debió hablar anoche desde la cárcel de Ezeiza. Sus contradicciones y lo que descubrieron los fiscales.

#### Virginia Messi

vmessi@clarin.com

Loan Danilo Peña (5) no se perdió ni se cayó a un pozo ni se ahogó. A Loan lo "sustrajeron" aunque todavía no esté muy claro quiénes, cómo ni por qué. El misterio sigue, en gran parte, porque el nene lleva desaparecido 34 días.

Con un expediente en el que todavía faltan los resultados de pericias clave, y aun todas las hipótesis son válidas, los siete detenidos iban a comenzar hoy una ronda de indagatorias en las que por primera vez se enfrentaran con las pruebas de los fiscales. Pero la declaración de Laudelina Peña (45) se adelantó anoche y duró más de 3 horas. Desde la cárcel de Ezeiza, donde está detenida, fue indagada por la jueza federal de Goya Cristina Pozzer Penzo por Zoom.

Laudelina es la tía paterna de Loan y una de las personas que más vez que declara.

La comprometen testigos, llamadas, mensajes pero sobre todo su propia confesión (corroborada por sin número de pruebas) de que el 14 de junio -un día después de la desaparición-plantó en un lodazal el botín del nene. Lo hizo con su hija Macarena (21) quien, según fuentes judiciales, está a un paso de ser llamada a indagatoria.

Independientemente de lo que declaró Laudelina están las pruebas que los fiscales juntaron contra ella y que ocupan buena parte de las 48 páginas de dictamen que entregaron a la jueza el fin de semana. Y lejos es la persona que aparece como más comprometida en la causa. Dato importante: como imputada tiene derecho a callar o mentir para protegerse.

Hay indicios clave. A las 14.25 del 13 de junio, cuando se advierte la falta de Loan, el marido de Laudelina, Bernardino Antonio Benítez (37) le hizo dos llamadas. La prime-

ró 9 minutos y 10 segundos. Para los fiscales es una conversación muy larga. No les cierra la versión de la acusada de que solo fue para preguntarle si el nene había vuelto. Benítez era una de las 3 personas que había ido al naranjal con los nenes.

Camila Nuñez -prima de Loandeclaró que la tarde del 13 de junio vio a Laudelina salir por el costado de la escuela abandonada y en el mismo lugar la camioneta Ford Ranger blanca del marino Carlos Pérez (62) y María Victoria Caillava (52). Esto coincide con la versión que dio Laudelina sobre el momento y lugar en el que Caillava le dio el botín de Loan.

El 5 de este mes Macarena declaró ante la Federal que su mamá le había confesado el mismo día 13 de junio que tenía en su poder la zapatilla y que el viernes 14 le pidió "que la acompañe al lugar donde enterró el botín".

Francisco Amado Méndez -ex sospechas despierta. Es la cuarta ra no fue atendida y la segunda du- policía e informante del comisario jo 'no puedo hablar porque **estoy** en ese sentido. ■

Walter Maciel-declaró que el 14 de junio lo llamó para decirle que había encontrado huellas de pies y que cuando estaba en el lugar aparecieron 4 mujeres, entre ellas, Laudelina y Macarena.

"Salieron del monte gritando dónde esta la zapatilla, pero yo no había hablado de ninguna zapatilla, sólo de huellas", aclaró.

Aunque el botín estaba enterrado en el barro, Laudelina aseguró de inmediato que era el que ella le había regalado a Loan. Fue sacado del barro, colocado a un costado, fotografiado desde el celular de Macarena y vuelto a colocar en el ba-

Un dato llamativo es que la geolocalización del celular que sacó la foto es distinta de donde se termino secuestrando el botín.

Según declaró Carlota Moreira, una de las vecinas que estaban cuando apareció el botín, de regreso a lo de la abuela "Laudelina recibió un llamado no sé de quién y dicon 'colitas', como en código. Creo que quiso decir que no podía hablar, nos llamó la atención".

Luego de la versión que dio Laudelina sobre un accidente, la Justicia ordenó peritar la Ford Ranger blanca de Caillava y Pérez.

Primero trascendió que se encontraron rastros de sangre en el paragolpes compatibles con ADN de un varón. Luego, que se había detectado sangre, sin determinar si era humana o animal, y rastros de ADN. Lo último es que el rastro de sangre no sería tal y la muestra de lo que se levantó tampoco es suficiente para compararla con restos de ADN levantados del resto de los vehículos.

Laudelina declaró el 14 de junio como testigo ante el fiscal de Goya Juan Carlos Castillo y contó la historia del paseo hacia el naranjal el mediodía del 13 de junio.

El fiscal había ido a "El Algarrobal" y grabó testimonios con su celular. En ese momento sostuvo que ella no había llegado hasta el final del recorrido y perdió de vista a su sobrino.

Por entonces los investigadores se debatían entre la hipótesis del nene perdido y la red de trata.

Luego, la noche del 28 de junio en un movimiento sorpresivo y polémico-fue llevada a la ciudad de Corrientes donde ante otro fiscal provincial, Gustavo Robineau, contó que Loan había sido atropellado por el marino Pérez y Caillava y que ella fue forzada bajo amenazas a encubrir lo ocurrido.

Hasta entonces seguía libre porque quienes la llevaron a Corrientes hicieron que contara su historia como una "denuncia" prometiéndole que así no terminaría presa. Un truco con patas cortas que no funcionó.

Expuesta, desmentida públicamente, escrachada y casi linchada le llegó el turno de declarar en indagatoria ante los fiscales federales Mariano de Guzmán (Goya), y Marcelo Colombo y Alejandra Mangano (Protex). Fue el 5. Ese día la mujer ratificó todo lo que había dicho en Corrientes: el accidente, el plantado del botín y la complicidad policial.

Esta vez sí terrminó presa. Por su seguridad la trasladaron a la cárcel de mujeres de Ezeiza.

En tanto, anoche, al cierre de esta edición, circulaban versiones sobre que se retractaría de su historia del accidente y acusaría al poder político de manipularla y prometerle cosas. Incluso algunos sostenían que pegaría un nuevo volantazo para intentar llevar de nuevo las miradas hacia la red de trata.

Claro que, para que "este", "ese" o "aquel" dato tenga algo de credibilidad Laudelina debería dar pistas ciertas de dónde está el nene. Y desde que Loan desapareció, lamentablemente, no había aportado nada

Sociedad 31 CLARIN - MIÉRCOLES 17 DE JULIO DE 2024

#### 9 de Julio, movilización, miedo y silencio

GOYA, ENVIADA ESPECIAL

Malena Nazareth Martos mmartos@clarin.com

A 34 días de la desaparición de Loan, 9 de Julio se refugia en el silencio, en muchos casos, por miedo. La última convocatoria. al cumplirse el mes de la búsqueda, reunió a gente de localidades vecinas (e incluso de la capital correntina) que vino a dar apoyo a este pueblo que pide que los medios no se vayan, pero al mismo tiempo teme hablar por sentir poca -o, mejor dicho, nula-confianza en las autoridades y la Policía, y en lo que puede significar para ellos una palabra de más. Clarín recorre las calles con información sobre algunos puntos donde puede hallar a quienes en algún momento tuvieron un intercambio con los implicados o relación con algún hecho vinculado al caso. "No quiero hablar". "No quiero dar mi nombre". "Ustedes se van, pero nosotros nos quedamos". "Me dicen que es lo mejor no meterme porque la investigación está muy rara".

Según pudo saber este diario, un vecino de 9 de Julio declaró solamente ante la comisaría y luego ante la Federal acerca de un hecho en la noche del 13 de junio, el día de la desaparición. Volvía en moto a 9 de Julio desde la localidad vecina de Yatay Tí Calle, alrededor de la medianoche. "Vio en la banquina a un hombre y una mujer parados al lado de un auto junto a una criatura. El vehículo era blanco, pero lo que le llamó la atención era que tenía las luces apagadas. En ese momento, el testigo no sabía que había un chico perdido, se enteró cuando llegó y vio la presencia de Gendarmería y policías. Poco después dieron la falsa alarma de que lo habían encontrado a Loan", señalan.

Las marchas para reclamar por la aparición de Loan siguen pidiendo una organización como la del sábado, con un fuerte compromiso de otros puntos de la provincia. Una sensación de apoyo colectivo. "Acá no podemos exponernos, por eso necesitamos a la gente que viene de afuera, porque acá todos nos conocemos. Si pasa algo, somos los que nos quedamos solos cuando todo esto termine. Ese es nuestro miedo, porque ya no confiamos en nadie", dice uno de los tantos vecinos que piden no publicar nombre ni foto. ■

# Reclamo por Bastian: "Voy a ir contra todos", advirtió la mamá

El nene murió baleado en un supuesto tiroteo entre un policía y ladrones en Wilde. Anoche hubo otra marcha.



Manifestación. Fue anoche en la Sociedad de Fomento Barrio de la Carne, en Wilde. Fotos: E. FERNÁNDEZ

#### Natalia locco

niocco@clarin.com

"Te amo amor, siempre vas a ser mi bebé", escribió Johana Montoya (30) y posteó una foto de su hijo. El buzo negro, el escudo amarillo, la sonrisa enorme. Bastian Escalante Montoya tenía 10 años y el miércoles salía de la escuelita de fútbol de la Sociedad de Fomento Barrio de la Carne, en Wilde, donde entrenaba. Lo mataron de un disparo cuando un policía de civil se defendió a los tiros de un robo.

"Yo enterré a mi hijo y hoy me levanto más fuerte: voy a ir contra todos", sentenció Johana, quien habló con Clarín. El nene murió el jueves, alrededor de las 7, después de haber sido operado de urgencia.

"Justicia para mí es que se esclarezca todo, que los responsables estén presos. Quiero saber por qué llegó la Policía y quiso entorpecer la investigación llevándose las cosas, quiero saber qué clase de profesional habilita a un policía a usar un arma de esa manera, cómo puede ser que este policía haya visto a los chorros, y no a mí, que estaba con mi hijo, para seguir disparando de esa forma", cuestionó.

Johana, que trabaja como em-



Globos blancos. Johana, mamá de Bastian, al terminar la marcha ayer.

agregó ante este medio: "Mi fuerza son mis hijas (de 13 y 15 años) y pedir justicia por mi hijo, que no quede todo en la nada. No puede ser que alguien ande así a los disparos por la calle, tampoco que haya tanta inseguridad".

"¿Cómo hago para llevar a mi otra hija al club? ¿Cómo hacemos para volver a ir al colegio?", se pregunta la mujer.

Johana llegó a ver al policía sacar su arma reglamentaria cuando lo cruzaron para robarle. Bastian iba en su bicicleta, como todos los días y ella caminaba a su lado. pleada de limpieza en un hotel, Cuando vio la escena, reconstruye, bién dispararon los ladrones.

se dio vuelta y empezó a correr en dirección contraria.

Lo que todavía es una incógnita es si los cuatro asaltantes que cruzaron a Juan Alberto García Tonzo (30) estaban armados, si realmente hubo un enfrentamiento como declaró o si dispararon contra él.

Según pudo saber Clarín, se recolectaron en la escena alrededor de 10 proyectiles pero todavía no está claro si son todas de la pistola de García Tonzo, que cumplía funciones en el Comando de Patrullas de Avellaneda aunque estaba de civil v en franco de servicio, o si tam-

El agente está detenido y acusado de homicidio con arma de fuego en contexto de exceso en la legítima defensa.

Ese miércoles, alrededor de las 20, esperaba a su hijastro en la puerta de la Escuela Técnica N° 3, a metros de la Sociedad de Fomento Barrio de la Carne. Estaba en su moto Bajaj Rouser NS200 cuando cuatro jóvenes lo cruzaron para asaltarlo.

Las balas alcanzaron al nene, quien recibió un impacto que ingresó por el hombro y salió por la cervical.

En ese momento, un auto que pasaba por ahí, chocó con una de las dos motos.

Los dos ladrones cayeron e intentaron escapar corriendo, pero los atraparon. Uno tiene 18 años y el otro 16. Se negaron a declarar y tienen antecedentes por robo.

En 2023 Johana ya había sido asaltada cerca de su casa y mientras estaba con su hija. Afirmó que la inseguridad "es terrible" y pidió que lo que pasó con su hijo "sirva para que los policías estén donde tienen que estar, haciendo lo que hay que hacer, porque tienen que estar en la calle, no calentitos aden-

#### **FERRARESI, EN EUROPA**

Se confirmó que el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, se fue a Europa de vacaciones en medio de los pedidos de justicia por Bastian y de seguridad.

tro de la comisaría o del patrullero porque hace frío".

La investigación está en manos del fiscal Juan Ignacio Colazo, de la Fiscalía N° 2 del Fuero de Responsabilidad Penal juvenil de Lomas de Zamora, que esta semana tendrá la audiencia de prisión preventiva para el adolescente de 16 años.

El policía presentó un abogado particular, quien realizó el pedido de excarcelación pero que todavía no ha tenido respuesta.

Ayer al atardecer familiares convocó a una manifestación en la puerta de la Sociedad de Fomento Barrio de la Carne, en Rondeau al 1900, en Wilde, para pedir justicia por Bastian.

Fue el mismo día que la Policía Federal empezó con las pericias balísticas para determinar quién disparó y de qué arma salió la bala que mató al nene.

En tanto, hay otros dos prófugos por el robo que lograron escapar pero no han sido ni detenidos ni identificados.

Al tratarse de una causa en la que interviene un Policía Bonaerense, la búsqueda quedó en manos de la fuerza Federal, desde donde al cierre de esta edición no habían dado información respecto de la investigación.■

Sociedad CLARIN - MIÉRCOLES 17 DE JULIO DE 2024

# Por el frío extremo, un incendio arrasó 4 mil hectáreas en Córdoba

Es el área afectada al sur del cerro Champaquí, según el jefe de bomberos de Villa Allende. El pasto quemado por las heladas complica el panorama.



Nube de humo. Una vista del incendio forestal que afecta la ladera del cerro Champaquí, la mayor altura de Córdoba, en el Valle de Calamuchita.

#### Irene Hartmann

ihertmann@clarin.com

Hace unos días, expertos en Meteorología y Climatología advirtieron a Clarín que, por su particular sequedad, la ola de frío polar estaba generando el fenómeno "Helada negra", cuya característica es quemar el pasto en lugar de protegerlo con escarcha. La muerte de la vegetación, anticiparon, se podría traducir en un saldo complicado: una gran cantidad de material combustible "disponible", que en unos meses podría empeorar la tradicional temporada de focos de fuego.

Todo eso ocurrió anticipadamente en Córdoba, donde ayer se desplegaba un incendio de dimensiones mayúsculas, que se llevó puestas al menos 4 mil hectáreas al sur del cerro Champaquí.

Los bomberos estiman "gobernar" el fuego en "un par de días, pero es una pelea cuerpo a cuerpo", compartió Roberto Schreiner, jefe del cuartel de bomberos voluntarios de Villa Allende, brigadista forestal y vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo de Córdoba.

"Para darse una idea, yo estuve en el incendio que hubo en el verano en el Parque Los Alerces, en Chubut. Entonces se quemaron 8 mil hectáreas en 25 días. Yo estoy en Yacanto y el incendio que estoy



Lucha desigual. El pastizal seco dificulta la tarea de los brigadistas.

táreas en 36 horas", describió.

La zona de afectación abarca los valles de Traslasierra y Calamuchita. En busca de una explicación a un fenómeno que parece muy grande y demasiado adelantado, Schreiner confirmó la trascendencia de dos situaciones peculiares, posiblemente relacionadas a los vaivenes extremos que acentúa el cambio climático. La primera es la ola de frío polar de las últimas semanas que en Córdoba continúa. "Acá no aplacó para nada. Ayer tuviviendo desde acá se llevó 4 mil hec- mos una helada tremenda, de 7 ba- rada de incendios tiene que ver con sea de alrededor del 50 por ciento tico de lluvia", estimó Schreiner. ■

jo cero en Yacanto", dijo el bombero.

La segunda, nada menor, es que "el invierno se adelantó un mes. El año pasado hubo dos o tres heladas. Este año ya fueron como quince v todavía faltan casi dos meses de invierno". Esto se traduce en un adelantamiento de la "temporada de incendios forestales" (según Schreiner) y en que los bomberos, que trabajan voluntariamente para paliar el fuego, "deben combatir de cuatro a cinco incendios diarios".

"El adelantamiento de la tempo-

Dónde queda



que el frío empezó en mayo. La ola polar logró que el pasto y las banquinas estuvieran completamente amarillos. Ahora estoy a mil metros de altura, pero veo el incendio a unos 10 kilómetros. Ahí arriba, en el cerro Champaquí-el más alto de la provincia-, hace bastante más frío. Desciende aproximadamente un grado cada 100 metros", detalló.

Las temperaturas bajas y que la humedad registrada en el cerro (el incendio se desarrolla a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar)

son puntos a favor, destacó Schreiner, ya que "escapa un poco de la regla de los 30. Es un concepto que los brigadistas tenemos muy en cuenta: si la temperatura ronda los 30 grados, el viento supera los 30 kilómetros por hora y la humedad relativa ambiente es inferior al 30 por ciento, es un combo perfecto para incendios extremos". Aun sin esas condiciones, el incendio se desata sin obstáculos, por la sequedad generalizada de la ola polar y por un problema topográfico.

"Detectamos este incendio el domingo a la tarde. Vimos la columna desde el lado de San Javier, pero para llegar ahí precisábamos cuatro horas. La regla de los 30 no se cumplía, pero la demora en llegar complicaba detener la expansión del fuego", aclaró. Medió un paso entre ese primer momento y el despliegue por los pastizales, en un entorno de gran sequedad.

El historial de incendios que vivió Córdoba en los últimos años dejó un aprendizaje, afirma Schreiner: "estamos totalmente preparados acá. Logramos bajar mucho el tiempo de respuesta inmediata y en gestión de riesgo. En rigor, el área es Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil porque el protocolo de los bomberos es salvar vidas y bienes, en ese

#### Estiman que las llamas podrán ser extinguidas "en un par de días".

orden. En este caso, por suerte, la zona de viviendas está a muchos kilómetros del incendio".

No habrá que salvar vidas o viviendas, pero paliar el fuego implica un gran sacrificio: "tenemos cien bomberos voluntarios trabajando y están llegando 50 más". Según los detalles oficiales, de Tralasierra participan recursos humanos de las localidades de San Javier, La Paz, Villa Dolores, Villa de Soto, San Marcos, Cruz del Eje y Capilla del Monte. De Calamuchita, bomberos de Yacanto, Villa Berna, Villa Ciudad América, Villa General Belgrano, Rumipal, Potrero de Garay, Despeñadero, La Cumbrecita, Alta Gracia, Berrotarán, Río tercero, Hermano, Calera y Malagueño.

"Tengo casi 63 años, aunque los bomberos deberían retirarse a los 55. Pero estos son todos chicos jóvenes y hoy es martes, día laboral. Sin embargo participan en condiciones extremas, dadas las barrancas con precipicios de 300 a 400 metros", sumó. Schreiner remarcó el apoyo con dos helicópteros y dos aviones hidrantes del Plan Nacional de Manejo del Fuego. Córdoba, la única provincia que cuenta con aviones hidrantes, cedió un helicóptero y dos aviones hidrantes.

"Ahora, el fuego no está controlado. Lo vamos a frenar. Calculamos que vamos a lograr extinguirlo en un par de días. No hay pronósSociedad 33







Martina Sequeira (17). Está terminando la secundaria en el Pellegrini.

# Dos argentinos, entre los 50 mejores alumnos, van por los US\$ 100 mil

Son Ian Gottlieb Godoy y Martina Basgall Sequeira. Fueron elegidos entre 11.000 candidatos de 176 países, por sus logros académicos y el impacto de sus proyectos.

#### Ricardo Braginski

rbraginski@clarin.com

Quién sabe, algo tendrán las escuelas preuniversitarias (secundarias que dependen de una universidad). Algo tendrán, porque de allí surgieron los dos estudiantes que quedaron seleccionados entre los primeros 50 del mundo y que ahora compiten por un premio que entrega 100.000 dólares al ganador.

Uno es Ian Gottlieb Godoy, de 20 años recién cumplidos, nacido en La Plata, que terminó el bachillerato artístico de la Universidad Nacional de La Plata y ahora estudia Ingeniería Química en esa casa de estudios.

La otra elegida es Martina Basgall Sequeira (17), estudiante del Pellegrini (UBA), que participa de muy diversas iniciativas ciudadanas, la mayoría vinculadas a temas ambientales.

Aquí sus historias.

#### Combo deporte, arte y ciencia

¿Por qué un alumno que termina una secundaria artística decide estudiar ingeniería química? ¿Qué lo lleva a crear, con la misma pasión, desde una escultura hasta un proyecto de energía atómica a base de torio (un elemento de la tabla periódica) con el fin de mejorar la matriz energética?

Ian Gottlieb Godoy cree tener la respuesta. Dice que el arte le da a él la **capacidad creativa**, la posibilidad de ver las cosas desde otra perspectiva.

Ian habla con **Clarín** y su discurso parece ser el de una persona mayor a la de su edad. Va a hablar sobre la importancia de "soñar lo más alto posible", que "el pasado no nos define", que "lo que hacemos hoy nos proyecta al futuro", y que "hay que disfrutar cada paso".

Hay mucho de **su historia perso- nal** en esas frases. Apasionado en
un principio **por los deportes,** Ian
nació en La Plata y su primer actiy concursos", cuenta.

vidad en la que se destacó fue la natación. Llegó a estar entre los mejores 8 del país.

A los 14 años dejó la secundaria que había elegido - el Bachiller de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), otra pasión-para mudarse a la Capital con sus abuelos, porque allí podía mejorar su entrenamiento.

Sufrió algunas lesiones, le agarró el encierro por la pandemia (era 2020) y volvió al año siguiente al Bachiller de Artes.

#### En septiembre estarán los 10 finalistas y, más adelante, el ganador.

A la hora de elegir los estudios universitarios, empezó a gustarle la ciencia y la tecnología. "Soy muy curioso, muy inquieto y empecé a participar en distintos seminarios y concursos" cuenta

Y los premios empezaron a acumularse en su vitrina. Ian recibió la mayor calificación en el concurso NASA Space Apps Challenge; un reconocimiento -junto a sus compañeros- en el modelo intercolegial ONU. Y desarrolló una aplicación para la detección y monitoreo de incendios en Argentina.

El deporte, el arte y la ciencia se van entremezclando en sus relatos. Ian cuenta, con emoción, cómo hizo su primera escultura: un nadador tirándose a la pileta. "Encuentro en el arte un refugio, esa escultura me representa", explica.

#### Una joven que no para

Da vértigo escuchar a Martina Basgall Sequeira. Como si hablara en 2x esta joven de Villa Urquiza va contando, una tras otras, las múltiples iniciativas ciudadanas en las que participa -casi todas vinculadas al cuidado del medio ambientey los premios que obtuvo por su rendimiento académico. Está en quinto año del colegio Carlos Pellegrini y tiene 9,36 de promedio.

Entre las actividades "extracurriculares" es voluntaria en la Fundación Líderes de Ansenuza -una ONG que implementa programas educativos para jovenes líderes en Córdoba-, y en TECHO Argentina, que ofrece viviendas a familias vulnerables o afectadas por desastres naturales.

Además, es consejera en el Consejo Consultivo y Participativo de Adolescentes, del Ministerio Público Tutelar. Y coordina la Escuela de Educadores Ambientales, Jóvenes por el Clima Argentina, una organización alineada con la de la activista global Greta Thunberg.

El 5 de julio volvió de los Estados yor financiamiento. ■

Unidos, donde participó en un programa para estudiantes secundarios de todo el mundo (Yale Young Global Scholars) de la Universidad de Yale, donde estudió sobre política, derecho y economía. Fue seleccionada entre más de 10.000 estudiantes de 150 países.

"Ahí convivimos con estudiantes de todo el mundo, había de Ucrania y de Rusia, por ejemplo. Aprendí mucho, con los profesores de la misma universidad. Lo que se busca es que vivamos y crezcamos en las diferencias", cuenta a Clarín sobre esa experiencia.

#### Él pondría la plata en una columna de radio y ella en distintas ONG.

Martina está terminando ahora quinto año y el año que viene piensa estudiar **Ciencias Politicas o Relaciones Internacionales**, en la UBA o la Di Tella. Quizás dos carreras al mismo tiempo.

¿Cuántas horas tiene el día de Martina? Ella contesta que arranca a las 6 de la mañana y termina a las 12 de la noche o después. Pero que las oportunidades se les va dando porque es muy curiosa y siempre quiere interiorizarse de las cosas.

"El colegio no es el único lugar. Al entrar a más espacios se conoce más gente y se abren millones de posibilidades", dice Martina. Habla a la velocidad de un rayo.

#### El premio

Ian y Martina están ahora entre los 50 preseleccionados para aspirar al **Premio Global Chegg.org para Estudiantes 2024**, un premio anual que otorga US\$ 100.000 al ganador. Fueron seleccionados **entre casi 11.000 postulados de 176 países**.

El premio está dirigido a todos los estudiantes que tengan al menos 16 años y que, además de los logros académicos, se destaquen por proyectos con "impacto real en el aprendizaje, en la vida de sus compañeros y en la sociedad".

En septiembre se conocerán los 10 finalistas y, más adelante, el ganador. Impulsado por Fundación Varkey y la ONG Chegg.org es un "premio hermano" del Global Teacher Prize, el "Nobel de la Educación" que premia con US\$ 1 millón al mejor docente del mundo.

El ganador del año pasado fue **Nhial Deng,** un refugiado sursudanés de 24 años, que capacitó a más de 20.000 personas en el campo de refugiados de Kakuma en Kenia en programas de construcción de paz, educación y emprendimiento.

Ian cuenta que si gana va a invertir los US\$ 100.000 en expandir su columna que tiene en la radio de la Universidad de La Plata, donde busca inspirar a los oyentes a que hagan proyectos sociales. Martina dice que pondrá el dinero en todas las organizaciones en las que participa, que siempre necesitan de mavor financiamiento. ■

34 Sociedad CLARIN - MIÉRCOLES 17 DE JULIO DE 2024

En 2022, el oficialismo propuso crear un sistema de cuidados, pero nunca avanzó. Días atrás, la Justicia reconoció el reclamo de una madre adoptante.

# El frustrado proyecto de licencias por hijo de Alberto Fernández

#### **Emilia Vexler**

evexler@clarin.com

Días atrás, un fallo de la Justicia de San Martín dio la razón a una mujer que en 2018 adoptó a una beba de 6 meses y demandó a la ANSeS porque le rechazó la licencia por maternidad. Más allá del argumento del empleado estatal ("no tenés pancita") cuando se la negó, no había un formulario a llenar que le permitiera otorgar ese beneficio. Literal, porque no podría acreditar "la existencia de embarazo".

Seis años después de ese encontronazo -que una jueza consideró "un acto de discriminación para la madre y la beba"-, al intentar iniciar un trámite que tenía que ser sencillo para quien necesitaba tres meses pagos sin trabajar para vincularse con la hija, que, de un día para el otro, comenzaba a maternar, esa planilla todavía no existe.

Quienes adoptan en Argentina deben apelar a la vía judicial para obtener la licencia, contratar abogado y presentar amparos -como el caso de la mujer a la que la Justicia dio la razón- y esperar la decisión de un juzgado. Quienes adopten niños de hasta 2 años y presenten la sentencia definitiva de maternidad o paternidad sólo acceden a una asignación por adopción.

Un proyecto de ley enviado al Congreso por Alberto Fernández en 2022 anunciaba (con conferencia de prensa incluida) que esta situación cambiaría. La "Ley Cuidar



Licencia por adopción. Un sector del Poder Judicial pidió "voluntad" al Congreso para tratar este derecho.

en Igualdad" ya perdió estado parlamentario. Buscaba equiparar las tareas de cuidado entre género y otorgar mayores licencias para maternidad, paternidad y adopción.

Además de la creación del Sistema Integral de Cuidados de Argentina con perspectiva de género (SINCA), el proyecto, que elaboraron los ministerios de Género y Trabajo, modificaba el régimen de licencias. Ampliaba la cobertura para gestantes y no gestantes y extendía la licencia por maternidad de 90 a 126 días y por paternidad de dos a 90 días. Para el caso de los padres proponía aumentar de manera progresiva: de los dos días corridos a partir del nacimiento que ri-

gen actualmente, a quince días en el primer año de vigencia de la ley. La clave, retomando el reciente fallo, es que creaba una licencia por adopción y una asignación por maternidad a monotributistas.

En 2023, Unicef y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) iniciaron una campaña para pedir su tratamiento. Más allá de esta iniciativa que llegó a enviarse como proyecto de ley, desde hace quince años, un sector de la comunidad judicial trabajó con distintos bloques y pidió "voluntad" en el Congreso para reconocer este derecho a la licencia por adopción.

"La Ley de Contrato de Trabajo rige para el empleo privado en todo el país. Es antigua y discriminatoria. No contempla las nuevas conformaciones familiares (es decir, no está en línea con la Ley de Matrimonio Igualitario) ni en lo más mínimo a las familias por adopción", explica Natalia Gherardi, abogada y directora ejecutiva de ELA.

Según el proyecto sobre los días de licencia por adopción quedaba prohibido el trabajo del personal adoptante por noventa días. Y quince días debían ser utilizados inmediatamente después de la notificación fehaciente de la resolución judicial que otorga la guarda con fines de adopción del niño o de la niña o adolescente, pudiendo usarse los días corridos restantes dentro de los 180 días posteriores a la notificación fehaciente referida. "El proyecto nunca avanzó lo suficiente", marca la abogada.

"Algunos convenios colectivos de trabajo contemplan un mejor régimen de licencias que las de la Ley de Contrato de Trabajo e incluyen esta licencia. En otros casos, las empresas directamente reparan esa injusticia otorgando licencias y absorbiendo el costo económico, que debiera estar a cargo de ANSeS como en la maternidad biológica", sigue la especialista.

"A veces, si se hace un juicio al Estado se logra el reconocimiento del derecho. Eso requiere tiempo, energía y dinero, cuando una mamá quisiera invertir todo eso en su nueva maternidad. En otros casos, las mujeres usan su tiempo de vacaciones acumuladas o un tiempo sin goce de sueldo. Es muy injusto. En el empleo público, cada jurisdicción tiene sus propias reglas", aclara. Depende de si es empleo nacional, provincial o municipal.

El régimen más avanzado en cuanto a las licencias de maternidad y paternidad y, en particular, para los casos de adopción, es el de la ciudad de Buenos Aires, que reconoce a madres y padres incluso más días de licencia cuando la adopción es múltiple y un período de tiempo mayor cuando se trata de niños o niñas de más edad, reconociendo que el tiempo que puedan requerir para la integración de la nueva familia es distinto.

"La Ley de Contrato de Trabajo, que rige en el ámbito del empleo privado, incluye prescripciones referentes únicamente al parto biológico. Hay un vacío legal, que implica una brecha legislativa importante respecto de otras normas, como el Código Civil y Comercial, la Ley de Matrimonio Igualitario o la Ley de Reproducción Asistida. Tampoco se adecúa a los estándares internacionales en la materia", explica Victoria Flores Beltrán, abogada y docente de Derecho del Trabajo y de Trabajo y Género (UBA).

■

## Rosario registra la mayor baja de hechos violentos en 10 años

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, presentó el balance del Plan Bandera, a seis meses de su implementación, que apunta a reducir la violencia y desmantelar las bandas criminales que operan en el Gran Rosario. "Se terminó el home office narcopenitenciario", destacó la funcionaria de Javier Milei, al describir las medidas implementadas en el Servicio Penitenciario Federal (SPF).

En el balance distribuido a la prensa, Bullrich subrayó que, en los últimos seis meses, se incorpora reducir o anular la comunicación de los jefes de las organizaciones con el afuera". De este modo buscaron, dijeron, "sacarles la capacidad de seguir administrando sus bandas desde adentro de la cárcel y mandar a extorsionar o matar gente". También se dispuso el Régimen de Presos de Alto Perfil, con el objetivo de limitar y controlar al máximo sus movimientos.

Plantearon que, en el primer semestre del año, en Rosario hubo "una reducción de más del 50 por ciento de homicidios dolosos fren-

zonas a cargo de las fuerzas federales hubo una disminución interanual del 70 por ciento en los homicidios". Estas cifras, remarcaron, son las más bajas para hechos violentos en los últimas diez años.

También destacaron la "fuerte baja" de los heridos por armas de fuego, al 55 por ciento, así como la implementación del sistema acusatorio "en tiempo récord", en coordinación con el Ministerio de Justicia de la Nación y el Ministerio Público de la Acusación.

"Dicho sistema da dinámica a los

batir al narcotráfico y al lavado de activos y estaba frenado por una decisión política desde el 2019", precisaron. El Plan Bandera creó el Comando Unificado de Fuerzas Federales y desplegó efectivos en los barrios históricamente más conflictivos y violentos de Rosario.

La cartera que encabeza Bullrich destacó la realización de operativos de saturación simultáneos, sorpresa, diarios y de alta visibilidad en distintos puntos de la ciudad, en horarios de mayor nivel de hechos violentos. Se hicieron con dispositivos de seguridad cerrojos, que permiten aprovechar al máximo el despliegue de efectivos en zonas calientes para una buena prevención y persecución del delito.

Por otra parte, Bullrich recorrió el lunes el Complejo Federal de Jóró al SPF "como un actor clave pate al mismo período de 2023. En las procesos judiciales, ayuda a comvenes Adultos y el Complejo Penimientos especializados. ■

tenciario Federal II, en Marcos Paz, provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad enviaba al Congreso el proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad a 13 años.

En vísperas del Día del Servicio Penitenciario Federal y tras su incorporación al Ministerio de Seguridad (es ahora la quinta fuerza federal), la titular de Seguridad recorrió el Complejo Federal de Jóvenes Adultos, conformado por dos modernas unidades residenciales.

Por otra parte, la funcionaria visitó el Centro Federal de Tratamientos Especializados Malvinas Argentinas, destinado a brindar la atención específica requerida por la Ley 23.737, que está orientado a la recuperación de jóvenes drogadependientes que necesitan trata-

# GUIDO SIGUE ENTREGANDO LOS MEJORES PREMIOS DE LA TELEVISION



Sociedad 36 CLARIN - MIÉRCOLES 17 DE JULIO DE 2024

Rodrigo Gonzáles es uno de los responsables de "Las voces de la memoria", un filme que muestra la crueldad del atentado terrorista del 7 de octubre.

# De galán con Lopilato a realizar el documental del ataque de Hamas

#### **Javier Firpo**

jfirpo@clarin.com

-Papá, hay muchos muertos aquí que me están aplastando, llamá a la policía, por favor, tengo mucho miedo.

-¿Muertos? Llamo ahora a la policía, mantené el silencio.

-Apurate, que están aquí papi... vienen por mí!

-Hija, respirá hondo, fingí estar muerta.

Se advierte terror en el dramático diálogo entre un padre y una hija israelíes.

"Padre, le hago una videollamada para mostrarle los judíos que acabo de matar. Mire, mire, tengo sangre judía en mis manos. Acabo de matar a una familia, y ya van como diez, páseme con mamá, que le quiero contar". Es la voz exultante de un terrorista, que habla con su familia. De fondo se escucha algarabía, celebración.

"El mundo tiene que saber lo que pasó... Y lo que pasó no fue una guerra..., fue sadismo, masoquismo y mutilación de personas, además de chicas violadas y desmembradas. Después de ese día, es muy difícil seguir adelante, salir de casa... El terror de muerte que sentí, el saber que se termina todo en un instante es una sensación mucho peor que el miedo, es asfixia total", grafica Victoria Heller, una sobreviviente argentina.

"Cuando revisé los cuerpos de las criaturas, me largué a llorar. En mi larga experiencia jamás había visto este grado de alevosía y crueldad. Y lo que me llamó la atención fue que el daño a la mujer estaba dirigido, casi sistemáticamente, al cuerpo y no a la cara", describe el médico forense argentino Ricardo Nachman.

"Miles de terroristas palestinos cruzaron la frontera a las 6.30 del 7 de octubre con el objetivo de violar, matar, secuestrar, quemar, decapitar e incinerar. Con una crueldad inimaginable, dispararon contra ancianos sobrevivientes del Holocausto e incendiaron casas con familias enteras dentro. Se trató de un infierno que yo, personalmente, nunca vi", exclama Roni Kaplan, portavoz del ejército israelí.

Los mencionados son un puñado de los tantos testimonios escalofriantes, entre médicos, bomberos, voceros, periodistas y familiares de víctimas, que se escuchan en "Las voces de la memoria", conmovedor documental en español realizado



Rodrigo Gonzáles. Hizo cine, TV, participó en reality shows y se destacó en la ficción "Encandilados".

záles (42), nacido en Venezuela, criado en Chile y residente en Israel desde 1990.

Quedará como una fecha fatídica la del 7 de octubre de 2023 en Israel, donde más de mil hombres armados del grupo terrorista Hamas irrumpieron para realizar un ataque sin precedentes y terminando con la vida de miles de ciudadanos del Estado judío en un día y tomando como rehenes a más de 200, de los cuales algunos siguen, al día de hoy, retenidos dentro de la Franja de Gaza. Se trató del peor ataque en la historia sufrido por Israel.

"Desde ese 7 de octubre, en las redes sociales me presento orgullosamente como judío latino, algo que nunca había hecho. Claro que eso me genera un montón de insultos y comentarios espantosos, como 'qué pena que Hitler no terminó su trabajo', pero no me importa, para mí es parte de mi identidad y quiero que se sepa".

En diálogo con **Clarín**, desde Tel Aviv, donde vive, Gonzáles admite que es un judío no practicante ni religioso, "pero muy comprometido y mucho más después de lo sucedido", y que no puede mirar para otro lado después del salvaje ataque de Hamas, que dejó más de 2.000 civiles israelíes y 670 soldados asesinados "y un país que no se recuperó, que no es el mismo y que ha modificado su ritmo de vida y sus costumbres".

El también director se encuen-



Nuevo rol. En el rodaje, junto a Roni Kaplan, vocero del ejército israelí.

para estar presente, este jueves, en el 30° aniversario del ataque a la AMIA. "Aprovecharé mi visita para divulgar el documental y que se vea lo más posible".

"Emprendedor de comunicación", como se define, Gonzáles dice que el objetivo de "Las voces de la memoria" es lograr empatía no sólo en quienes apoyan a Israel, sino, especialmente, en quienes cuestionan las políticas militares del país. "En el mundo hay muchos millones de personas que no logran visibilizar la crueldad con la que operó esta célula terrorista llamada Hamas. Por eso lo más importante de todo es que se sepa qué ocurrió y para eso hay que mostrar

escuchar el sufrimiento de un pueblo todavía herido".

**VEO ISRAEL** 

CEO de la agencia Veo Israel, Gonzáles afirma que "la judeofobia va más allá del idioma, pero la hay también en español y no es sencillo llegar a esa gente que nos llama genocidas y no está dispuesta a escuchar. Pero no queda otra que insistir y perseverar, porque siento que a la larga vamos a triunfar".

Padre de Rey y Rafael, casado con Efrat, Gonzáles decidió, a partir del 7 de octubre de 2023, generar contenido en español, idea que la llevó a cabo sin vacilar. "Como soy un hombre de la comunicación y tengo una empresa muy grande, empezaron a llegarme propuestas sopor el comunicador Rodrigo Gon- tra en camino hacia la Argentina las imágenes hasta el cansancio y bre campañas solidarias para ayu- único Rodrigo del país". ■

dar a los sobrevivientes. Así me fui metiendo con lo que había pasado, hasta que me decidí a buscar personalmente historias de sobrevivientes y de familiares de víctimas de la masacre. Conseguí 150 testimonios en castellano de los cuales elegí 15 para el documental".

Sobre las shockeantes imágenes que exhibe "Las voces de la memoria", Gonzáles hace saber que las obtuvo de las redes sociales. "Fuimos captando los videos que los propios terroristas colgaron de internet. Sabemos que borraron todas aquellas imágenes de agresiones sexuales hacia mujeres y violencia contra niños. Además, no hay que olvidar los videos de las cámaras de seguridad y aquellos que grabaron las propias víctimas o los asistentes a Nova, el festival internacional de paz y tolerancia".

#### La vida mediática del director

Ecléctica la vida de Rodrigo Gonzáles, que llegó a Israel en 1990 y en 1998 estuvo tres años en el Ejército, donde estaba escrito su futuro. "Integré las Fuerzas Especiales, una unidad de espionaje para la que tenía las virtudes necesarias y donde aprendí casi todo lo que soy ahora. Allí me convertí en un hombre y si bien fue una época dura, sacrificada y difícil, la recuerdo como el mejor momento de mi vida".

Cuando estaba todo encaminado para sumergirse en la vida militar, se tomó previamente unos dí-

#### "El mundo tiene que saber lo que pasó... Y lo que pasó no fue una guerra..., fue sadismo", dice una sobreviviente.

as de vacaciones y un encuentro fortuito en la calle le cambió la vida. "¿Cómo te ves para un casting en un reality show, guapo?", le preguntó un cazatalentos. Si bien quedó boquiabierto, Rodrigo no vio con tan malos ojos la sorpresiva propuesta que, a priori, hubiera parecido de lo más desacertada.

"Acepté ir al casting y me eligieron entre miles de candidatos. Sí, tenía buena presencia, debo reconocerlo. Estuve en dos reality, uno fue 'Bailando con las estrellas' y otro no recuerdo el nombre, pero éramos como quince hombres y una mujer, y ahí fue un boom, lo que me permitió estar seis temporadas seguidas en la televisión, programas de chimentos y hasta fui modelo publicitario".

Muy querido por el público israelí, su fama trepó hasta ser galán de telenovela, coprotagonizando "Encandilados", con Luisana Lopilato y años más tarde saltó al cine, siendo una de las figuras de la comedia "Salsa Tel Aviv". "Debo reconocer que no podía creer el amor de la gente en la calle, casi que no podía salir a la calle... Me había convertido en el primer latino conocido de Israel, además de ser el

Sociedad 37



Imagen del futuro. Así quedará el cruce bajo nivel que facilitará el paso de Avenida Rivadavia a Juan B. Justo.

# Anunciaron un nuevo túnel bajo las vías del Sarmiento en Villa Luro

Será de doble mano, en la calle Irigoyen. Ya se lanzó la licitación y se sumará al cruce confirmado en Caballito.



Complicado. El cruce de barrera, en Irigoyen entre Yerbal y Bacacay.

# Au Perito Moreno VILLA LURO Paso bajo nivel Av Rivadavia Av Rivadavia

para elevar o soterrar el tren Sarmiento, una de las "cicatrices" que quedan en el oeste de la Ciudad, se siguen confirmando proyectos para solucionar, aunque sea en parte, las demoras y el riesgo vial que representan los pasos a nivel. Tras confirmarse que está en marcha el plan para hacer un tú-

A medida que se achican las chan-

ces de conseguir financiamiento

marcha el **plan** para hacer un túnel chico (tipo "sapito"), en la calle García Lorca se lanzó el llamado a licitación para construir otro paso bajo nivel en Villa Luro, en un cruce donde la **interferencia** con la autopista Perito Moreno haría casi imposible hacer el viaducto que se había proyectado el año pasado.

Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), la empresa estatal porteña que gestiona las autopistas y está a cargo de este tipo de obras, publicó el lunes la convocatoria, cuya apertura de sobres está prevista para el 16 de agosto. El paso bajo nivel servirá para eliminar la barrera de Irigoyen, que es de doble mano y cruza las vías del tren a la altura del playón ferroviario y los ex talleres del Villa Luro.

Es el segundo proyecto que se confirma, en lo que va del año, para resolver la interferencia de las vías del Sarmiento. A fin de mayo se había lanzado el llamado a licitación para el túnel de García Lorca, en Caballito, en una barrera que provoca embotellamientos y demoras en una zona clave, pegada a la estación que lleva el nombre del barrio y a dos cuadras de Primera Junta, donde confluyen avenidas de alto tránsito como Rivadavia y Juan Bautista Alberdi.

Esa obra tiene un costo estimado de 8 millones de pesos, un monto idéntico para el túnel de Villa Luro. Es la **solución** que encontró el Gobierno porteño ante la imposiblidad de conseguir financiamiento para hacer un viaducto, un proyecto que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, había anunciado en campaña y se oponía al de su adversario, Martín Lousteau, que aseguraba que hacer una trinchera, como la que corre entre la calle Rojas y Once, tenía un costo similar.

Pero la crisis económica y la imposibilidad de conseguir el financiamiento internacional para afrontar un proyecto calculado en al menos 300 millones de dólares hizo que se aceleraran estas soluciones, más rápidas y más baratas, que dieron resultados en la gestión de Mauricio Macri: ya se hicieron 29 de estos túneles en otro corredores ferroviarios.

El túnel de Irigoyen, entre Yerbal y Bacacay, tendrá doble sentido de circulación y es un corredor vial de gran importancia hacia y desde la avenida Juan B. Justo. Se estima que este paso bajo nivel beneficiará a más de 6.700 vehículos diarios. Tendrá 4,20 metros de altura y 7,80 metros de ancho del túnel, escaleras y rampas para peatones.

De los 59 pasos a nivel de la Cuidad, 21 están en la traza del tren Sarmiento. Con los de Villa Luro y Caballito se eliminarán dos y esperan sumar entre seis y ocho más en el mismo ramal ferroviario. Además se proyecta construir otros dos en el barrio de Nuñez y cuatro en Villa Lugano. Como publicó Clarín, en

#### Hay dos proyectos de túneles para Núñez y cuatro en Villa Lugano.

algunos casos los vecinos comenzaron a mostrar inquietudes sobre las obras y el **impacto** que pueden causar en los barrios. Por su parte, desde el Gobierno aseguraron que se harán consultas y encuentros.

"Pensar el tránsito no es tarea sencilla, cada uno de los barrios tiene sus características, que los hacen especiales: algunos están cruzados por autopistas, otros por vías de tren. Incluso, tanto calles como avenidas tienen una dinámica particular en cada rincón de la Ciudad. Es por eso que la implementación de los pasos bajo nivel o la construcción de colectoras es clave para dar respuesta a las necesidades de los vecinos", afirmó Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño.

El funcionario se refirió al llamado a la licitación de la primera etapa del plan de mejoras de la autopista Dellepiane, que tendrá como objetivo las colectoras Norte y Sur.

Por su parte, Pablo Bereciartúa, ministro de Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires, sostuvo: "con 29 pasos bajo nivel ya existentes más los proyectados buscamos potenciar la seguridad vial para evitar arrollamientos de vehículos y personas y mejorar la fluidez del tránsito en toda la Ciudad. Con la implementación de estos proyectos se va a fortalecer el desarrollo urbano integral que beneficiará a miles de vecinos gracias a la mejora del espacio público y a la incorporación de más seguridad".

# Nuevas ofertas, todos los días



# Deportes

Una pelea interminable

# El Gobierno dio otro paso hacia las Sociedades Anónimas para modernizar los clubes de fútbol

Los clubes no están obligados pero pueden convertirse en SAD, tras una resolución de la Inspección General de Justicia. Dura respuesta de Pablo Toviggino, mano derecha de Tapia.

### **Daniel Avellaneda**

davellaneda@clarin.com

La irrupción de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol argentino es un tema que genera rispideces en la AFA. Mientras algunos dirigentes están de acuerdo, pero son incapaces de decirlo públicamente, para otros es una afrenta a la identidad que prima en los clubes de nuestro país, empujados por el espíritu amateur de los hinchas. Y sus propios intereses, claro. Al Gobierno no le preocupa herir las susceptibilidades de los fanáticos de la pelota. Está dispuesto a cumplir con el plan que quedó trunco durante el mandato de Mauricio Macri (2015-2019) y retomó Javier Milei con el impulso del cambio.

En ese sentido, la resolución de la Inspección General de Justicia (IGJ) es un paso hacia adelante y fue una señal inequívoca de que el fútbol tendrá que aggionarse a la flamante legislación. A partir de la modificación de dos artículos de la Ley 19.550, habrá un nuevo marco normativo para el registro de las sociedades y entidades civiles. Y abrió el fuego en un nuevo capítulo de la guerra entre el presidente de la Nación y Claudio Tapia, mandamás de la AFA.

"Atento a lo dispuesto en los artículos 346 y 347 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023, que modificó el texto de los artículos 30 y 77 de la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias, debe aceptarse la participación de las asociaciones civiles y fundaciones como accionistas en sociedades anónimas y la transformación de las asociaciones civiles en sociedades anónimas; así como simplificarse la inscripción de entidades de bien común constituidas en el extranjero

### "No hay dólares en las SAD, sólo pobreza y miseria", dijo Toviggino.

para el desarrollo de su actividad en la República Argentina", reza el escrito **firmado por Roque Daniel Vitolo, titular de la IGJ**, hombre de confianza del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

El propio funcionario se expresó sobre la cuestión en su cuenta de X y el mismo procedimiento utilizó Daniel Scioli, secretario de Turismo y Deportes, uno de los escuderos de Milei para la introducción de las SAD. El primer mandatario se había referido al tema este fin de semana, cuando publicó un gráfico con la formación de la Selección Argentina y recalcó que todos sus titulares juegan en equipos sostenidos por capitales privados.

Un rato después de la notificación de la IGJ, empezó a circular un WhatsApp entre los dirigentes, quienes jugaron en la campaña presidencial a favor de Sergio Massa, el candidato kirchnerista que terminó perdiendo en el balotaje del 19 de noviembre.

"Hoy salió por Boletín Oficial el DNU de las SAD. ¿Cuál sería la necesidad y la urgencia de instalar este sistema de administración privada en el futbol argentino? La idiosincrasia argentina permite desde sus inicios que nuestros clubes, o sea nuestros dirigentes, tengan un rol social protagónico en nuestra patria, actuando como primer resorte de contención junto a los hogares, escuelas e iglesias", indicaba el mensaje.

Y seguía: "Hay una entrevista a Daniel Castellani en Polonia preguntándole cómo hacíamos en Argentina para sacar deportistas con la mitad del presupuesto polaco. Los invito a que la busquen. Es hora de estar codo a codo, espalda con espalda. Nuestra idiosincrasia, nuestros clubes son asociaciones civiles sin fines de lucro. Los clubes argentinos son de los socios. No de unos pocos buitres que vie-



Milei. Avanzó fuerte. La resolución de la IGJ está por encima de los estatutos de la AFA.



Tapia. Habló mediante Pablo Toviggino quien criticó la medida del Gobierno.

nen hacer negocios espurios en nuestro fútbol. A la vista está que con, excelente gestión y todos los logros de nuestra Selección, nos marca que éste es el camino correcto. Fuerzas compañeros y a resistir".

Su administrador, que no es otro que Pablo Toviggino, se manifestó en redes sociales, el método que utiliza el secretario ejecutivo de la AFA. El sábado ya le había apuntado a Luis Caputo, ministro de Economía. Y ayer disparó: "¿Seguimos de Titulares Falsos? ¿Por qué no informan el fracaso mundial que significa para las entidades deportivas? Viven una fantasía constante. No hay dólares en las SAD, solo pobreza y miseria. Hoy nada pasó. Nada cambió. AFA sostiene su Estatuto que impide las SAD. La medida de la Judicial Federal está vigente. La AFA es de los clubes. ¡Disfrutemos el Bicampeonato de América! En fin...".

Toviggino omitió una realidad que no puede maquillar en la Justicia. El DNU está vigente y por encima de cualquier Ley o Estatuto, entre ellos el de la propia AFA. Gracias a una triquiñuela legal, ejecutada a través de la Liga de Salto, intentó desacreditar los artículos 335 y 345 del decreto. El Gobierno presentó un amparo y la Cámara Federal de San Martín no le dio lugar. Definirá la Corte Suprema. No obstante, no impedirá que el decreto siga su curso en otras ligas, incluso en Primera División.

Federico Sturzenegger, nuevo

### **GRAVE ERROR**

### Para Cúneo Libarona, Barcelona, Real Madrid y Bayern Múnich son SAD

Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia y dirigente de Racing, aclaró: "En noviembre renuncié a la parte de Legales". Pero antes redactó el artículo del estatuto del club por el cual se prohibía la conversión de la entidad en una SAD. Ayer, para justificar la voluntad del gobierno de Javier Mllei, dio ejemplos equivocados de clubes europeos que son sociedades anónimas. Mencionó a Real Madrid y Barcelona. Los dos grandes junto a al Athletic Bilbao son los únicos tres clubes que no están en manos privadas. También nombró al Bayern Munich, que solo tiene un 25% de capitales privados. El ministro acertó con el París Saint Germain que es propiedad de Qatar Sport Investiment. "En el mundo, todos los clubes son sociedades con capitales privados. Y fíjense los casos que me vinieron recién a la cabeza", dijo. Y enumeró a los clubes y sus sponsors, como si éstos también fueran propietarios.

ministro de Transformación y Desregulación, ya tiene en su poder la reglamentación que elaboró un equipo de abogados (ver recuadro). La idea es darle un marco jurídico que proteja los intereses de los clubes y los inversores. Según el cálculo que hace Milei, podrían ingresar entre 2.500 y 3 mil millones de dólares. Sostiene que hay once empresas decididas a desembarcar en la Argentina con billetes frescos. Y ya hubo algunos dirigentes que se acercaron hasta las oficinas de Guillermo Tofoni, el empresario del fútbol que asesora al Gobierno, con consultas sobre un posible escenario privatizador.

"El Chiqui Tapia se opone a las SAD porque hay curro, estafa y corrupción. Todo aquello que esté enclaustrado en dos, tres o cinco personas tiene que ver con eso. La libertad del fútbol es que el club sea realmente de los socios. Vamos hacia un camino virtuoso", le dijo Juliana Santillán a Clarín. La diputa-

### ¿Se dividirá la AFA entre los que están a favor y en contra?

da marplatense es el nexo del fútbol en el Congreso.

Desde la vocería presidencial, Manuel Adorni se refirió al tema en la conferencia de prensa que brinda cada mañana en la Casa Rosada: "Siempre es bueno recordar que es una opción, no una obligación. No entendemos ni la queja ni la sorpresa ni las declaraciones de varios referentes, funcionarios de la AFA, incluso periodistas, que se han manifestado en contra, cuando solamente es una opción".

Y enfatizó: "Sería bueno que simplemente tengan la capacidad de elegir y en tal caso manejarse como se vienen manejando. Y si es el deseo de sus socios, así lo celebramos. Incluso la AFA se nutre para sus selecciones de jugadores que pertenecen a otras SAD, así que evidentemente tienen una foto donde se relaciona directamente la excelencia con la intervención de capitales privados".

En tanto, uno de los gremios de los árbitros se manifestó a favor de la SAD a través de su Asamblea a nivel nacional. El SADRA, que conduce Guillermo Marconi, apoya a Milei en su enfrentamiento con la AFA, a la que acaban de ganarle un juicio por discriminación laboral que le representará un costo millonario en sus finanzas.

¿Podría haber un cisma en Viamonte por miradas como la de Andrés Fassi (Talleres) o Juan Sebastián Verón (Estudiantes), quienes se manifestaron a favor de los capitales privados? ¿Es posible el nacimiento de una AFA paralela con SAD? Y en ese caso, ¿qué postura tomaría FIFA, reticente a la intervención del Estado en el fútbol? ■

drá modificar no distintivos, síminentos caracte dad precedente bimiento de imposibilidad precedente sanciones", reza sanciones", reza SAD tenga dos el macategoría par to de intereses.

### LA PROPUESTA OFICIAL

### Los cambios a la Ley del Deporte y a la de Sociedades Comerciales

La modificación de la Ley del Deporte 20.655, sancionada el 21 de marzo de 1974, está en marcha. Se adecuará a los tiempos actuales e incluirá nuevas figuras societarias. En simultáneo, se aggiornará la Ley de Sociedades Comerciales 19.550, que data del 3 de abril de 1972. Eso sí, el mismo proyecto cita un párrafo del decreto que indica que "esta actualización normativa no puede ser interpretada como una imposición a las aludidas entidades deportivas de transformar su actual forma de organización, sino que constituye una ampliación de las opciones entre las que pueden elegir libremente la conformación que mejor responda a sus intereses".

Los autores del proyecto citan el sistema dual que funciona en Uruguay, Perú y Chile. Y le da el poder a la secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, hoy a cargo de Daniel Scioli. En ese sentido, se creará el Registro Nacional de Entidades Deportivas, que se encargará de la fiscalización de las SAD.

La Ley obliga a las SAD a "la promoción y desarrollo de actividades relacionadas con la práctica
del deporte y la protección de éste como derecho social". También
indica que se deberán "continuar
-en su caso- las actividades que
desarrollan las entidades precedentes, a los efectos de generar
ingresos genuinos en beneficio de
los acreedores, trabajadores, las
propias entidades y la comunidad, mediante un accionar prudente y económicamente sustentable".

La Ley compromete a las SAD a destinar "al menos el diez por ciento (10%) de sus ingresos netos mensuales de acuerdo a documentación contable fidedigna al fomento de actividades sociales, sanitarias, culturales y educativas".

El proyecto no permitirá el cambio de escudos o camisetas, como sucede con Leipzig o Bragantino, auspiciados por Red Bull. "En ningún supuesto, más allá de la denominación jurídica y eventual inclusión de marcas y/o denominaciones de patrocinadores la Sociedad Anónima Deportiva podrá modificar nombre, marca, distintivos, símbolos y demás elementos característicos de la entidad precedente. Ello bajo apercibimiento de imposición de las sanciones", reza.

Tampoco será posible que una SAD tenga dos clubes en una misma categoría para evitar conflicto de intereses

# Cómo funcionan las Ligas europeas

# Los 20 clubes de la Premier son de capitales privados. Francia e Italia.

Manchester City es el caso emblemático de una SAD que funcionó. El club inglés fue comprado en 2008 por el Abu Dhabi United Group, entonces encabezado por Mansour bin Zayed Al Nahyan.

En 16 años, a nivel deportivo logró 7 de las últimas 10 ediciones de la Premier League y la deseada Champions League, que obtuvo en la edición 2022/2023. Antes, perdió dos semifinales.

En la actualidad, los 20 clubes de la Premier League pertenecen a capitales privados, la mayoría estadounidenses, aunque también hay consorcios, jeques y magnates de Medio Oriente, e incluso de China.

París Saint Germain también les abrió las puertas a los capitales privados en 2011. Fue a través del Qatar Investment Authority (QIA), que compró el 70% de las acciones. Ganó los últimos 11 títulos de la Ligue 1, pero todavía no pudo conquistar la Orejona.

Inter y Milan también son equipos sostenidos por grupos chinos y estadounidenses. En Italia, la Ley se cambió para favorecer a las sociedades con fines de lucro. ■

## Ya hubo varios fracasos resonantes

Las SAD también tienen su costado negativo. En la Argentina, se configuraron como gerenciamientos. En Racing empezó bien, con un campeonato después de 35 años, y terminó mal, con la transferencia de la deuda de Blanquiceleste S.A. al club y Fernando De Tomaso en la quiebra. Curiosamente, fue Cúneo Libarona el que pidió la ejecución de la sentencia por honorarios impagos.

Badajoz, con Marcelo Tinelli a la cabeza, fue un gran fiasco. El showman llegó en 1998 con una veintena de jugadores argentinos y vendió sus derechos en 2001, con el equipo en Segunda.

Deportivo Mandiyú, Argentinos Juniors y Quilmes tampoco tuvieron éxito en la Argentina bajo la privatización.

En Europa, hay casos negativos. El Troyes, administrado por el City Group, bajó de la Ligue 1 a la Tercera División. Juventus, de la familia Agnelli, recién está recomponiendo sus finanzas.■

# El modelo alemán con el sistema 50% más 1

En Alemania funciona un sistema mixto que bien podría adaptarse a la realidad argentina.

La Regla 50+1 es un término informal utilizado para referirse a una cláusula en las regulaciones de la Bundesliga. La norma establece que para obtener una licencia para competir en el torneo, un club debe tener la mayoría de sus propios derechos de voto. Dicho de otra manera, el 50% +1 voto tiene que estar en manos del club y sus socios.

Hasta 1998, los clubes se mane- en el fútbol argentino. ■

jaron como asociaciones civiles sin fines de lucro. Sin embargo, con la Regla 50+1 se protegió a la masa societaria de los abusos de los grupos extranjeros.

Uno de los mayores éxitos de la Bundesliga es que se apostó a las divisiones inferiores y el 90% de las plantillas está conformada por alemanes.

Juan Sebastián Verón, justamente, se enfocó en el modelo teutón para hablar de la necesidad de las inversiones privadas en el fútbol argentino.■ 40 **Deportes** CLARIN - MIÉRCOLES 17 DE JULIO DE 2024

### Copa Sudamericana y fútbol local

# Sin autocrítica por el papelón, Boca juega hoy en Ecuador

Riquelme criticó a la Conmebol por el estadio, pero relativizó el error que deja al equipo sin sus cuatro refuerzos para el cruce clasificatorio a octavos.

### **Daniel Avellaneda**

davellaneda@clarin.com

Después del papelón que se conoció en la noche del lunes, cuando el club informó mediante un comunicado de prensa que Boca no podría contar con sus refuerzos por un "problema de horarios", se esperaba la voz de un dirigente. Y mientras los hinchas volaban de bronca en las redes sociales, Juan Román Riquelme le agregó más nafta al fuego virtual. Lejos de ofrecer disculpas por el error o verse afectado, tuvo una actitud desconcertante. Al mismo tiempo que reconoció pero relativizó la falla, criticó a la Conmebol y trató de desviar el foco de atención. Cualquier similitud con un político de carrera no es pura coincidencia.

Lo cierto es que hoy a las 21.30, en Quito, no podrán jugar Gary Medel, Tomas Belmonte, Brian Aguirre y Milton Giménez. "Hubo un temita con los horarios", dijo el presidente de Boca en la puerta del predio de Ezeiza.

"Nosotros estábamos tranquilos porque podíamos presentar la lista hasta las 7 de la tarde de Asunción. que serían las 8 de la noche nuestra. Mandamos el mail 7.43 (sic) y al final no era así... Era a las 7 de la tarde nuestra, 6 de la tarde de Asunción. Esa es la realidad, nada más que eso. A pensar en el partido, tenemos buen plantel", sostuvo con



El presidente. "Hubo un temita con los horarios", se justificó Riquelme.

Independiente Boca del Valle Moisés Ramírez Sergio Romero Matías Fernández Luis Advincula Mateo Carabajal Lautaro Di Lollo Richard Schunke Marcos Rojo Beder Caicedo Lautaro Blanco Joao Ortiz Jabes Saralegui Christian Zabala Mauricio Benítez Kendry Páez Milton Delgado Julián Ceballos Renato Ibarra Junior Sornoza Miguel Merentiel Renzo López Lucas Janson DT: Javier Gandolfi DT: Diego Martínez

Estadio: Banco Guayaquil de Quito. Árbitro: Felipe González (Chile).



el rostro inmutable.

¿Por qué el Consejo de Fútbol jugó al límite con el horario? Porque intentaron cerrar el pase de Federico Vera. Estaba todo acordado de palabra con Unión, pero surgieron dificultades en la negociación.

"Conmebol ha sido muy estricta", agregó desafiante. Y se refirió al estadio de Independiente del Valle, que tiene un aforo para 12 mil espectadores, aprobado por el organismo sudamericano como una excepción, ya que según su reglamento debe tener un mínimo de capacidad para 20 mil personas.

Diego Martínez no sólo no podrá contar con las incorporaciones.

res: Cristian Lema (desgarro en el isquiotibial derecho), Nicolás Figal (desgarro en el gemelo izquierdo), Pol Fernández (suspendido), Cristian Medina, Kevin Zenón, Equi Fernández y Leandro Brey (afectados a la Sub 23), Aaron Anselmino (desgarro en el isquiotibial izquier-

Tampoco tendrá a otros 11 jugado-

gamentos) y Edinson Cavani, que ayer se retiró de la práctica con una contractura y no pudo viajar. A la lista de buena fe, integrada por 23 jugadores, se subió Juan Cruz Payal (19 años), enganche que

tendrá sus primeros momentos

do), Marcelo Saracchi (lesión mus-

cular), Lucas Blondel (rotura de li-

con el plantel superior. El técnico tendrá que apostar a un medio cargado de juveniles: Jabes Saralegui (21), Mauricio Benítez (20), Milton Delgado (19) y Julián Ceballos (19).

Según averiguó Clarín, Martínez volaba de bronca. "Hablamos cosas normales con el técnico. Lo vi muy bien", dijo Riquelme, como para desactivar cualquier cortocircuito. Y remarcó: "Nadie habla de lo bien que hicimos en mandar a los chicos a los Juegos Olímpicos".

A propósito de los Sub 23, llegó una oferta del Al Qadsiah por Equi Fernández. Los árabes estarían dispuestos a pagar 15 millones de dólares por el volante de 21 años. ■

### Central ganó 1-0 en la ida y todo se define en Brasil

ROSARIO, CORRESPONSAL

Un buen triunfo consiguió Rosario Central en el partido de ida del Repechaje de la Sudamericana ante Inter de Porto Alegre, con un gol del colombiano Jaminton Campaz en el arranque del segundo tiempo. La revancha se jugará el martes 23 en Brasil y de superar la fase jugará en octavos de final con otro brasileño: Fortaleza.

El local se reforzó con dos potentes goleadores, Marco Ruben y Enzo Copetti, que siguen con la pólvora mojada, y la solución a los problemas del equipo de Russo sigue siendo Campaz. A los 3 minutos del complemento, el Bicho fue a pelear un despeje de Ibarra con Rômulo, le ganó el mano a mano, encaró y antes de pisar el área grande sacó un zurdazo inatajable.

| Rosario<br>Central  | Inter de<br>Porto Alegre |                    |   |  |  |
|---------------------|--------------------------|--------------------|---|--|--|
| 1 Jorge Broun       | 7                        | 1 Sergio Rochet    | 5 |  |  |
| 32 Emanuel Coronel  | 5                        | 16 Fabricio Bustos | 6 |  |  |
| 15 Facundo Mallo    | 6                        | 44 Vitão           | 5 |  |  |
| 2 Carlos Quintana   | 5                        | 25 Gabriel Mercado | 6 |  |  |
| 3 Agustín Sandez    | 6                        | 6 Renê             | 5 |  |  |
| 7 Maxi Lovera       | 4                        | 40 Rômulo          | 4 |  |  |
| 5 Franco Ibarra     | 5                        | 15 Bruno Gomes     | 5 |  |  |
| 16 M. Martínez      | 5                        | 8 Bruno Henrique   | 6 |  |  |
| 13 J. Campaz        | 8                        | 10 Alan Patrick    | 6 |  |  |
| 25 Enzo Copetti     | 5                        | 21 Wesley Ribeiro  | 5 |  |  |
| 9 Marco Ruben       | 6                        | 31 Lucas Alario    | 5 |  |  |
| DT: Miguel Á. Russo | DT: Pablo de Toledo      |                    |   |  |  |
|                     |                          |                    | _ |  |  |

CALIFICACIÓN DEL PARTIDO: Regular **ARBITRO:** Cristian Garay

### En detalle

Cancha: Rosario Central. Gol: ST, 3m Campaz. Cambios: PT, 26m Igor Gomes (5) por Vitão; ST, Jonathan Gómez (6) por Lovera, 32m Gustavo Prado por Ribeiro, 38m Agustín Módica por Ruben y Damián Martínez por Coronel y 45m Lucca por Alario, Kevin Ortiz por Ibarra y Alan Rodríguez por Campaz. Amonestados: Campaz, Jonathan Gómez, Ribeiro e Igor Gomes.

### **COPA ARGENTINA**

Estudiantes, campeón defensor, enfrentará hoy a las 18 a Central Córdoba de Santiago del Estero en el último duelo por los 16avos de final de la Copa Argentina. El partido se jugará en la cancha de Belgrano. El ganador se medirá en octavos con Newell's.

### Martínez, de River a jugar con Messi en Miami

David Martínez, el defensor de River, jugará en Inter Miami, donde será compañero de Lionel Messi. El central se fue a préstamo por un año, con una opción de compra de 3 millones de dólares.

En el primer semestre de 2024, apenas sumó 182 minutos con la camiseta de River, distribuidos en cinco partidos, y solo fue titular contra Excursionistas y Temperley por la Copa Argentina. Quedó relegado por Martín Demichelis, quien puso delante suyo hasta al juvenil Daniel Zabala y salió a buscar nuevos centrales. ■ asciende a 2.276.000 dolares. ■

### Independiente no tendrá a sus refuerzos

Independiente no podrá levantar las inhibiciones esta semana y por eso sus refuerzos, Marco Pellegrino y Kevin Lomónaco, no estarán ante Instituto, en el regreso de la Liga Profesional.

Son más de 5 millones de dólares los que debe abonar el club de Avellaneda. Casi 100 mil dólares debe cancelar al Mazatlán por Sebastián Sosa, 460 mil al Xolos de Tijuana por Facundo Ferreyra, a Fernando Gaibor le debe abonar 2.379.000 y con el uruguayo Gastón Silva la deuda

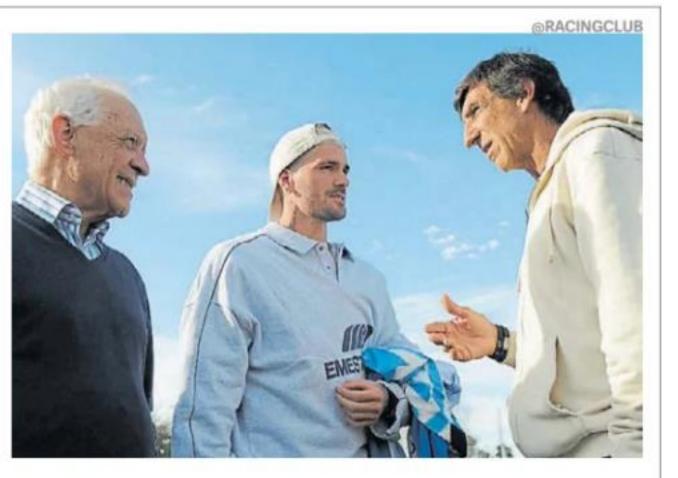

### De Paul, de visita en Racing

Rodrigo De Paul fue ayer al predio Tita para ver el partido que la Reserva de Racing le ganó 2 a 0 a Barracas Central. Allí conversó con el presidente Víctor Blanco y el entrenador Gustavo Costas.

**Deportes** CLARIN - MIÉRCOLES 17 DE JULIO DE 2024

### Copa América

# Messi sufrió una lesión ligamentaria en el tobillo derecho y estará más de un mes sin jugar

Lo confirmó el Inter Miami con un parte médico. La Selección enfrentará a Chile a principio de septiembre.



No pudo seguir. Messi pidió el cambio a los 18 del ST de la final. AP



El tobillo. Muy inflamado.

### MIAMI, ESTADOS UNIDOS. ESPECIAL

El último domingo, la imagen de Lionel Messi llorando en el banco de suplentes de la Selección Argentina dio vueltas al mundo y preocupó a todo el ambiente del fútbol. Llamó la atención que el capitán de la Scaloneta abandonara el campo por un dolor, lo que hizo pensar que podía tratarse de una tema grave. Y ayer por la tarde, Inter Miami compartió el parte médico que revela que sufrió un esguince.

Todo arrancó a los 36 minutos

del primer tiempo de la final de la Copa América entre la Argentina y Colombia. La jugada fue rápida. Una pared con Alexis Mac Allister rebotó en Lerma y la pelota le quedó a Julián Álvarez, que redondeó esa pared inconclusa para que el capitán llegara hasta el fondo para mandar el centro. Hasta allí fue a apretarlo Arias, que terminó raspándolo en el tobillo izquierdo, ya con ambos afuera de la cancha.

Cuando terminaron contra los carteles de publicidad, el jugador colombiano se levantó rápido pe-

ro no así Messi. Sin embargo, no se tomó la zona del golpe sino el tobillo derecho, con el que habría pisado mal. Rápidamente, entraron a asistirlo, mientras el 10 se tomaba la cabeza con signos de dolor.

Leo permaneció tirado con asistencia médica. Dos minutos después se levantó y caminó con dificultad hasta la zona de los bancos. Cuando el reloj estaba por marcar los 38 minutos, reingresó. Parecía recuperado hasta que se quedó parado y volvió a caminar. Miró al banco. Pero no hubo cambio. Se quedó en la cancha hasta que terminó el primer tiempo.

Salió a jugar en el complemento. Pero lo que pareció un susto terminó en una confirmación a los 18 minutos cuando Leo cayó en carrera cuando quería alcanzar a Luis Díaz y se desplomó en el campo. El 10 argentino quedó tendido en el campo de juego y rápidamente quedó claro que tenía algo grave. Pidió el cambio de inmediato.

"Tras una valoración médica, se ha determinado que Messi ha sufrido una lesión ligamentaria en su tobillo derecho. La disponibilidad del capitán vendrá determinada por las evaluaciones periódicas y el avance de su recuperación", dice el comunicado de Inter.

Antes de que se difundiera el parte médico, el entrenador del equipo, el argentino Gerardo Martino, se refirió a la molestia del argentino. "Tuvo una entorsis evidentemente, la lesión está. Hay que hacer estudios y esperar los resultados", dijo el Tata. Y sumó: "A través de Walter, nuestro kinesiólogo, que también es el kinesiólogo de la Selección, estamos permanentemente informados. También él es muy cauto en el diagnóstico final hasta no tener los estudios".

Messi no regresó a Argentina tras la consagración tal como lo tenía estipulado. La lesión no modificó su planificación. El rosarino tenía pensado ponerse a disposición de Martino al término del certamen porque, se recuerda, el campeonato de la MLS continúa su curso.

Ya con la recuperación en mente, la Pulga publicó en sus redes sociales una tierna foto en su hogar. La imagen fue del almuerzo, en el que Leo come un plato de pastas con lo que parece ser algo de pescado, mientras que su hijo Ciro, de seis años, disfruta de un plato de fideos con salchichas.

Se especula entonces con que Messi estará algo más de un mes afuera de las canchas. Con Inter Miami se perderá entre 4 y 6 duelos. Las Garzas reciben hoy a Toronto y el sábado a Chicago Fire. Luego, el sábado 27, debutan ante Puebla en México por la Leagues Cup y el 3 de agosto viajan a Monte-

### **OPINIÓN**

### El 95% de los casos no se opera

### Ricardo Denari

Médico traumatólogo ex Boca y AFA

El comunicado de Inter Miami no da grandes precisiones respecto a la lesión de Lionel Messi.

Lo primero que habría que saber es si se trata de un esguince de ligamento interno o externo. Y luego analizar la gravedad: va de moderado a grave.

De todos modos, y según mi experiencia, el 95 por ciento de los esguince de ligamentos de tobillos no se operan, ya sea interno o externo. Rara vez se decide una

intervención quirúrgica. Lo que se hace en estas circunstancias es inmovilizar la zona con una bota Walker y empezar con trabajos de fisiokinesiología dos veces por día, mañana y tarde. Hoy existen métodos muy avanzados para las rehabilitaciones.

A los 10 días el jugador ya puede empezar con caminatas o incluso algunos trotes. Y, como mucho, en 45 días estaría listo para volver a jugar al fútbol profesional.

rrey para medirse contra Tigres. Los otros dos partidos de agosto son por la MLS: el 24 frente a Cincinnati y el 31 contra Chicago Fire.

En tanto, la Selección vuelve a tener actividad entre el 2 y el 10 de septiembre cuando reciba en el Monumental a Chile, primero, y luego visite a Colombia. Ahí, en la cancha de River, se produciría la despedida definitiva de Ángel Di María, quien ya comunicó que no seguirá jugando en la Scaloneta. Pero la idea es mimarlo por última vez y Messi, uno de los impulsores del homenaje al Fideo, no se lo querrá perder. Se descuenta que, de suceder el adiós definitivo, Leo regresará al país. Y entonces se sabrá si podrá estar adentro de la cancha o acompañando desde afuera. ■

# Enzo Fernández tuvo que pedir disculpas por unos cantos racistas

Un vivo en Instagram en medio de los festejos de la coronación como bicampeones de América puede costarle caro a Enzo Fernández en el Chelsea. El mediocampista fue acusado de racista por su compañero Wesley Fofana, quien lo dejó de seguir en las redes sociales, al igual que Axel Disasi y Malo Gussinhibido", escribió el defensor francés de 23 años en Instagram y Twitter.

En el video en cuestión, cuando los campeones regresaban en micro desde el Hard Rock Stadium, se ve a jugadores entonando una canción que pretende ser celebratoria pero tiene la particular virtud de to. "El fútbol en 2024: racismo de- reunir en apenas ocho versos un

combo de racismo, xenofobia, homofobia y transfobia: "Escuchen, corran la bola, juegan en Francia, pero son todos de Angola. Qué lindo es, van a correr, son cometravas como el puto de Mbappé. Su vieja es nigeriana, su viejo camerunés, pero en el documento, nacionalidad francés".

La transmisión fue interrumpi- tará el video en la FIFA.■

da por Fernández, quien en Chelsea tiene como compañeros a los franceses Fofana, Disasi, Gusto, Benoît Badiashile, Christopher Nkunku, Malang Sarr y Lesley Ugochukwu.

Ayer, Enzo Fernández se disculpó en las redes con este mensaje: "Quiero pedir disculpas sinceramente por un video publicado en mi Instagram durante las celebraciones de la Selección. La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras".

La Federación Francesa presen-

### **DETENIDO EN MIAMI**

### Liberaron al presidente de la Federación Colombiana

El presidente de la Federación Colombiana, Ramón Jesurún Franco, y su hijo, Ramón Jamil Jesurún, quedaron en libertad ayer en Miami tras pagar una fianza de 2.000 dólares, luego de haber sido detenidos por formar parte de un incidente en un elevador del estadio Hard Rock, donde el domingo su seleccionado perdió la final de la Copa América ante Argentina.

42 CLARIN - MIÉRCOLES 17 DE JULIO DE 2024 **Deportes** 

### **Fútbol internacional**

# Mbappé en Real Madrid: "Se cumple mi sueño, soy un chico feliz"

El delantero francés fue presentado ante 75 mil hinchas en el Santiago Bernabéu. Usará la camiseta número 9, que se agotó en cuestión de horas.

MADRID, AGENCIAS

Con la Copa América y la Eurocopa finalizadas, la competencia de clubes comienza a calentar motores con equipos que regresarán con nuevas caras. Y si de refuerzos se habla, la transferencia estelar del 2024 es la de Kylian Mbappé al Real Madrid. Aunque su llegada fue anunciada en junio, todavía no entrenó con el equipo. Por lo que para manejar la ansiedad que en la capital española tienen de ver a su nueva figura, ayer fue presentado frente a 75 mil hinchas en el Santiago Bernabéu.

El delantero francés pasó primero la prueba médica con éxito y luego firmó su contrato, que lo unirá al Merengue hasta 2029. Mbappé llegó al hospital universitario Sanitas La Moraleja en bermudas blancas, polo beige y gafas de sol blancas ante una gran expectativa y numerosos hinchas madridistas que aguardaron para ver de cerca al galo y obtener su autógrafo.

El 10 de la selección francesa completó así su primer compromiso en el día de su presentación con el Real Madrid, después de que el pasado 3 de junio se hiciera oficial su fichaje tras finalizar su contrato con el Paris Saint-Germain.

Luego, firmó su contrato en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.



"El mejor club del mundo". Así definió Kylian Mbappé al Real Madrid, junto al presidente Florentino Pérez. AP

En su cuenta de X, el club mostró la imagen de Mbappé con la camiseta, que lleva en su dorso el número 9. A su lado, estaba el presidente Florentino Pérez. Ambos, sonrientes mirando a cámara. De fondo, las Champions League conseguidas por la institución española.

Además, el presidente del Real Madrid obsequió al jugador con una réplica del estadio, la que será

su nueva casa desde esta temporada y donde se realizó el acto de presentación multitudinario.

Para el evento, el Real Madrid colocó una pasarela camino al escenario principal en el que Mbappé dio sus primeras palabras a los hinchas. Escenario en el que, además de una pantalla gigante, se colocaron las 15 Champions que lucen en las vitrinas del Real Madrid.

"Buenos días a todos. Voy a intentar hablar en español", dijo Mbappé con fluidez, para cortar el hielo.

"No fui el mejor estudiante, pero sí en español porque tenía el sueño de jugar en el Real Madrid y sabía que hablar español me ayudaría a adaptarme más fácilmente", explicó Kylian y hay que recordar que en el PSG compartió vestuario con los argentinos Lionel

Messi, Ángel Di María, Leandro Paredes y el técnico Mauricio Pochettino, con los que pudo practicar el idioma.

"Es increíble estar aquí. Se cumple mi sueño, hoy soy un chico feliz", expresó. Y exclamó: "Espero estar a la altura de este club, el mejor del mundo".

### La llegada de Mbappé al Real Madrid

Luego de años de coqueteos entre ambas partes, Mbappé pisó ayer por primera vez el Santiago Bernabéu como jugador blanco. La expectativa que generó el nuevo número 9 del Madrid fue tal que su camiseta se agotó en cuestión de horas, luego de que la tienda oficial del club pusiera a la venta miles de unidades, el pasado fin de semana.

Según algunos medios, Kylian ganará 57 millones de euros netos por temporada.

Fue un acto de presentación acorde a la magnitud del traspaso: los fuegos artificiales, la utilización de la nueva tecnología con la que cuenta el estadio tras su remodelación, la interacción del jugador con los hinchas y la presencia de figuras reconocidas está garantizado. Uno de los invitados estelares fue el ídolo madridista Zinedine Zidane.

Pocas fueron las veces en las que el Real Madrid habilitó la capacidad total de su estadio para presentar a un refuerzo. Pasó únicamente con Cristiano Ronaldo en 2009 y Eden Hazard en 2019. Ahora fue el turno de Mbappé y las entradas se agotaron de forma inmediata.

Teniendo en cuenta que la entrada fue gratuita se reservó el 85% de los tickets en las primeras 24 horas, los cuales alcanzaron el sold out al día siguiente. Igualmente, no tardaron en aparecer los casos de reventa por un precio superior a los 100 euros. ■

# Inglaterra se quedó sin DT: renunció Gareth Southgate

LONDRES. AGENCIAS

A pesar de llegar a otra final de Eurocopa, al igual que lo hizo en 2021, Inglaterra siguió con un bajo nivel futbolístico. En varias ocasiones se salvó del papelón en la última jugada contra equipos menores. La acumulación de estos hechos, sumado el no poder festejar un título, llevaron a una fuerte decisión: Gareth Southgate renunció como entrenador de la selección inglesa.

El director técnico de 53 años. que estuvo en el cargo durante ocho años, decidió dar un paso al costado luego de la final perdida contra España por 2-1. Paradójicamente fue uno de los mejores par-

tidos del combinado inglés, pero también el único en el que fue derrotado. Quedar otra vez en la puerta de la consagración europea llevó al británico a dejar de estar a cargo del seleccionado nacional.

Desde hace varios años que Southgate es fuertemente criticado y se rumoreaba con su despido. Incluso sucedió durante este certamen, al término de cada partido influenciado con el flojo desempeño del equipo. Cuando finalizó el encuentro contra Eslovenia, que empataron 0 a 0 en la última fecha de la fase de grupos, **los hinchas le** arrojaron vasos de cerveza al entrenador inglés.



Southgate. Se fue tras 8 años.

cieron que Southgate tomara la decisión irreversible, aunque en cuanto a los resultados fue una Esta acumulación de sucesos hi- buena gestión. "Es hora de cambiar y de escribir un nuevo capítulo. La final del domingo en Berlín contra España fue mi último partido como seleccionador de Inglaterra", declaró el director técnico.

A pesar de haber firmado contrato hasta diciembre de 2024 para tener un margen de tiempo y poder maniobrar la situación, la resolución es inmediata. Southgate manifestó: "Como inglés estoy muy orgulloso, fue el honor de mi vida jugar y dirigir a Inglaterra. Significó todo para mí y lo di todo".

Luego se refirió al proyecto que llevó a cabo estos años, con una camada de jugadores increíbles y la gran mayoría de ellos de muy corta edad. "El equipo que llevamos a Alemania está lleno de jóvenes talentos y pueden ganar el trofeo con el que todos soñamos", sostuvo el británico.

Después, siguió: "Estoy muy orgulloso de los jugadores y espero que los apoyemos a ellos y a la FA, "el mejor trabajo".■

que se esfuerzan todos los días por mejorar el fútbol inglés".

La renuncia de Gareth Southgate dejó vacío un puesto altamente cotizado por muchos entrenadores. Por eso, ya se empezó a conocer a algunos de los candidatos a dirigir la selección inglesa de fútbol.

Eddie Howe, del Newcastle y tres ex Chelsea son los que lideran la lista. Junto al inglés están: Mauricio Pochettino, Thomas Tuchel y Graham Potter. La principal diferencia radica en que el entrenador de las Urracas está en actividad. mientras que los ex Blues están sin trabajo actualmente.

Sin embargo, por el momento el favorito de la Football Association es Howe. El técnico de 46 años manifestó recientemente su deseo de dirigir a la selección de Inglaterra en el futuro. Hace muy poco tiempo, describió al puesto de entrenador del combinado nacional como Deportes 4:

### **Boxeo**



Puma. Fernando Martínez viene de conseguir una victoria consagratoria por puntos en Tokio frente al japonés loka. LUCIANO THIEBERGER

Las mejores opciones para el campeón supermosca AMB y FIB son el invicto Jesse Rodríguez y el japonés Tanaka.

# Mientras descansa y no deja de celebrar, Martínez deshoja la margarita

Los planes a corto plazo de Fernando Martínez son simples: descansar, compartir el tiempo con su familia, celebrar su 33° cumpleaños la semana próxima y permitirse comer una porción de torta después de tantas jornadas de cuidado en la alimentación. Tras ese merecido período de pausa el único campeón mundial con el que cuenta el boxeo argentino (además hay tres monarcas mujeres) comenzará a delinear, junto a su equipo de trabajo, un futuro en el que los caminos realmente seductores no son tantos.

"Ahora quiero volver a mi casa. Y
después quiero ir por los campeones. Hasta no tener los cuatro cinturones no paramos", había sostenido el *Puma* el jueves tras aterrizar en Ezeiza, adonde llegó desde
Tokio, la ciudad en la que el domingo anterior había vencido por pun-

tos al japonés Kazuto Ioka y así reunió los títulos de la Federación Internacional de Boxeo, que ya le pertenecía, y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), que poseía su rival. En esa búsqueda de convertirse en el campeón indiscutido asoman los dos hombres que pueden ofrecerle también una oportunidad económica muy jugosa.

Una de las opciones es un duelo con el texano Jesse Rodríguez, quien le arrebató la corona del Consejo Mundial de Boxeo al mexicano Juan Francisco Estrada el 29 de junio en Phoenix con un impactante nocaut en el séptimo asalto. Bam Rodríguez, de apenas 24 años, es un boxeador con una proyección enorme que tiene un estilo muy atractivo y que cuenta con el respaldo de Matchroom Boxing, una de las promotoras más poderosas del planeta.

Apenas unos minutos después de su triunfo el invicto Rodríguez (ganó sus 20 peleas, 13 de ellas antes del límite) anunció sobre el cuadrilátero y luego reiteró que su objetivo era enfrentar al vencedor de la contienda que protagonizarían ocho días después loka y Martínez. "Tener todos los cinturones es algo que le vi hacer a otros peleadores y definitivamente es algo que quiero hacer", justificó.

El púgil de San Antonio vaticinó que Ioka triunfaría y viajó a Tokio para seguir desde el ring side el pleito. "Me encantaría pelear en Japeón. Estuve ahí unas cuantas veces y se vive un ambiente diferente así que me encantaría ir allá y pelear contra quien sea", se ilusionó. Pero Martínez fue quien terminó con el brazo en alto, lo que obligaría a modificar sus planes. De todas formas, escenarios no faltarán si se presentar un grata anten 2 dentes importar peón mundial de divisiones puesto en las categorías mosca y mosca. Il tes ganó 20 (11 por sólo fue vencido en su primer intentar el cetro superm formas, escenarios no faltarán si se ciembre de 2020.

acuerda la pelea.

El factor que podría atentar contra ese plan es que el contrato que se firmó antes de Rodríguez-Estrada contempló una cláusula de un desquite inmediato y el mexicano ya anunció su deseo de hacerla valer. "Si él quiere seguir adelante con la revancha, entonces podemos hacerlo de nuevo", aceptó Rodríguez. "La revancha está ahí. También hay oportunidades en Japón, hay oportunidades para volver a San Antonio y también para volver a Phoenix. El futuro es brillante", pronosticó Eddie Hearn, el CEO de Matchroom Boxing.

La otra puerta grande que puede abrirse para Martínez es un regreso a Japón para medirse con Kosei Tanaka, el campeón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) desde febrero cuando se apoderó del título, que estaba vacante, al vencer por puntos al mexicano Christian Bacasegua Rangel. Para ello el japonés tendrá que superar su primera defensa: el sábado se medirá con otro mexicano, Jonathan Rodríguez, un rival que no debería representar un gran riesgo.

Tanaka tiene 29 años y antecedentes importantes: ya fue campeón mundial de la OMB en cuatro divisiones puesto que antes reinó en las categorías mínimo, minimosca y mosca. De sus 21 combates ganó 20 (11 por la vía rápida) y sólo fue vencido por Kazuto Ioka en su primer intento por conseguir el cetro supermosca el 31 de diciembre de 2020. Tanto un enfrentamiento contra Rodríguez en Estados Unidos como uno contra Tanaka en Japón configuran para Martínez las mejores ecuaciones en la combinación entre el desafío deportivo y el rédito económico. Tampoco sería una opción descartable una revancha con loka si es que decide continuar boxeando y hacerlo entre los supermosca.

En cualquiera de los casos la cita sería fronteras afuera. Si bien Martínez manifestó su deseo de pelear en la Bombonera, no parece factible que inversores argentinos estén dispuestos a poner los dólares necesarios para organizar un combate de esa dimensión. Y ni Matchroom Boxing ni Teiken Promotions (la empresa que maneja los intereses de Tanaka) estarán dispuestas a traer a sus campeones a Buenos Aires para exponer sus coronas como visitantes.

Si el peleador de la Boca quisiera cumplir su sueño de presentarse en la cancha del club del que es hincha, se vería obligado a resignar dinero y a postergar su proyecto de unificar los cuatro títulos de las 115

### Tampoco sería una opción descartable una revancha con loka.

libras. En ese caso contaría con un abanico más amplio, aunque mucho menos seductor, de potenciales rivales.

Uno podría ser alguien a quien Martínez admira y al que siempre quiso enfrentar: Román Chocolatito González. El nicaragüense finalizó una inactividad de 587 días cuando superó por nocaut técnico en el 10° asalto al colombiano Rober Barrera en el Polideportivo Alexis Arguello de Managua. El ex campeón de cuatro divisiones tiene 37 años y el prime de su carrera pasó hace ya mucho tiempo (fue el mejor libra por libra del planeta en 2016 y 2017), pero el viernes mostró que aún está en condiciones de competir en el alto nivel. Y cuenta con un buen respaldo detrás ya que también tiene contrato con la poderosa Teiken Promotions.

De esa baraja menos ambiciosa también podría emerger la carta de David Medallita Jiménez, quien es reconocido como el campeón interino supermosca de la AMB. El costarricense obtuvo ese título el 20 de abril cuando venció por puntos al californiano John Scrappy Ramírez en el Barclays Center de Brooklyn como parte de la súper taquillera cartelera en la que se enfrentaron Devin Haney y Ryan García. Esa noche todo estuvo orientado a un triunfo del carismático Ramírez, quien tiene su contrato con Golden Boy Promotions, pero Jiménez dio el batacazo y ahora la AMB deberá definir qué hacer con él.■

Deportes

CLARIN - MIÉRCOLES 17 DE JULIO DE 2024

### **Tenis y Juegos Olímpicos**

# Nadal es capaz de todo y ahora hasta le ganó a Borg... el hijo del enorme Björn

El español venció al heredero de quien era, hasta su aparición, el mejor jugador de la historia de canchas lentas.



Saludo. Nadal, Leo Borg y el final. El ex número 1 dijo que fue "un honor jugar contra el hijo de una leyenda". AP

### BASTAD, SUECIA. ESPECIAL

Volvió Rafael Nadal. A 50 días de su derrota ante Alexander Zverev en la primera ronda de Roland Garros y tras saltearse la gira de césped para enfocarse de lleno en los Juegos Olímpicos que se disputarán sobre el polvo de ladrillo en el que ganó 14 veces, reapareció en el single (ya lo había hecho en el dobles el lunes) en el Abierto de Bastad y lo hizo con una victoria: le ganó por 6-3 y 6-4 en una hora y 24 minutos a Leo Borg, el hijo del mítico Björn.

El español, que figura 261° en el ranking por culpa de diferentes lesiones que no le dejaron jugar más que cuatro partidos el año pasado y que lo afectaron en los últimos meses, recibió un wild card para ju-

### UN SALDO POSITIVO

En la primera ronda de Hamburgo, Sebastián Báez venció al alemán Dominik Koepfer 6-2 y 6-3, Marco Trungelliti al austríaco Sebastian Ofner 6-1, 4-3 y abandono y el francés Hugo Gaston a Facundo Díaz Acosta 7-6 (7-4), 1-6 y 6-4; en Gstaad, el italiano Matteo Berrettini a Pedro Cachin 6-4 y 7-6 (7-2); y en Palermo, María Lourdes Carle a la alemana Tatjana Maria 5-7, 6-1 y 6-1.

gar el torneo y no tuvo mayores inconvenientes para vencer a Borg, de 21 años y 461° del escalafón mundial, otros de los invitados por la organización. Ganó 41 de los 53 puntos que disputó con el saque y no afrontó break points mientras quebró el saque de su rival una vez en cada set y caminó sin riesgo hacia una cómoda victoria.

El triunfo marcó el regreso de Nadal al torneo sueco tras 19 años. Jugó allí por última vez cuando levantó el trofeo tras vencer al checo Tomas Berdych. "Estoy defendiendo el título", bromeó. Era tercero en el mundo por entonces y consiguió allí el octavo de sus 92 títulos.

Ahora, a sus 38 años, busca sumar partidos para tomar ritmo de juego y despedirse jugando a un buen nivel. Su próximo rival será el británico Cameron Norrie, un ex tope ten, en un partido que será una buena prueba para saber dónde está parado.

Se presentaron además tres argentinos: Thiago Tirante venció al portugués Jaime Faría por 3-6, 6-1 y 6-4, el portugués Henrique Rocha a Camilo Ugo por 4-6, 6-2 y 6-2 y el brasileño Thiago Monteiro a Federico Coria por 6-1 y 6-3.■

# Libreta de polideportivo

Ciclismo

### La etapa de Philipsen

Sol, calor y rutas entre viñedos se reunieron para conformar una 16ª etapa del Tour de Francia tranquila y plácida. Fueron 188 kilómetros entre Gruissan y Nimes que ganó el belga Jasper Philipsen en el sprint con 4h11m27. Lidera el esloveno Tadej Pogacar con tres minutos y nueve segundos sobre el danés Jonas Vingegaard.

Hockey

### Leones y Leonas

Los Leones y las Leonas partieron rumbo a Europa para terminar la puesta a punto con miras a París 2024. Los varones están en Lille hasta el viernes y jugarán dos amistosos previos ante Sudáfrica y España mientras las mujeres, en Valencia hasta el sábado, se medirán dos veces con España.

Basquetbol

### La NBA y... la 4x100

LeBron James, una de las máximas estrellas de la NBA, reveló que, si tuviera la oportunidad de participar en otro deporte en los Juegos Olímpicos elegiría el atletismo. "Me encantaría correr la posta de 4x100", dijo y señaló que además le gustaría ser el último relevo para terminar la prueba "de la manera correcta".

Rugby

### Bartolini por Montoya

El capitán Julián Montoya no estará disponible para el test match del sábado entre Los Pumas y Uruguay en Maldonado debido a un traumatismo costal sufrido contra Francia en Vélez. Por esa razón el entrenador Felipe Contepomi decidió convocar en su reemplazo al mendocino Tomás Bartolini.

# Los inmigrantes huérfanos denuncian la falta de "fraternidad" francesa

PARIS, FRANCIA. ESPECIAL

"Llegamos aquí como inmigrantes y la fraternidad no la vemos por ningún lado", criticó ayer la representante de un colectivo de cientos de menores huérfanos que viven en París como inmigrantes y que se sienten impactados por la organización de los Juegos Olímpicos.

A nueve días de su inauguración, la joven congoleña de 16 años a quien se identificó sólo por su nombre -Milor-, intervino junto a otros inmigrantes damnificados por los Juegos en un acto organizado por el colectivo "El reverso de la medalla" que denuncia los efectos

secundarios del más grande acontecimiento deportivo.

"Si estamos aquí no es porque Francia sea el país más bonito del mundo. Francia es uno de los países que vino al nuestro para explotarnos", manifestó quien llegó a París en enero.

La adolescente es una de las por-

cesas cumplan con la ley y les brinden acceso a la educación, abono para el transporte y alojamiento gratuito por tratarse de personas especialmente vulnerables. "Llegando como inmigrantes no

tavoces de un colectivo que alega luchar porque las autoridades fran-

vemos la fraternidad para nada", agregó evocando el lema francés de "libertad, igualdad y fraternidad".

Según el colectivo la organización de los Juegos unas 12.500 personas fueron echadas de París desde el año pasado. ■

LaTV

### 7.25 ESPN 3

TOURDEFRANCIA

La 17ª etapa. Desde Saint Paul a Superdévolu, Francia. En vivo.

### 10.00 DISNEY +

### TENIS

ABIERTO DE BASTAD

Theo Arribage (Francia)-Roman
Safiulin (Rusia) vs. Rafael Nadal
(España)-Casper Ruud (Noruega). El
ATP 250 se juega en polvo de ladrillo.
Los cuartos de final. Desde Bastad,
Suecia. En vivo.

### 18.00 TYC SPORTS FUTBOL

### COPA ARGENTINA

Central Córdoba-Estudiantes. Un partido entre dos conjuntos de la Liga Profesional y en el que el ganador se medirá con Newell's. La segunda ronda. Desde Córdoba. En vivo.

### 20.00 ESPN 4

### TENIS

### ATP ESTA SEMANA

El estadounidense Chistopher
Eubanks analiza un partido FedererKyrgios, el repaso de los 10 mejores
puntos del año y un vistazo a los
celulares de las estrellas. En vivo.
Repetición a las 21.30 por ESPN 2.

### 22.30 ESPN 3 BASQUETBOL

NBA

Atlanta-Los Angeles Lakers. El 17 de octubre comenzará una nueva edición de la liga más importante y los equipos se preparan. Un amistoso de pretemporada. Desde Atlanta, Estados Unidos. En vivo.



SOMOS BICAMPEONES DE AMÉRICA Y OLÉ TE TRAE UNA REVISTA DE COLECCIÓN



El partido a partido hasta la consagración. El liderazgo de Scaloni. La magia de Leo. Dibu, el gigante. El adiós al Fideo. La intimidad de los festejos. El fenómeno de los hinchas. Y mucho más. Una edición para guardar toda la vida.

YA ESTÁ EN TU KIOSCO A \$8000

Olé

# Spot

### Streaming



En pantalla. La historia se narra en 23 capítulos de 45 minutos: Pedro está de regreso en Colombia y, entre otras cosas, deberá reconciliarse con su hijo. Fotos: DISNEY+ Y CARACOLTV



i veinte años no es nada, a juzgar por la imagen tampoco lo es para Miguel Varoni (Miguel Américo Belloto Gutiérrez en su documento) y su alter ego Pedro, el escamoso, que vuelve "más escamoso que nunca" en la secuela de la telenovela colombiana que dio la vuelta al mundo y se estrenó ayer en Disney+ en Latinoamérica y Caracol Televisión.

A simple vista Miguel Varoni, actor, productor y director argentino-colombiano, a los 59 años, está igual que entre 2001 y 2003 cuando era furor en su papel del mujeriego que no era lindo ni millonario, y aquí se vio por Telefe.

Aunque de lejos puede confundirnos quién es quién ya que su cabello es otra vez negro y largo a la nuca al estilo Pedro (hasta no hace mucho Miguel lo lucía canoso y corto y con barba), su look sobrio (sin camisas colorinches) y su voz de locutor lo diferencian del personaje que lo elevó a la categoría de estrella internacional.

Esta charla se produjo horas antes de la final de la Copa América, que ganó Argentina. Miguel, nacido en Buenos Aires pero criado en Colombia, el país donde llegó a los cinco años, no pudo ocultar su ilusión. Amante del fútbol, vio la semifinal con el elenco de Pedro el escamoso, más escamoso que nunca en los estudios de Caracol TV en Bogotá, luego voló a Miami (donde vive actualmente) y mostró a Pedro con la bandera tricolor.

"Me entenderán que en la final voy por Colombia. Desde los cinco años vivo en este país y soy más colombiano que argentino".

### -El fútbol es algo que tienen en común Miguel y Pedro.

-¡Nos fascina!

-Pedro jugó casi profesionalmente y más de una vez se puso la camiseta de la selección, pero con sus características botas de cuero marrón.

-¡Claro! Pedro jugó, y creo que jugó

igual de mal que Miguel Varoni. Ahora obviamente Pedro dice que es Messi, es más si le preguntan podría llegar a decir que él entrenó a Messi, que él conoció a Messi en Barcelona cuando estuvo dando vueltas por España manejando un camión, y le ayudó a mejorar ciertas cosas, por ejemplo, en el tiro libre.

-Sin Pedro, Messi no sería Messi... -¡Claro! (risas)

-¿Además del fútbol, qué otras cosas tienen en común Miguel y este escamoso que se las sabe todas y que se cree "lo mássimo" como dice él?

-Pedro siempre me ha enseñado, es muy especial y muy echado pa'lante, un hombre que cae al sue-



Pedro me regaló la posibilidad de trabajar en los Estados Unidos. Cuando salió la telenovela, tuve un éxito impresionante". lo, pierde todo y renace de las cenizas. Pero es un mentiroso de profesión, muy escamoso y a la vez muy lindo, muy dulce, de energía preciosa y positivo. Hace 23 años, cuando lo hice por primera vez, aprendí mucho y ahora, que lo vuelvo a hacer, sigo aprendiendo. Cada vez que aparece en mi vida lo adoro.

### -¿Vos te caíste tantas veces como Pedro?

-Sí, en mi vida me he encontrado con muchas cosas fuertes, difíciles, pero tengo la suerte de estar casado con Catherine Siachoque, mi vida, mi bastón. Siempre me lleva, me sube, me saca de cualquier cosa. Miguel tiene esa suerte que Pedro no, claro que él no pierde la esperanza de encontrar una mujer como la que tiene Miguel, y está buscándola.

-Catherine es una actriz famosa, se conocieron en 1997 durante la grabación de la telenovela "Las Juanas" y fue amor a primera vista. Igual que le pasó a Pedro con la doctora Paula Dávila (Sandra Reyes) en la primera temporada y ahora en el regreso con la empresaria Fernanda Ríos (Ana María Trujillo).

-Así es, tal cual. Lo que pasa es que ahí Pedro y yo en eso estamos totalmente de acuerdo: creemos en el amor, en el amor eterno, somos muy respetuosos, muy amantes de la mujer, de consentirla, de cuidarla. A mí me crió una mujer, porque mi padre murió cuando yo tenía cuatro meses. Soy realmente muy adorador de las mujeres, y Pedro igual. Creo que los dos somos feministas. Él es un tipo que si lo analizamos es muy femenino, cuando lo hablábamos con Dago (García, guionista y director colombiano) hace 20 años, decíamos "la protagonista de la novela es una Pedra", porque Pedro sufre lo que sufren las mujeres, es demasiado fiel, demasiado entregado, demasiado buen amigo... Y considero que Miguel un poco también. Eso sí, Pedro es mucho más coqueto que yo.

A Pedro Coral Tavera en estas dos décadas le pasó de todo y lo cuenta al comienzo del primer capítulo. Se quedó sin la doctora Paula, dejó a su pequeño hijo Pedrito a cargo de su amigo Pastor Gaitán (Álvaro Bayona) y se marchó a España para probar suerte. Manejó un camión, cocinó en un carguero asiático, tra-

Spot 4



Fuera del personaje. Varoni desarrolló una carrera como productor.

peó pisos en Hollywood, dio clases de baile, fue chofer de limousine y, cuando nadie lo esperaba, regresó deportado- a Bogotá.

Su hijo (Carlos Torres) es un empresario exitoso que no tiene vínculo con él y obligado por las circunstancias debe luchar contra las ambigüedades de este padre ausente y a la vez amoroso, la vergüenza que le provoca su porte estrafalario, más convivir con sus mentiras y con el romance en puerta con Fernanda, la mamá de su novia.

### -Por lo visto Pedro no tuvo tregua, ¿qué pasó en tu vida en todo este tiempo sin él?

-Bueno, un poco más tranquilo (risas). Pedro me regaló la posibilidad de trabajar en los Estados Unidos. Cuando salió la telenovela, tuve un éxito impresionante y comencé a trabajar en Telemundo, primero como actor exclusivo, después como director, creativo y productor ejecutivo, y ahora soy el vicepresidente de producción, donde hago de todo. Telemundo me regaló la posibilidad de cumplir todos mis sueños.

### -Entre tus últimas producciones una de las más importantes fue la adaptación de "100 días para enamorarse", la creación de Sebastián Ortega.

-Sí. Sebitas hizo con Pablo (Culell) esta hermosa serie que allá presentó Telefe y nosotros le cambiamos el título a *Cien días para enamorarnos*. Yo fui el productor ejecutivo y trabajar con Sebas y la gente de Underground ha sido una experiencia preciosa, ellos siguen siendo

parte de Telemundo y cada vez que nos encontramos es una delicia, porque siempre traen a la mesa cosas maravillosas e inteligentes.

### -¿Eso te conecta con tu lado argentino, si es que lo tenés?

-¡Lo tengo! Me encanta la comida argentina, me gustan mucho las milanesas, los alfajores, el dulce de batata, el dulce de membrillo, las empanadas y la humita. Cuando voy a Buenos Aires la paso muy bien, me fascina el fútbol, soy hincha de Boca a morir, y me gusta ir a la Bombonera. Soy muy cercano porque no sólo nací en Argentina, sino que mi papá era argentino, tengo tíos argentinos, primos argentinos... Me encantan Buenos Aires, El Calafate, Ushuaia... Conozco bastante de Argentina.

### -Tu mamá, Teresa Gutiérrez, fue una célebre actriz colombiana y te diste el gusto de trabajar con ella en el primer "Pedro el escamoso".

-Sí. Estábamos con Dago García, escritor y productor de Pedro el escamoso 1 y 2, y le dije: "Hombre yo nunca he podido trabajar con mi mamá y quiero hacerlo, sabes". Y armó ese personaje, Pastora García de Gaitán, que era la mamá de Pastor. Ella me odiaba porque pensaba que le estaba haciendo daño a su hijo. Tuvimos escenas muy bonitas, hay una en el carro, ella se me sube y me dice: "Tenga mucho cuidado con mi hijo, no me lo maltrate, porque mi hijo se ilusiona, se enamora". Una escena muy linda con mi mamá, que especialmente me acuerdo aquí hablando contigo de la vivencia de ella sentada a

mi lado (Teresa Gutiérrez murió en 2010).

### -¿Sos actor gracias a su inspiración?

 Siempre la vi actuando. Empecé a actuar desde muy chico y es un poco mi vida. Ahorita estoy dirigiendo la novela Sed de venganza, y la otra vez hablando en el estudio con José Velarde (director de Fotografía) le dije: "La cámara va acá, aquello allá...", como armando la escena. Y Velarde me preguntó: "Oiga, Varoni, ¿usted desde hace cuánto que está en un estudio?". Y le contesté: "¡Toda la vida! Yo no he hecho otra cosa que estar en los estudios, con la televisión en vivo, cuando se grababa en cinta, cuando las cámaras eran de tubos, con la llegada del color. ¡Todo lo he visto! Ser actor era lo que tenía que ser.

### -Ante el regreso de "Pedro el escamoso, ahora más escamoso que nunca", ¿qué expectativa tenés, sentís los nervios del debut como cuando empezaste a los 12 años?

-Sí, me sigue ocurriendo. Ojalá se diviertan y la disfruten tanto como nosotros disfrutamos haciéndola.

### -En estos 23 episodios se recupera desde el minuto cero el vocabulario de Pedro: "Mompirri" (amigo), "inchi" al final de un nombre, "Su merced"...

-¡Siii! Y además "papito", "mamita", "Pedrinchi" como le digo a mi hijo Pedro Junior que para mi sorpresa es un ejecutivo "mássimo", porque "lo mássimo es mássimo". Cosas que ahí van naciendo y que por supuesto hacen de Pedro un mundo único.

### -Sin olvidar el baile de "El pirulino" que en su momento causó tanta sensación...

-Por supuesto ¡tenía que estar y está!

### -¿Qué sería de Pedro el escamoso sin Miguel Varoni?

-Bueno, no sé (se sonríe). Creo que Miguel sin Pedro y Pedro sin Miguel no funcionan, y es más, te voy a contar una cosa. Dos meses antes de empezar la grabación de Pedro 2, Juan Carlos Villamizar, el productor ejecutivo, me pidió hacer el casting con tres actrices para el papel de Fernanda. En ese momento yo estaba haciendo otras cosas porque faltaba para que volviera Pedro. Me dieron el libreto, lo hojeé y empecé a hacer las escenas con ellas... ¡Y Pedro apareció así, de la nada! (hace chasquido con los dedos). Los tres directores, Villamizar, Vásquez (Juan Carlos), Andrés (Marroquín) se quedaron así (hace el gesto de sorpresa). Después de 20 años de no haberlo hecho nunca más el hombre apareció de la nada. Ahí está la respuesta. Estamos siempre juntos, Pedro está, siempre está ahí con Miguel, y yo estoy con Pedro, siempre estaremos juntos.

# Se estrena lo nuevo de "Cobra Kai"

# Mañana, los primeros cinco capítulos de la temporada final.

En mayo, como parte del Netflix Is A Joke Festival, el gigante del streaming anunció que la sexta y última temporada de Cobra Kai constaría de 15 episodios, y el envío se dividirá en tres bloques de cinco capítulos cada uno.

Los primeros cinco episodios se estrenarán mañana, mientras que el segundo lote de cinco, el 28 de noviembre. Finalmente, los últimos cinco episodios de la serie se verán en 2025 y la fecha exacta se anunciará más adelante.

Según se informó, "esta entrega promete cerrar con broche de oro una narrativa que ha captado la atención de millones de espectadores en todo el mundo".

Lo que veremos se centra en una decisión crucial que deben tomar tanto los senseis como sus discípulos. Luego de la eliminación de Cobra Kai en el torneo All Valley, el grupo está ante un dilema: decidir si quieren participar o no en el Sekai Taikai. Este torneo no es una competición más, sino que es el campeonato de karate más prestigioso y exigente del mundo, donde solo los mejores alcanzan la oportunidad de demostrar su valía.

Todos deben evaluar las implicaciones de competir a nivel internacional y las repercusiones que esto podría tener tanto en sus vidas personales como en su reputación dentro del mundo del karate. Así que la trama avanzará con Daniel LaRusso (Ralph Macchio) y Johnny Lawrence (William Zabka), preparando a sus estudiantes para el torneo Sekai Taikai en Japón.

"Nuestros senseis y estudiantes deben decidir si competirán y cómo competirán en el Sekai Taikai, el campeonato mundial de karate", se escucha en el comienzo del nuevo envío.

Tras superar a Terry Silver (Thomas Ian Griffith) y su dojo en la temporada anterior, la rivalidad se enciende otra vez con la resurrección del dojo Cobra Kai por parte de John Kreese (Martin Kove) y Kim Dae-uen (Alicia Hannah-Kim). El teaser y las imágenes compartidas prometen una intensa batalla final en el mundo del karate.

Ralph Macchio, William Zabka,
Martin Kove y Yuji Okumoto repiten sus papeles de la franquicia
cinematográfica Karate Kiden la
serie. También está protagonizada por Xolo Maridueña, Jacob
Bertrand, Mary Mouser, Tanner
Buchanan, Peyton List, Gianni
DeCenzo, Courtney Henggeler,
Vanessa Rubio, Dallas Dupree
Young, Alicia Hannah-Kim,
Griffin Santopietro y Oona
O'Brien.

"Nuestro consejo es que dejes de pensar en la 6ª temporada como una temporada final y la veas en cambio como 3 minitemporadas distintas", dicen los realizadores. "Cada tanda se escribió conociendo el plan de estreno, por lo que la experiencia se diseñó para ser disfrutada en trozos de 5 episodios. Esperar a que salgan los 15 episodios no mejorará la experiencia de visionado".

La serie fue desarrollada por Josh Heald, Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg, como productores ejecutivos a través de Counterbalance Entertainment. Will Smith, James Lassiter y Caleeb Pinkett son productores ejecutivos de Westbrook Entertainment junto con Susan Ekins en asociación con Sony Pictures Television. Ralph Macchio y William Zabka también son productores ejecutivos. ■

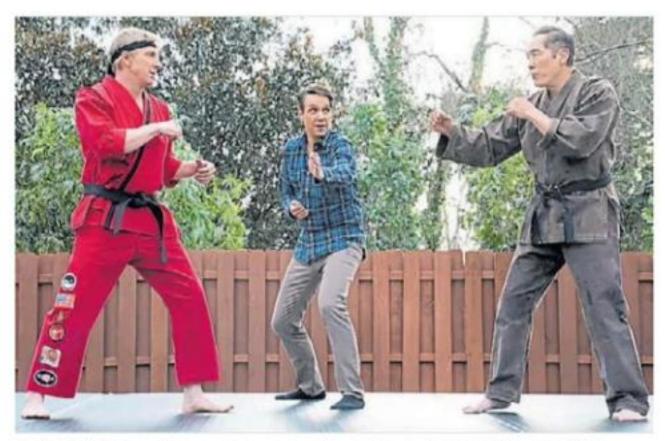

Spin off. La serie que recupera el suceso de la saga "Karate Kid".

Spot CLARIN - MIÉRCOLES 17 DE JULIO DE 2024

### Cultura

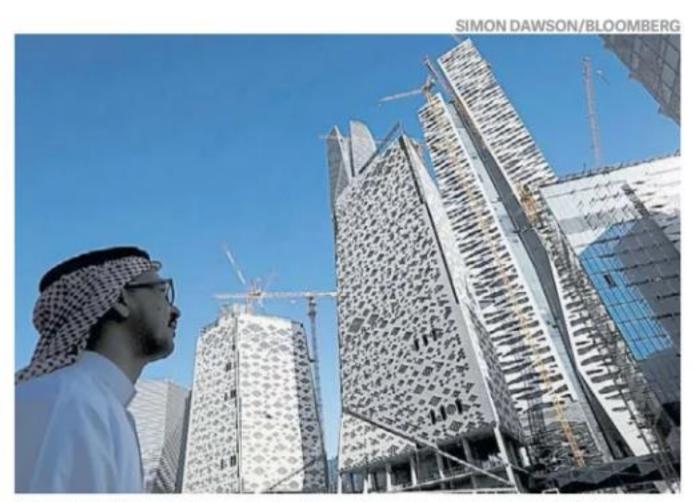





Asesor. Gerard Inzerillo trabaja con el príncipe heredero saudita.

# ¿Riad, la ciudad invitada de la próxima Feria del Libro porteña?

La capital de Arabia Saudita podría ser la urbe protagonista el año que viene en la muestra. Es una posibilidad seria, aunque aún no hay nada firmado.

### Susana Reinoso

seccioncultura@clarin.com

Cuando en septiembre próximo la Fundación El Libro anuncie las novedades de la edición de la Feria Internacional del Libro 2025, Riad, capital de Arabia Saudita, podría ser la ciudad invitada de honor. Tres fuentes confirmaron a Clarín esta posibilidad. Aún no se ha firmado el convenio, pero las conversaciones se encuentran muy avanzadas y los sauditas han mostrado una gran disposición de participar.

Por parte de la Fundación El Libro, su presidente, Alejandro Vaccaro, no lo niega ni lo confirma. Dice que Riad, como otras ciudades, está en la lista de posibles candidatas a ciudad invitada de honor 2025. Ezequiel Martínez, director de la Feria del Libro, niega que haya nada firmado todavía.

Las tres fuentes del exterior confirman que los sauditas ya aceptaron la oferta de la Fundación y la Feria. La oferta no es solo venir a Buenos Aires. La ciudad invitada debe estar dispuesta a desembolsar una suma de dinero considerable, costear pasajes y estadías de una nutrida delegación de escritores, traducir libros al español en tiempo récord, y antes de todo ello, seleccionar una representación diversa, incluidos los autores cuyas obras han estado prohibidas durante años.

La Argentina, en medio de su recesión, hoy es destino caro para las visitas internacionales. Es cierto que, si "las fuerzas del cielo" así lo quieren, la economía puede mejo-

### TRES NOVELAS RECOMENDADAS

### Para acercarse a la literatura saudita

Tres novelas saudíes recomendadas por el medio especializado The Markaz Review, que antes estaban vedadas en Arabia Saudita y hoy son admitidas. Por ahora, sólo fueron traducidas al inglés.

 Throwing Sparks (Lanzando chispas, o Tarmi bi Sharar en árabe), de Abdo Khal. Ganó el Premio Internacional de Narrativa Árabe (IPAF) 2010 y su autor ha sido calificado de "pilar de la literatura árabe". Gira en torno a la sodomía, la corrupción, la vergüenza y la injusticia en Arabia Saudita.

rar de acá a abril próximo, pero un viaje de estas características se prepara con mucha antelación. Y hoy, en el invierno 2024, la Argentina es más caro que otros destinos internacionales para el turismo.

En su visita de junio último, el desarrollador norteamericano y asesor de la realeza saudita Gerard "Jerry" Inzerillo dijo a Clarín que su viaje a Buenos Aires tenía que ver con "establecer lazos: el príncipe heredero de Arabia Saudita tiene el objetivo de construir un polo urbanístico con eje en las artes y el conocimiento". Qué mejor que empezar por la Argentina, donde las inversiones faltan y la cultura, las artes y la literatura componen un puente amable de acercamiento entre los pueblos.

 Cities of Salt (Ciudades de sal), de Abdelrahman Munif (1984). Prohibida por años, es una mirada mordaz a la hipocresía árabe y estadounidense tras el descubrimiento de petróleo en una comunidad pobre de un oasis.

 Adama (1998), de Turki al-Hamad. Ambientada a fines de los '60 y principios de los '70, es una historia de madurez que explora temas como la sexualidad, los movimientos políticos clandestinos, la verdad científica, el racionalismo y la libertad religiosa.

nada se conoce en español. Cada tanto llega alguna noticia que nos despierta curiosidad, pero -como dicen los adolescentes- digamos todo: Arabia Saudita no es un país que se caracterice por la defensa de los derechos humanos ni por la igualdad de género. Sin embargo, su actual gobierno está decidido a hacer de Riad la capital cultural de Medio Oriente sustentado en el libro, la literatura y el arte.

Emiratos Arabes le ha sacado ya alguna ventaja con sus ferias librescas, tanto para adultos como para niños y jóvenes, pero sin duda una apertura de Arabia Saudita en este sentido ayudaría mucho a un país cuyo acuerdo de entendimiento con Israel -sin precedentes- se frustró con el ataque terrorista de De la literatura saudita, poco y Hamas el 7 de octubre pasado.

Ser ciudad invitada le permitiría a Riad incrementar su comunicación con Occidente. Como dice uno de sus autores más conocidos, Mohammed Hasan Alwan, ganador del Premio Internacional de Ficción Arabe (IPAF) en 2017,, "es más beneficioso convertir en invitado de honor a un país (o ciudad) muy diferente a nosotros en lugar de otros cultural y políticamente similares".

Alwan se alzó con el IPAF -considerado el Booker de las letras árabes-, con su novela Mut saguir ("Una muerte pequeña"). Es el tercer autor saudí que gana este galardón desde que se instituyó en 2008. En la última década, una nueva generación de escritores sauditas está reclamando una voz propia y rompiendo tabúes en un país donde censura política y rigorismo religioso se dan la mano.

Su ficción habla de la gran figura andaluza del sufismo, Ibn Arabi, desde su nacimiento en Al Andalus hasta su muerte en Damasco. El libro retrata los viajes de Ibn Arabi de Andalucía a Azerbaiyán, a través de Marruecos, Egipto, Hiyaz (hoy Arabia Saudí), Siria, Irak y Turquía, según los extractos.

En el ambiente histórico de su novela, lectores hispanohablantes reconocen el universo del Poema del Mío Cid, sobre todo la versión novelística del escritor chileno Vicente Huidobro. Quizá la proeza de Alwan esté en lograr una conexión entre dos épocas tan distintas como el Medievo y el presente, y los mundos de Oriente y Occidente.

En una entrevista con la revista literaria internacional Words la globalización cultural.

without borders ("Palabras sin fronteras"), el escritor saudita contó que su elección de escribir novelas históricas "no tiene nada que ver con la censura". Y explicó: "He tenido problemas con los censores desde mi primera novela. No fue hasta hace unos años que mis novelas estuvieron disponibles en Arabia Saudita como resultado de una marcha general hacia la apertura y la libertad. De hecho, pertenecer a una cultura que está muy apegada ideológicamente a su historia hace que escribir sobre el pasado sea más difícil".

Y agregó que "no se gana nada con prohibir que un país sea invitado de honor a un evento literario. Al hacerlo, estamos reduciendo a las naciones a su estado político actual, ignorando sus culturas, historias, artes y gente. Ser invitado de honor significa arrojar más luz sobre el país, ayudarlo a comunicarse y ayudar a otros a comprenderlo".

En la Feria Internacional del Libro de Riad de 2021 se exhibieron por primera vez libros que eran considerados controversiales o prohibidos desde hacía tiempo. Por ejemplo, obras sobre sufismo y ateísmo, así como autores clásicos -como Dostoievski y Orwell (1984)-, lo que corrobora la idea de que "los libros se encuentran en el centro de la campaña de reformas" del reino de Arabia Saudita. En 2014, las autoridades habían confiscado más de diez mil ejemplares de 420 títulos.

Según Alwan el proyecto del país es "elevar el estatus del reino como centro literario y cultural tanto en la región como a escala internacional". El camino por recorrer no es corto. Falta aún reformar prohibiciones sobre una larga lista de libros y autores.

Como el asesor del príncipe heredero saudita, Gerard Inzerillo, le dijo a Clarín, el principal objetivo del empeño cultural del reino árabe es "mejorar la imagen internacional del país".

Inzerillo resalta los cambios que Arabia Saudita está realizando y en ellos se enmarca el esfuerzo de occidentalización de la vida urbana, en la que el consumo de cultura se traduce en vitalidad y modernización. De hecho, sigue vigente la presencia en Riad de un capítulo de Bienalsur, organizada por la Universidad Tres de Febrero, en dos ediciones consecutivas.

La propuesta de Arabia Saudita es la que ya aplican con éxito los Emiratos Árabes Unidos, que en apenas una década han orquestado una Bienal internacional, una Feria del Libro y la licencia del Museo del Louvre dentro de una obra arquitectónica de autor.

Si Riad finalmente firmara el convenio con la Feria del Libro les sacaría una ventaja sus vecinos emiratíes. Salir de las fronteras de un país siempre es un paso hacia Spot 49

### Música

# El pianista ruso Daniil Trifonov dejó sin aliento al Teatro Colón

El gran músico dio su primera presentación en el país. Su técnica parece fuera de toda escala humana, animada por un alma intensa y poética.

### Crítica

....

Excelente

Programa: Jean-Philippe Rameau Suite en La menor, RCT 5; Mozart Sonata No. 12 en Fa mayor, K. 332; Rachmaninoff Variaciones sobre un tema de Corelli, Op. 42; Beethoven Sonata No. 29 en si bemol mayor.

### Laura Novoa

Especial para Clarín

Si pudiera medirse la intensidad del concierto del pianista ruso Daniil Trifonov en la sala del Teatro Colón, habría que acudir a una escala astronómica. En su estreno en el país, Trifonov dejó sin aliento al público que colmó la sala del teatro para escucharlo. Aunque su técnica parece fuera de toda escala humana, está siempre al servicio, o como soporte, de una sensibilidad profundamente humana.

En la literatura, el concepto del "alma rusa" se exploró como un intento de explicar la convivencia en la cultura de los contrarios más sensibles con lo más inconmovible, los



Eje. El programa planteó la evolución del piano a través de la historia.

excesos, la brusquedad, la nostalgia, la aspereza y la dulzura, las lágrimas y los silencios. Trifonov forjo su temperamento en esa tradición y alcanzó un equilibrio ideal entre una precisión prodigiosa y una musicalidad poética. En su conexión personalísima con las obras y su nivel de apropiación no hay una sola nota donde el músico no se entregue de cuerpo y alma.

En el eje del atractivo programa

se planteó la evolución del piano a través de la historia, como los cambios y capacidades técnicas del instrumento fueron aprovechados por los compositores proyectándose en diversas expresiones idiomáticas. La noche abrió con la Suite en la menor de Rameau. Tifonov salió al escenario, se sentó al piano sin vueltas y sin mirar al público comenzó con la Allemande, la primera del conjunto de siete partes

de la Suite escrita para clave, cuando el piano todavía no existía.

El trabajo de orfebrería con los adornos -mordentes y trinos-tanto en la Allemande como en la vivaz Courante, nunca eclipsaron la línea melódica. La exaltación de las voces internas generó diferentes planos y se creó un efecto polifónico precioso. Después de la elegante Sarabande, las tres piezas de carácter -Les trios mains, Fanfarinette y La Triomphante- se sucedieron con un tremendo impulso.

La Gavotte y las seis variaciones se desenvolvieron en un crescendo cada vez más virtuoso hasta llegar a un clímax conmovedor. Una poética del movimiento le dio a las danzas y piezas de carácter de principios del siglo XVIII que integran la Suite una continuidad orgánica.

El enfoque de la Sonata Nº12 K. 332 de Mozart fue tan singular como magnifico. La expansión del horizonte de comprensión de la obra entregó momentos epifánicos, sobre una sonoridad inédita se desarrolló la narrativa de la obra.

La espontaneidad en el Allegro inicial, la manera de marcar los bajos y el impulso rítmico le dio al movimiento una efervescencia inusitada. La sonoridad del Adagio transcurrió al límite de lo decible. La línea melódica se escuchó tan delicada que difícilmente se podría imaginar la existencia de una sonoridad semejante, de una transparencia fuera de todo estándar, como si Trifonov se retroalimentara de la milagrosa acústica del teatro que le iba devolviendo algo de sus pequeños milagros sonoros.

En las Variaciones sobre un tema de Corelli, Op. 42 de Rachmaninov apareció la sonoridad del piano orquestal que la imaginación expansiva de Trifonov llevó, una vez más, al límite de lo posible. Una cuidada ingeniería sonora mantuvo la integridad estructural del conjunto de 20 variaciones, pasó por una variedad de tonos-colores y efectos masivos, rangos dinámicos amplísimos, y un trazo potente pero nunca agresivo, con un peso emocional inquietante.

El movimiento final fue electrizante: Trifonov hizo sonar el contrapunto enredado de Beethoven como corrientes caudalosas de agua. La inspiración beethoveniana tuvo una coherencia emocional pocas veces escuchada. El pianista ruso toca con tal grado de inmediatez que pertenece a los poquísimos pianistas que pueden crear la ilusión de borrar toda mediación entre la música y nosotros.

Los aplausos y **ovaciones es- truendosas** hicieron que Trifonov volviera cinco veces al escenario y cada vez ofreciera un bis: Valse de Santo Domingo de Bullumba Landestoy, Milonga de Ginastera, Tango de Daniil Trifonov, Estudio en zamba de Bullumba Landestoy y cerró con el Andante de la Sonata Nº3 de Scriabin. ■

### Telones y pantallas

Confirmó que su programa no saldrá más al aire

### Tras el fuerte anuncio de Fantino, "Tronco" habló del exabrupto

Después de que Alejandro Fantino hiciera referencia al aberrante chiste que pasaron al aire el viernes por la noche en Neura, Sergio "Tronco" Figliuolo rompió el silencio y confirmó que su programa no saldrá más al aire.

Todo comenzó el viernes por la noche, cuando en el ciclo Neura Delayed Knight, reprodujeron en vivo el audio que había enviado un oyente con un comentario repugnante en el que banalizaba la pedofilia y el cáncer infantil.

Durante el fin de semana, en X (ex Twitter) se multiplicaron comentarios en repudio a este tipo de humor y Alejandro Fantino finalmente habló sobre el tema en su programa del pasado lunes.

En el ciclo que conduce, Fantino aseguró: "El programa no sale más al aire, Tronco les comunica-



Tronco. O Sergio Figliuolo.

rá qué va a hacer con su vida". Por su parte, al ser consultado por **Clarín** sobre lo ocurrido el pasado viernes, Tronco se mostró compungido: "Soy un boludo que no tuve una reacción inmediata ante lo que pasó, me descolocó completamente y estoy muy enojado conmigo, posta me quiero morir".

Respecto a lo que se vio al aire, Sergio explicó este medio: "Tomo lo que dijo ayer Alejandro, no puede salir eso al aire, cuando bajo y me agarro la cabeza y me muerdo el labio es por lo que pasó y se ve claramente. Yo pensé: 'Lo corta y lo saca', pero no, lo dejó entero".

Al ser consultado sobre su continuidad, Figliuolo adelantó: "Fantino no puede echarme porque soy uno de los dueños con el 25%, voy a seguir ahí, pero mi programa ya no lo voy a hacer más".

"Era un programa que llevaba gente que no tenía lugar en ningún medio, músicos, magos, bandas, artistas, etc., siempre busqué darle dos o tres horas a los artistas que nadie les da pelota", se lamentó por el levantamiento del ciclo.

Si bien Tronco no tendrá más Neura Delayed Knight en Neura, adelantó que está armando unos "mini documentales sobre diversos temas" que sí saldrán por ese canal de stream.

"El primero se llama 'Viejos' y son cuatro historias de jubilados, un inmigrante que vino con 12 años al país y trabajó toda su vida; una señora a quien la familia la abandonó; y un señor que era millonario tuvo una enfermedad y quedó con secuelas graves y sus allegados lo dejaron en la calle, etc. Ya hace un tiempo los estoy armando, la idea era sacar uno por semana desde mediados de agosto hasta fin de año", detalló.

Luego de hacerse eco del fuerte repudio respecto al desafortunado audio que salió al aire en el canal de stream que encabeza, el pasado lunes el periodista recogió el guante y fue contundente. "No tengo ningún tipo de injerencia sobre ese contenido que Tronco lleva adelante con su equipo. Yo tengo responsabilidad sobre lo que pasa acá, en Multiverso", aclaró el conductor.

Y siguió: "Yo estaba en mi casa el viernes y me enteré el sábado de lo que había ocurrido. Como me sentí difamado por un montón de gente, voy a tomar acciones legales contra todos aquellos que han manchado mi buen nombre y honor, cuando yo no tuve absolutamente nada que ver con este hecho aberrante, repudiable y asqueroso". Y respecto al miembro de la producción que decidió que ese audio saliera al aire, Fantino adelantó: "La persona que no chequeó debidamente lo que puede o no (salir al aire), porque es una cosa aberrante, no pertenece más a esta empresa". "Y les pido disculpas como uno de los accionistas, minoritario, de este lugar", cerró.■

Spot Spot

### Música

# Billie Holiday y "Strange Fruit", un himno contra el racismo

Se cumplen 65 años de la muerte de una de las más grandes cantoras de jazz. Esa canción provocó que las autoridades la persiguieran hasta su muerte.

### César Pradines

Especial para Clarín

Hoy se cumplen 65 años de la muerte de Billie Holiday, una artista que le puso voz a la tragedia del racismo. Su maravillosa interpretación de Strange Fruit generó que la persiguieran hasta su muerte en un hospital. Falleció el 17 de julio de 1959, esposada a su cama. Padecía una neumonía generada por la cirrosis. Tenía 44 años.

Fue una mujer de coraje inmersa en un contexto de machismo racista que terminó por quebrar su espíritu. Con el paso de los años, su voz fue perdiendo plenitud pero ganando en dramatismo; su color emocional quedó expresado en cada una de sus interpretaciones, fuesen baladas, blues o swing.

Strange Fruit fue escrita por el maestro de escuela Abel Meeropol, miembro del Partido Comunista de los Estados Unidos, que la firmó como Lewis Allan. Está inspirada en el linchamiento de dos jóvenes negros, Thomas Shipp y Abram Smith, por una turba, en Marion, Indiana, en 1930. Nació como un poema llamado Cosecha amarga, editado en 1937, en The New York Teacher, y se convirtió en la primera declaración del Movimiento por los Derechos Civiles.

Su letra dice: "Los árboles del sur dan frutos extraños. Sangre en las hojas y sangre en la raíz. Cuerpos negros balanceándose en la brisa del sur. Extraña fruta colgando de los álamos. Escena pastoral del galante sur. Los ojos abultados y la boca retorcida. Aroma de magnolias,



La dama de la gardenia. Así la llamaban por la flor que usaba en sus presentaciones. Brilló en los '40 y los '50.

dulce y fresco. Entonces el repentino olor a carne quemada. Aquí hay fruta para que los cuervos arranquen. Para que la lluvia los moje, para que el viento los mueva. Para que el sol los pudra, para que los árboles los dejen caer. Aquí hay una cosecha extraña y amarga". La revista Time la eligió como la mejor canción del siglo XX.

Holiday cantó por primera vez esta composición en febrero de 1939 en el Café Society Uptown de Manhattan. Era el primer club de jazz integrado (es decir, que iban blancos y negros) y lo dirigía Barney Josephson, quien le habría sugerido que la interpretara.

La artista intuyó que cantarla le traería represalias. La interpretaba al final de cada show: el club hacía un tratamiento teatral del tema, con un camarero que pedía silencio y luces atenuadas. Cuando Holiday comenzaba a cantar, un foco se encendía y sólo iluminaba su rostro. En el final, con la última nota, las luces se apagaban por completo; al encenderse, la cantante ya no estaba en el escenario.

En abril de ese año, Holiday llevó a Columbia la propuesta de grabar Strange Fruit, pero fue rechazada de plano. Sólo el sello Commodore aceptó hacerlo y aunque no tuvo difusión, se vendió muy bien. Según la discográfica, ese éxito fue gracias a la cara B del disco, Fine and Mellow, éxito en las fonolas de Nueva York y Chicago. Strange Fruit fue parte del repertorio de Holiday durante 20 años y resultó su disco más vendido. Lo volvió a grabar a comienzos de los años '50, para el sello Verve.

Barry Anslinger, jefe de la Oficina Federal de Narcóticos, racista confeso, primero amenazó a Holiday para que sacara de su repertorio la canción y luego comenzó a perseguirla por el lado más frágil de la artista, su consumo de drogas.

Fue él quien ordenó esposarla a la cama en el Hospital Metropolitano de Nueva York después de que allanaran nuevamente su departamento y "encontraran" heroína. Los graves problemas de Holiday con la ley comenzaron durante su punto más alto en popularidad. El 16 de mayo de 1947 fue arrestada por posesión de marihuana y heroína. Once días después y sin abogado, se declaró culpable y pidió que la ingresaran en un hospital, ya que estaba en pleno proceso de abstinencia, deshidratada y sin poder retener nada en el estómago.

El fiscal pidió que, como era una figura popular, se tuviese en consideración su problema de salud. Sin embargo, el juez la mandó a una prisión federal en Virginia. Por la condena, ella perdió su carnet de trabajo para presentarse en clubes que vendieran alcohol y nunca se lo restituyeron. Desde ese momento desarrolló su carrera en teatros.

Holiday salió anticipadamente de la cárcel el 16 de marzo de 1948 por buena conducta y trató de enderezar su carrera. Estaba limpia y sabía que la Oficina de Narcóticos estaba atenta a sus movimientos. El 22 de enero de 1949 la arrestaron en San Francisco, otra vez por posesión de drogas.

En su autobiografía, Holiday contó que empezó a usar drogas fuertes tras casarse en 1941 con el trombonista Jimmy Monroe, que la inició en la heroína. Luego se involu-

### La revista "Time" la eligió como la mejor canción del siglo XX.

cró con el trompetista Joe Guy, traficante de drogas y golpeador, con quien estuvo hasta 1957.

Sus malas elecciones amorosas siguieron: se unió al estafador Louis McKay, que se llevó el dinero que le quedaba. Es que sólo entre 1944 y 1947, había llegado a ganar 250.000 dólares, una verdadera fortuna para entonces, gracias a éxitos como God Bless The Child, Lover Man, That Ole Devil Called Love, Don't Explain, What Is A Thing Called Love? o You Better Go Now.

Sus adicciones y sus relaciones turbulentas provocaron un deterioro rápido de su salud. A principios de 1959 le diagnosticaron cirrosis hepática. Trató de dejar de beber, pero no lo consiguió. ■

### Horóscopo

### ARIES

El pedido de disculpas es una señal para mejorar sus relaciones. Acciones que marcan un nuevo estilo en el trabajo cotidiano.

### **TAURO**

Es necesario que exponga sus ideas para generar las iniciativas. Criterios propios dan sustento al trabajo que realiza a diario.

### **GÉMINIS**

Demora la concreción de planes y les da mayor seguridad a los hechos. Avanza en un objetivo que está a su nivel, sea el ejecutor.

### CÁNCER

Propuestas coincidentes entre socios. Su capacidad de trabajo estimula a otros, analice la información antes de aprobarla.

### **LEO**

Deja algunos comentarios de lado y vuelve a tomar la dirección de sus proyectos. Abre camino a un espacio de creatividad y acción.

### VIRGO

Define sus elecciones con la observación de la realidad. Tendencias opuestas buscan una síntesis para pensar.

### LIBRA

Pone en palabras deseos para encontrar perspectivas. Permítase un compromiso nuevo y comparta sus proyectos con colegas.

### **ESCORPIO**

Un cambio de actitud será bienvenido, revive las ilusiones. La libertad para expresarse en todas las áreas estimula sus ideas.

### SAGITARIO

Evite las interferencias en el diálogo y avance con ideales más firmes. Opción que supera un dilema, asume la responsabilidad.

### CAPRICORNIO

Suma ideas en un tiempo nuevo que dará definiciones. Capacidad para poner en marcha propuestas que estimulan su creatividad.

### ACUARIO

Rumbo adecuado para concretar consignas y descubrir nuevos horizontes. Cambia el estilo y avanza con premura en sus planes.

### PISCIS

Busque el equilibrio entre su necesidad y el interés ajeno. Incorpora estrategias para definir un plan de trabajo conveniente.







# TRANSMITE EN VIVO

DESDE EL **JUEVES 18** AL **DOMINGO 28**DE JULIO A PARTIR DE LAS 13hs
HASTA LAS 21hs.

SÁBADO Y DOMINGO DESDE LAS 10am

### **LUNES A VIERNES:**

ENCENDIDOS EN LA TARDE (13HS A 16HS) · MARIA ISABEL SANCHEZ
DIEGO A LA TARDE (16HS A 19HS) · DIEGO LEUCO
VOLVIENDO A CASA (19HS A 21HS) · TATO YOUNG

### SÁBADOS:

PENSÁNDOLO BIEN (10HS A 13HS) - JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ
POLINO AUTÉNTICO (13HS A 14HS) - MARCELO POLINO
LA PREVIA (14HS A 18HS) - GABRIEL ANELLO
NI SE TE OCURRA CONTARLO (18HS A 21HS) - MARCELA LABARCA

### DOMINGOS:

LE DOY MI PALABRA (10HS A 13HS) · ALFREDO LEUCO VIVAMOS LA VIDA (13HS A 16HS) · JUAN CARLOS DEL MISSIER LA PREVIA (16HS A 18HS) · GABRIEL ANELLO NI SE TE OCURRA CONTARLO (18HS A 21HS) · MARCELA LABARCA





# Clasificados







### **INMUEBLES**

| CABALLITO     |  |
|---------------|--|
| FLORES        |  |
| P. CENTENARIO |  |
| P. CHACABUCO  |  |
|               |  |



VENTA

DEPARTAMENTOS

FLORES 1amb u\$s 80.000 Ambte dividido en dos, 42m2 con patio y cochera fija Buen edificio 2 ascensores J.Marti a mts Directorio 4433-1601 wasap 11.5850.1333

FLORES 1amb u\$s 65.000 Ambte equipad divisible en dos c/balcón A estrenar s/Directorio 2965 Muy buenas terminac. 38m2 Bjas expens. Wasap 11.5850.1333

**SEGUÍ BUSCANDO TUS AVISOS EN** 

clasificados.clarin.com

Seguí buscando tu propiedad en clasificados.clarin.com

DEPTOS G 1 ALQ.OF ) G ZONA BARRACAS **BOCA** CONSTITUCIÓN MONSERRAT P.LEZAMA P. PATRICIOS POMPEYA SAN CRISTÓBAL SANTELMO



**OFRECIDO** ZG **ALQUILER** DEPARTAMENTOS

MONTSERRAT 2amb Av Independencia/Pasco 360M 1161275581

Seguí buscando tu propiedad en clasificados.clarin.com

NEGOCIOSYFONDOS DECOMERCIO

**VENTA** 

GERIATRICO TRANSFERENCIA FON-DO DE COMERCIO: De acuerdo con lo previsto según ley vigente LAURA GRACIELA ALASTUEY, DNI:-17.363.309, co domicilio en Altolaguirre 3375 caba, donde se efectuaran los reclamos de ley, avisa que vende transfiere y cede a DA-RIO OMAR JAIDA, DNI:24.083.910, domicilio en Pasaje Arrotea caba, el fondo de comercio de SAGRADA FAMILIA establecimiento geriátrico de alta permanencia, cito en la calle MASA 1210

Seguí buscando tu propiedad en clasificados.clarin.com



**AUTOMOTOR** 

**AUTOMOTORES** 

**NACIONALES** 

**VENTA** 

HONDA

15 VENTA AUTOMOTORES **AUTOMOVILES EIMPORTADOS** 

> Servicio Técnico

11 26532903 (0230) 4668866

ADMINISTRACION 24 PEDIDO



Concesionario Oficial

**EMPLEOS** 

**R24 EMPLEADOS** 

**PEDIDO** 

ADMINISTRATIVA 35-55añ Full-time Horario 9-18,30h sáb medio día Resida en R.Mejia y alred Buena presenc, predispos para el trabajo Enviar CV a: busq19@gmail.com

CADETE tareas generales local War-nes-CV a: hecalora@gmail.com

CAJERA Encarg/Camarera Gastronomia CV a: cvs.zidane@gmail.com

PERSONAL admi Masc c/ manejo de office conoc en diseño gráfico, buena presencia resi prefer en caba remuneración ofrecida \$800.000 enviar cv a Facebook@basilio.org.ar

Subí tu currículum a www.empleos.clarin.com

**R26** 

EMPLEADOS, **VENDEDORES** 

**PEDIDO** 

VENDEDOR mostrador c-exp agua y gas z/Norte CV al: 155375-0112

Subí tu currículum a www.empleos.clarin.com 15 VENTA

VW Suran 15 1.6 MSI 1ºmano . excel estado 11-3520-8507

Seguí buscando tu auto en clasificados.clarin.com

con turnos

www.hondapilar.com.ar

SERVICIOS 34 PEDIDO

PERSONAL AUXILIAR **DE CASAS Y OTROS PEDIDO** 

MUCAMA con cama para casa de

flia, en Capital. Hay otras mucamas. Sueldo en blanco: \$420.000. Presentarse del Martes 16 al Vier nes 19, en Castex 3275 (Palermo), 9-12 hs o 16-19 hs

Subí tu currículum a www.empleos.clarin.com

**R36** 

CHOFERES, PERSONAL DE TRANSPORTE, AUTOS YABASTECIMIENTO

**PEDIDO** 

CHOFER taxi viva Cap 1559956901

CHOFER 000 Taxi a cargo c/radio Corsa Voyague Spin 11.6403-3783

SERVICIOS 36 PEDIDO

CHOFER Taxi a cargo Duster viva z.Villa Urquiza o alred 1144123850

CHOFER varón o mujer, con auto (excluyente), para casa de flia, en Capital. Presentarse del Martes 16 al Viemes 19, en Castex 3275 (Palermo), 9-12 hs o 16-19 hs

**OCUPACIONES VARIAS** 

PEDIDO

AYUDANTE Cocina y Bachero. Pres. c/CV 9 a 18hs Av Corrientes 4690

BACHERO y Cafet exp Rivaday 6701

CARNICERO /A y/o AYUDANTE de Camicería zona Vicente López / Martinez Mensajes 11-3544-9139

CARNICERO con experiencia zona Ituzaingó. 11-3076-0914

EMPLEADA Mostrador de Panaderia Av. Rivadavia 2035 CABA

EMPLEADO cargaydesc p/dist vinos h27añ c-exp y ref z/Barracas Env cv a: vinosyalimentos@yahoo.com.ar

LAQUEADOR exp wpp II67099419

MARMOLERO oficial de banço c/experiencia, zona sur. 11-6864-8306

PANADERO MAESTRO c/Referencia Adolfo Alsina 5205 V.Martelli Envia a:cvpanificacion@outlook.com

PASTELERO p/Panad. en Palermo Exp. compr. 25 a 49 años. p/turno mañana. 6 a 14hs. Tel: 4776-6969

PERSONAL p/at.mostrador y cocina loc.empanadas z/San Telmo CABA. CV a: mrcooksantelmo@gmail.com

PERSONAL Segurid c-traje. A-Sexos p-Boliches CABA c-exp Estruct fisica grande SOLO X WS 11-3674-4778

REPOSITORES c/experienc p/Super en Palermo CABA 11-6988-8888

SANDWICHERO con experiencia excluyente zona Boedo 1156389528

SERVICIOS 37 PEDIDO

TAPICERO 1126419993

VIGILADORES Masculinos, de 24 a 55 años, incorporación inmediata. pago por banco. Zonas de trabajo: Tortuguitas, Escobar, Don Torcuato, Pilar con o sin analitico. CABA con analitico excluyente. Presentarse de lunes a viernes 9.30hs excepto feriados. Ecuador 380 Balvanera o Rep. de Israel 3748 Villa Lynch. 11-3632-1320. Enviar cvsvigilancia@gmail.com

Subí tu currículum a www.empleos.clarin.com



SERVICIOS

CONSTRUCCIÓN YMANTENIMIENTO

*iENCONTRÁ* EL CRÉDITO, PRÉSTAMO, O HIPOTECA **QUE BUSCÁS!** 

**RUBRO 14** 







### Cómo publicar en Clarín Clasificados

### RECEPTORÍAS

Para publicar acercate a cualquier receptoría de nuestra red. Consultá el listado en el interior del suplemento o en nuestro sitio.

Medios de pago: Efectivo o Tarjeta de crédito

### CALL CENTER (interior)

Lunes a viernes de 10 a 17 hs. Comunicate para publicar desde el interior del país.

### Medios de pago:

Tarjeta de crédito o transferencia bancaria

0810.222.8476

### **RECEPTORÍA VIRTUAL**

Registrate y publicá tu aviso lineal las 24 hs. en todos los rubros (excepto Legales)

Medios de pago: Sólo Tarjeta de crédito

www.receptoriaonline.clarin.com

www.clasificados.clarin.com/receptorias

LEGALES 44 OFREC.

R44 PROFESIONALESY EMPLEADOS VARIOS

**LEGALES** 

ABOGADA divor-suces II31519507

R47 SALUDYBELLEZA

SALUD

MASAJISTA Relajantes Villa Crespo \*\*\* 10 a 20hs 4854-9280 \*\*\*

CUIDADO DE PERSONAS

MESOTERAPIA \*\*\* 11-3645-9881

SEÑORA Eda 32añ 11-6115-8466

**SEÑORA** Abril 1122989482

0

SEGUÍ BUSCANDO TUS AVISOS EN

clasificados.clarin.com

**R55** 

ASTROLOGÍA Y TAROT, TERAPIAS ALTERNATIVAS

ASTROLOGIA Y TAROT

AMARRE VUDU TODO LO PUEDE Retornos Inmediatos 1164684740

TAROT ayuda en horas II35560052

SALUDOS

58 OFREC.



### CONTACTOS

**R58** 

MENSAJES, SALUDOS, AGRADECIMIENTOS, SOCIALES

### **AGRADECIMIENTOS**

GRACIAS x haberme escuchado, San la Muerte Te quiero mucho K.G.

GRACIAS x haberme escuchado, San la Muerte Te quiero mucho K.G.





### **LEGALES**

**R75** 

CONVOCATORIAS, PAGOS DE DIVIDENDOS, AVISOS AL COMERCIO

### CONVOCATORIAS

TRANSPORTES DON OTTO S.A.Convocase a Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse el día 8 de agosto de 2024 a las 12:-00 hs en primera convocatoria y a las 13 hs. en segunda convocatoria en la sede social de la empresa, a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA.1. Designación de

CONVOCATORIAS 75 OFREC.

dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea.2.- Motivos por las que se convoca a asamblea fuera de término.3,- Consideración de la documentación del artículo 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2024.4. Consideración del Resultado del ejercicio.5. Consi-deración de la gestión del Directorio y sus honoranos.6. Consideración de la gestión del consejo de vigilancia y sus honorarios. Se hace saber que los Sres. Accionistas para poder participar de la asamblea deberán deposítar sus acciones en la sede social de la empresa con no menos de tres días hábiles antes de la celebración de la audiencia, ello conforme art. 238 ley 19.550. EL DIRECTORIO.EDGARDO MAR-TIN.PRESIDENTE

### AVISOS AL COMERCIO

# PARA FINES DETERMINADOS S.A. DE CAPITALIZACION Y AHORRO

Belgrano 1240 - Firmat (2630) Sta. Fe

Informa a sus suscriptores que el sorteo correspondiente al mes de Julio de 2024, se realizará el sábado 27 del corriente mes a las 11:00 hs. por bolillero ante escribano público en el Hotel Howard Johnson, sito en calle Italia 1183 de la ciudad de Rosario-Sta. Fe-.

R76 DIDICIALES

tancia en lo Comercial Nº1, a cargo del Dr. Alberto Alemán, Secretaria Nº2, a cargo del Dr.Fernando Zechner, sito en Av Pte Roque S.Peña 1211 planta baja, hace saber que alli, tramita el proceso colectivo caratulado "Consumidores Damnificados Asociación Civil c/Banco de Formosa S.A s/Ordinario" (Expediente Nº 56.615/08), y que por sentencia dictada el 28/11/2023 por la Sala "A" de la Excma. Camara de Apelaciones del Fuero, se ha

76 OFREC.

**EDICTOS** 

S.A. a cesar para el futuro y a partir de la fecha en que quede firme el pronunciamiento, en el cobro de sumas en concepto de comisión por "riesgo contingente o de sobregiro sin aprobación" cuando el cliente cuenta correntista que detente el carácter de consumidor utilice su acuerdo en descubierto y se exceda de ese acuerdo autorizado por la entidad o cuando gire en descubierto sin tener acuerdo en tal sentido, en la medida en que esa percepción se haya efectuado el mismo dia que se cubrió el sobregiro, o que el cobro de dicha comisión se reitere o que se superponga con el cobro de intereses por ese descubierto. Asimismo, se ha condenado al Banco de Formosa S.A. a devolver a los clientes que detenten el carácter de consumidores, las sumas indebidamente cobradas en concepto de comisión por "riesgo contingente o de sobregiro sin aprobación" en la medida en que su percepción haya sido improcedente de conformidad con los parámetros expuestos desde el 26/11/2005 en adelante. Ello, con más intereses calculados a la tasa activa percibida por el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a treinta días, sobre las cifras que corresponda devolver en cada caso, no capitalizable, y desde la fecha del débito incausado hasta su efectivo pago. Se hace saber que los clientes podrán ejercer su reclamo ante la entidad bancaria dentro de los 120 días de efectuada esta publicación. El presente Edicto deberá publicarse por cinco (5) días en el diario Clarin. Buenos Aires, 27 de Diciembre de 2023.

condenado al Banco de Formosa

EL Director de la Direccion Nacional de Defensa al Consumidor y Arbitraje del Consumo dispone a través de la disposición DI-2020-69-APN-DN DCYAC#MDP:ARTICULO 1º.- Impónese sanción de multa de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (\$
250.000) a la firma CENCOSUD S.A., CUIT Nº 30-59036076-3 (ex JUMBO RETAIL ARGENTINA S.A.), con domicilio constituido en la Avenida Paseo Colón 746, Piso 1º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por infracción al Artículo 7º de la Ley Nº 24.240 por incumplimiento en la oferta del programa "Precios Cuidados".

Fernando Zechner, Secretario

EL Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial FeEDICTOS

76 OFREC.

deral Nº 5, a cargo del Dr. Patricio Maraniello, Secretaria Nº 10 a mi cargo, sito en Libertad 731 piso 10º de Capital Federal, hace saber que la Sra. SIFA AKTER, DNI Nº 95.843.025 de nacionalidad Bengalí y de ocupación Monotribustista, ha iniciado los trámites tendientes a la obtención de la Ciudadanía Argentina. Cualquier persona que tuviere conocimiento de algún acontecimiento que pudiere obstar a dicha concesión, deberá hacer saber su oposición fundada al Juzgado. Publíquese por dos veces. Buenos Aires 17 de agosto de 2022. Entre 17 vale. M. ANDREA SALAMENDY SECRETARIA.

EL Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 2, a cargo del Dr. Fernando Martín Pennacca, Secretaria Nº 3 a cargo del Dr. Rodolfo M. Ramírez, sito en Marcelo T. de Alvear 1840 PB Ane-xo de esta Capital Federal, comunica por cinco días que en autos ca-ratula "LABSXD S.A. s/CONCURSO PREVENTIVO" Nº12406/2024, con fecha 3 de julio de 2024, se decre-tó la apertura en concurso preventivo de LABSXD SA CUIT 33-71558667-9 en la que se designó sindicatura al Estudio Lares, Bernasconi & Asociados con domicilio en Olavarría 1743, piso 1 Depto. E, CABA, Tel. 1143024143 (labsxdsaconcursopreventivo@ gmail.com) ante quien los acreedores deberán presentar las peticiones de verificación y los títulos justificativos de sus créditos hasta el día 25 de septiembre de 2024. Los datos de la cuenta donde deberán los acreedores transferir el arancel verificatorio art 32 LCO: CBU 0720054088000011821786 a nombre de Lares Omar, Alias: EstudioOmarLares, DNI 16.145.236 CUIT 20-16145236-0. El síndico presentará los informes previstos en los arts. 35 y 39 LCQ los días 11.11.2024 y 26.12.2024, respectivamente. La audiencia informativa se celebrará el 4 de agosto de 2025 a las 11.30 horas en la sala de audiencias del tribunal y el período de exclusividad se clausurará el 11 de agosto de 2025. El auto que ordena el presente dice: "Buenos Aires, 3 de julio de 2024...Publiquense edictos por cinco (5) dias, a fin de hacer saber la apertura en concurso por Secretaría en el diario Clarin... Fdo. Dr. Fernando Martín Pennacca. Juez." Buenos Aires, 10 de julio de 2024. Rodolfo M. Ramirez Secretario

# uevas ofertas, todos los dí



EL VALOR DE LA PALABRA.



### **Clarín**grilla

Nº 20.167

En las columnas marcadas se leerá un pensamiento de Lord Chesterfield.

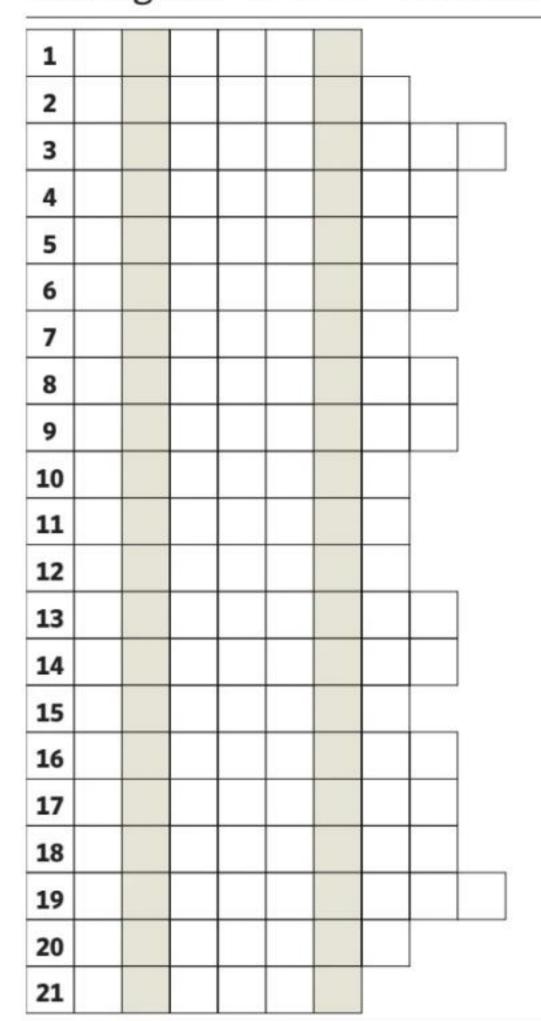

### **Definiciones**

1 ▶ Propio del otoño o relativo a él; 2 ▶ Vehículo automóvil cuyas ruedas se adhieren fuertemente al terreno, y que se emplea para arrastrar arados, remolgues, etc.; 3 ► Columna de las barandillas de balcones, azoteas y escaleras; 4 ▶ Instrumento para atizar la lumbre; 5 ► El que gobierna un rancho; 6 ► Med. Debilidad, decaimiento, falta de fuerzas, astenia; 7 ▶ Papel transparente usado generalmente para envolver objetos y preservarlos de la humedad; 8 ► Adverbio de afirmación cuyo significado es: igualmente, del mismo modo; 9 > Patinar un vehículo desviándose lateralmente de la dirección que llevaba; 10 ► Sándwiches con tres capas de miga de pan; 11 > Estación radiotelegráfica o radiotelefónica de origen; 12 ► Nombre genérico que se da a las aves; 13 ► Hueso plano con el cual se sueldan las siete primeras costillas de cada lado; 14 ⊳ Que tiene o hace mucha espuma; 15 ▶ Plana o página; 16 ► Copioso, abundante; 17 ► Propalar, divulgar; 18 ► Que padece dolor; 19 ► Ciudad de Alemania, famosa por sus treinta manantiales de agua mineral curativa; 20 ► Vencer obstáculos o dificultades; 21 ► Capa de tejido conjuntivo situada debajo de la epidermis y que, con ésta, forma la piel.

### Las palabras se forman con las siguientes sílabas

a - a - a - a - a - ba - bun - ca - ce - che - de - der - di di - dir - do - do - do - dor - e - es - es - fán - fun grán - ja - laus - lla - lo - lo - mi - mia - mis - mis - mo - mo - na - nón - ñal - o - pá - par - pe - ples - pu quis - ra - ran - rar - ri - ri - ro - ros - rra - si - so - so so - su - ter - ti - to - tor - trac - tre - tri - za.

### Sudoku

Nº 6.860

Complete cada tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas verticales y horizontales) llenando los casilleros vacíos con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en ninguna fila vertical ni horizontal, ni en cada cuadrado. Las soluciones, mañana.

| Básico |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|
|        |   |   |   | 5 | 8 |   |   |
|        |   |   |   |   | 9 |   | 2 |
| 2      |   | 3 |   | 8 |   |   |   |
| 5      |   |   |   |   |   |   | 1 |
|        | 7 |   |   |   |   |   |   |
| 9      | 2 | 6 | 7 | 1 |   |   | 5 |
| 7      |   |   |   | 6 | 2 | 1 |   |
|        | 4 |   | 5 |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   | 6 | 3 |

|   |   | 6 |   |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 2 | 1 |   |   | 6 |   |   | 7 | 10 |
|   |   |   | 4 |   | 5 |   |   |    |
|   |   |   | 8 |   |   | 9 |   |    |
|   | 9 |   |   |   |   | 1 |   | 3  |
| 3 |   |   |   |   | 1 | 2 |   | 7  |
|   |   | 4 |   | 2 |   |   | 6 | 9  |
|   | 7 | 1 | 6 | 4 |   |   |   |    |

Autodefinido Defina las palabras siguiendo el sentido que indican las flechas, escribiendo una letra en cada casillero libre.

| FRUTO DEL<br>LIMERO<br>ADVER-<br>SARIO     | <b></b>                                     | RADIAN<br>VIAJASE<br>EN AVIÓN            | <b></b>                                |                                     |                             | <b>↓</b>                       | AVE DE<br>CETRERIA<br>VESTI-<br>MENTA |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| L.                                         |                                             | +                                        |                                        |                                     | CINC<br>DEL                 | *                              |                                       |
| MESURADO,<br>MODERADO<br>ISLA DE<br>GRECIA | <b>→</b>                                    |                                          |                                        |                                     | ¢ coro                      |                                | SUF.:<br>COMEDOR,<br>DEVORADOR        |
| +                                          |                                             | <b>→</b>                                 | ÓXIDO DE<br>CALCIO<br>TRAS-<br>LADARÁN |                                     |                             |                                | <b>∱</b>                              |
|                                            | QUERER A<br>ALGUIEN<br>CAUSA DE<br>UNA COSA | *                                        | +                                      | +                                   |                             | RÍO QUE<br>PASA POR<br>POSADAS |                                       |
| <b>-</b>                                   | +                                           |                                          |                                        | ACEITUNA<br>RÍO DE<br>PARAGUAY      | <b>→</b>                    | +                              | +                                     |
| CARENTE<br>DE SAL<br>TITANIO               |                                             |                                          |                                        |                                     |                             | <b>→</b>                       | TONTO DESCUBRE UN SECRETO             |
| L>                                         |                                             | ELECTRON-<br>VOLTIO<br>GIUDAD<br>DE PERÚ | <b>→</b>                               |                                     | RUTENIO<br>ARTE DE<br>PESCA | <b>→</b>                       |                                       |
| DARÁN<br>VUELTAS<br>EN TORNO<br>A UN EJE   | <b>→</b>                                    | +                                        |                                        | +                                   | +                           |                                |                                       |
| <b> </b>                                   |                                             |                                          |                                        | MADRE<br>DE CAÍN<br>CONSO-<br>NANTE | <b>→</b>                    |                                | +                                     |
| GÉNERO<br>TEXTIL                           |                                             |                                          |                                        |                                     |                             | <b>→</b>                       | AÚNA<br>COSA SIN<br>IMPOR-<br>TANCIA  |

### Soluciones

### Sudoku Nº 6.859

### Básico

| 5 | 1 | 4 | 9 | 3 | 2 | 8 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 9 | 7 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 |
| 7 | 3 | 8 | 4 | 6 | 5 | 2 | 9 | 1 |
| 9 | 5 | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 8 |
| 8 | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 9 | 5 | 7 | 6 |
| 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 9 | 8 | 2 |
| 4 | 9 | 2 | 5 | 8 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| 3 | _ |   |   | 9 |   | 7 | 4 | 5 |

| Av | anz | add | 0 |   |   |   |   |   |
|----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|
| 7  | 8   | 9   | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 5  | 6   | 4   | 2 | 9 | 3 | 1 | 8 | 7 |
| 2  | 1   | 3   | 4 | 8 | 7 | 9 | 5 | 6 |
| 3  | 4   | 8   | 5 | 2 | 1 | 6 | 7 | 9 |
| 1  | 7   | 6   | 9 | 3 | 4 | 8 | 2 | 5 |
| 9  | 2   | 5   | 7 | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 |
| 8  | 5   | 1   | 3 | 4 | 9 | 7 | 6 | 2 |
| 6  | 9   | 7   | 8 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 4  | 3   | 2   | 1 | 7 | 6 | 5 | 9 | 8 |

### Claringrilla Nº 20.166

Un corazón grande no conoce placer en la venganza. Cristina. Reina de Suecia.

| 1  | A | Y | U | D | A |   |   |     |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|
| 2  | С | Á | N | Т | 1 | С | 0 |     |   |
| 3  | ٧ | 1 | C | E | J | Ε | F | E   |   |
| 4  | Α | S | 0 | L | Α | P | A | R   |   |
| 5  | В | 0 | R | D | E | L | É | S   |   |
| 6  | Α | C | Α | 0 | В | Α | D | 0   |   |
| 7  | G | Α | Z | P | A | С | Н | 0   |   |
| 8  | P | R | Ó | S | P | E | R | 0   |   |
| 9  | S | A | N | Т | E | R | Í | A   |   |
| 10 | ٧ | A | G | 0 | N | E | T | A   |   |
| 11 | S | A | R | D | 1 | N | Α |     |   |
| 12 | Α | C | Α | N | Α | L | Α | R   |   |
| 13 | P | 1 | N | С | н | Α | Z | 0   |   |
| 14 | Н | 1 | D | R | 0 | ٧ | 1 | A   |   |
| 15 | C | Н | E | Q | U | E | A | R   |   |
| 16 | C | 0 | N | ٧ | E | N | Т | 0   |   |
| 17 | M | 1 | 0 | L | 0 | G | ĺ | A   |   |
| 18 | В | U | C | É | F | Α | L | 0   |   |
| 19 | P | R | 0 | F | Α | N | Α | R   |   |
| 20 | М | E | N | D | 0 | Z | Α |     | - |
| 21 | В | R | 0 | N | C | Α |   | 100 |   |

### Solución Autodefinido

Horizontales. Ropa, rival, Zn, módico, cal, -voro, amar, soso, Apa, revela, Ti, eV, Ru, girarán, tela, ene, nonada. Verticales. Cos, lima, origen, volase, Ilo, rad, moverán, oliva, Eva, coral, red, azor, Paraná, opa, une.



### Precio de los opcionales

Cocina en casa \$ 9.999,90 - Magnetix La Ciudad \$ 9.999,90 - Colección El Séptimo Círculo \$ 7.999,90 - Genios \$ 2.000 - Libro Alan Faena: Arquitectura de ser y Arq. Horizontal \$6,999,90 - Ñ \$2,000 - Arq. \$2,000 - ELLE \$5,500 - Preescolar Genios \$3,000 - Relanz. Cocina en Casa N° 1 \$19.999,90 - El Gran libro del Bordado 2024 \$2.499,90 - Autos de Colección \$9.999,90 - Relanz. Dinosaurios Asombrosos \$ 5.999,90 -- Arquitectura Esp. con DNI \$ 2.500 - ELLE Cocina \$ 2.000 - La casa de Peppa Pig \$7.999,90 - Jardín de Genios \$ 2.300 - Relanz. Pasteleria en Casa \$ 4.999,90 - La casa de Peppa Pig Caja Contenedora \$ 14.999,90 - Pack de Libros de Tejido 2024 \$ 1.999,90 - ELLE Decoración \$ 3.500 - Relanz. Colección Figurines de Oro La Granja de Zenón Caja Contenedora \$ 11.999,90 - Relanz. Colección Figurines de Oro La Granja de Zenón \$ 4.999,90 - One Shot Día del Padre \$ 9.999,90 - Adoptá tu Mascota \$ 7.999,90-

### Edición del día

Edición de 56 páginas para Capital Federal, Gran Buenos Aires, Campana, Capilla del Señor, Empalme Lobos, La Plata, Lobos, Luján y Zárate. Edición de 56 páginas para el resto de la Argentina. El precio de tapa es sin recargo de envío para Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata. Para el resto del país el precio de tapa es con recargo. DIRECCIONES: Arte Gráfico Editorial Argentino S. A. Registro de la propiedad intelectual nº 4296905. Dirección, Redacción y Administración: Piedras 1743 (1140), Capital. Fax: 4309-7200. Impresión y Circulación: Zepita 3220 (1285), Capital. Tel.: 4309-7800. Fax 4309-7810. Publicidad: Tacuari 1846 (1139), Capital. Tel.: 4348-7777. Fax Publicidad: 4348-7704/7730. Fax Clasificados: 4348-7707.

CLARÍN ES PROPIEDAD DE ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTI-NOS.A. EDITOR RESPONSABLE: RICARDO KIRSCHBAUM.

# clasificados.clarin.com

CARTAS AL PAIS

### "La Inteligencia Artificial y Taiwán, un socio para la Argentina"

En junio, la Exposición Internacional de Informática de Taipéi (Computex Taipei) reunió a grandes líderes del sector tecnológico. Con la temática "Conectar con la Inteligencia Artificial (IA)", participaron gigantes tecnológicos como AMD, Arm Holdings, Nvidia, Intel y Qualcomm. No es casualidad que estas empresas hayan elegido participar en Computex: en el contexto internacional actual, Taiwán se erige como un polo tecnológico para el desarrollo de la IA, con futuro prometedor.

Gracias al desarrollo de su industria de semiconductores y de tecnologías de la información y comunicación (TIC), así como la capacidad de adaptación de sus empresas locales, Taiwán desempeña un rol clave en la construcción de la infraestructura global de la IA. Jensen Huang, CEO de Nvidia, destacó la contribución de Taiwán en la era IA como un "héroe sin capa y pilar del mundo". Y, Lisa Su, CEO de AMD, elogió la eficacia informática de alta gama de Taiwán, y destacó al exclusivo sistema tecnológico taiwanés como un elemento crucial para el éxito de AMD. El avance y desarrollo de la industria de la IA en Taiwán se plasma en la prosperidad de la región del Indopacífico, y para la comunidad internacional. Taiwán, país libre y democrático, es un socio confiable dispuesto a colaborar con los países que comparten los mismos valores, en pos del beneficio y la prosperidad global. La IA es el futuro: el propio Javier Milei, ha manifestado su intención de constituir al país en un polo tecnológico de la IA, y se ha reunido con líderes y representantes de empresas para fomentar la inversión y el desarrollo de esta industria en el país. En este sentido, se podría aprovechar la complementariedad existente y cooperar con Taiwán para abrir nuevos nichos de colaboración. La IA llegó para quedarse, y Taiwán es un socio benevolente y sólido para la Argentina.

Unámonos para aprovechar las oportunidades en beneficio de ambos pueblos.

Florencia Miao-hung Hsie / DIRECTORA GENERAL, OFICINA COMERCIAL Y CULTURAL DE TAIPÉI EN ARGENTINA.



"Taiwán es un socio confiable". Florencia Miao-hung Hsie.

### "Docentes sindicalizados para ir a paros en Neuquén"

En un artículo del 1° de julio, "Un premio por cumplir y gremialistas que dan vergüenza", se comenta una ley aprobada en Neuquén. Por ella se aprueba el pago de un plus a los docentes de asistencia perfecta.

Los sindicalistas salieron apresuradamente a protestar. Pero como ellos son "trabajadores" de la "educación" en lugar de docentes, no protestaron por sentir como una afrenta cobrar un plus por cumplir con sus tareas, les preocupó que por ese plus algunos pudieran no adherir a los paros. Como docente sentí repulsión por tal actitud. Es vergonzosa la actitud de quienes justifican las licencias y suplencias, que son tan onerosas para el país y tan dañinas para los alumnos, que tienen dos y tres maestras/os durante el año escolar. Por suerte hay docentes como los que integran la Asociación Civil "Volando alto", en Concordia, Entre Ríos, que se ocupan de chicos de hasta 18 años que no saben leer, escribir ni hacer las operaciones fundamentales de aritmética. Todos residen en los barrios "La Bianca" y "Benito Legerén".

Adolfo R. Ortiz

adolfoortiz27@yahoo.com.ar

### Un repudio a la postulación de Lijo a la Corte Suprema

El Gobierno de Milei está recibiendo las impugnaciones y adhesiones a su propuesta de poner al juez Lijo para la Corte Suprema de Justicia.

A ellas quiero modestamente exponer mi parecer como un simple ciudadano.

La opinión pública ya ha conocido numerosas impugnaciones de varias entidades de reconocido prestigio y que merecen ser tenidas en cuenta, como no ocurrió con el juez Zaffaroni, quien fue finalmente designado muy a pesar de ellas.

Mi pensamiento al respecto concuerda con las virtudes que debiera ostentar "la mujer del César, la que no solamente debiera ser virtuosa, sino además parecerlo".

### Miguel Ángel Padilla

miguel.a.padilla@gmail.com

### La "depreciación del peso" y valor de los sueldos

Quisiera saber quiénes están pidiendo una devaluación de nuestra moneda. ¿Los precios están caros en dólares? ¡Por supuesto!

Porque los formadores calcularon los precios de sus productos en diciembre 2023 a un dólar de \$ 2.500. No pasó, pero no redujeron los precios. Es más, cada vez que los subieron y el dólar bajó, los precios se mantuvieron.

La gente se cansó y decidió no avalarlos simplemente no comprando. Por eso se vinieron abajo las ventas. Pero si devalúan, los precios van a subir al ritmo de dólar y los sueldos se van a reducir mucho más. Si los recompusieran, volvería la espiral inflacionaria. Por ejemplo, una remera de primera marca cuesta \$ 175.000, unos US\$ 116.

Si hubiera una devaluación, por ejemplo un dólar de \$10.000, esa remera costaría \$11, \$60, como en USA, pero no quedaría ahí, probablemente aumentaría.

¿Y los sueldos? Por ejemplo un sueldo de\$ 300.000, ahora aproximadamente US\$ 200 sería de 30. ¿Cómo se beneficia la gente? ¿Quiénes son los que realmente se benefician?

### Mónica Trozo

mgtrozo@gmail.com

### Destacar "la gran gesta María Corina Machado"

Tan ocupados estamos, con el valor de dólar, el atentado contra Donald Trump, la Copa América, el terrible caso Loan, que no estamos percibiendo en toda su dimensión la gesta de María Corina Machado, potencial Juana de Arco (recemos que con buen final) y Lech Walesa, quien heroicamente está enfrentando al oscuro régimen de Maduro con una decisión y valentía que ya la muestran como una heroína de aquellas.

Las próximas semanas serán de un dramatismo feroz en Venezuela, y si está mujer tiene éxito, se desatará un efecto dominó que le dará un giro para bien en la historia.

### **Harry Ingham**

isahar6@gmail.com

### La Iglesia, otra vez con la polémica por los casamientos

La Iglesia Católica prohibió el casamiento de una pareja heterosexual por trabajar en la misma dependencia vaticana. No sólo es una violación flagrante a los derechos civiles, sino a toda lógica que sin dudas va en contra de cualquier legislación en el mun-

Muy lejos están los vaticanos del mensaje de su profeta, otra vez desnuda intereses ocultos, y la falibilidad de los que dicen representar a un dios en la Tierra.

### **Gustavo Gil**

gustavogil68@hotmail.com

### Correo: Tacuarí 1840, C1140AAN Fax: 4309-7200/7319 Email: cartasalpais@clarin.com

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 20 líneas escritas a máquina o los 1.200/1.300 caracteres en procesador con espacios. Es imprescindible que estén firmados y con constancia del domicilio y número de documento. Clarín se reserva el derecho de publicar las cartas recibidas, como así también de editarlas y/o resumirlas cuando lo considere conveniente.



# AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

EMPEZÁ AHORA

0810.333.0365 365.COM.AR (7 🚳 🎯











MÁX 16°

### ACTUALIZADAS Por Maitena





### **Pasiones Argentinas**

# De éxitos, fracasos y tigres de bengala

### **Betina González**

Escritora

frase viene de una novela del escritor irlandés Samuel Beckett, pero circula por redes sociales en contextos para nada literarios. Cada vez la veo con más frecuencia. Alguien se funde con su negocio, otro no pasa un examen, un tercero no se gana la beca que esperaba, pero no importa, ahí llega Beckett para consolarlos, ya sea en los posteos de los amigos o de los propios damnificados, que, junto con su experiencia de la derrota, comparten la foto del escritor y el eslogan motivacional. Alguna vez el verbo fracasar fue sinónimo

racasa mejor la próxima vez". La

de naufragio. Don Quijote habla de su poca habilidad para herir gigantes, "descabezar serpientes, fracasar armadas y deshacer encantamientos" y esa es, parece, la primera vez que el verbo aparece en castellano. En esa época fracasaban los barcos, los reinos y las empresas, pero no tanto los humanos. El verbo, que en su camino desde el italiano, significa "romperse en pedazos", fue perdiendo peso hasta volverse una metáfora cristalizada para significar la desazón cotidiana que implica vivir en el capitalismo. El éxito, que en principio quería decir apenas finalizar bien un trabajo o empresa (o sea, salir airoso), en algún momento adquirió esa contraparte violenta: no llegar a la cima equivale a partirse en mil pedazos.

Pero si miramos las biografías de los famosos, es obvio que los momentos de fracaso son más interesantes que los de éxito. La web está llena de titulares que prometen contarte "cuáles de estas celebridades hoy tienen trabajos comunes y corrientes" o "los cincuenta famosos de Hollywood que lo perdieron todo". Esta lista incluye a Mike Tyson, quien se las ingenió para gastar toda su fortuna en cosas como tigres de bengala y bañaderas de dos millones de dólares; Nicolas Cage, que perdió propiedades por evasión de impuestos en una estafa de su contador y Burt Reynolds, que alguna vez gastó cien mil dólares en peluquines, pero terminó en bancarrota después de su divorcio. Como si fueran versiones degradadas de la tragedia, en la que el tránsito de la fortuna a la nada se contaba a modo de catarsis, estos clickbaits son muy efectivos. No podemos evitar la curiosidad pero también nos atrae comprobar que esos destinos inalcanzables pueden esfumarse de pronto y transformar a esas celebridades en personas comunes con malos asesores.

En cuanto a Beckett: no. no escribió esa frase para consolar a milennials que se fundieron con sus emprendimientos. En su novela significaba otra cosa: la desesperanza del escritor ante la tarea de dominar el lenguaje. Dudo que quienes citan esa especie de eslogan hayan leído Rumbo a peor, pero el título igual sirve para contrarrestar la frase: no es verdad que el éxito llega para todos. Conviene recordar que hay perseverancias que no sirven para nada y voluntades que se quedan solo en eso, como también que se puede vivir sin medir todo según la idea de éxito que aprendemos mirando estupideces online.

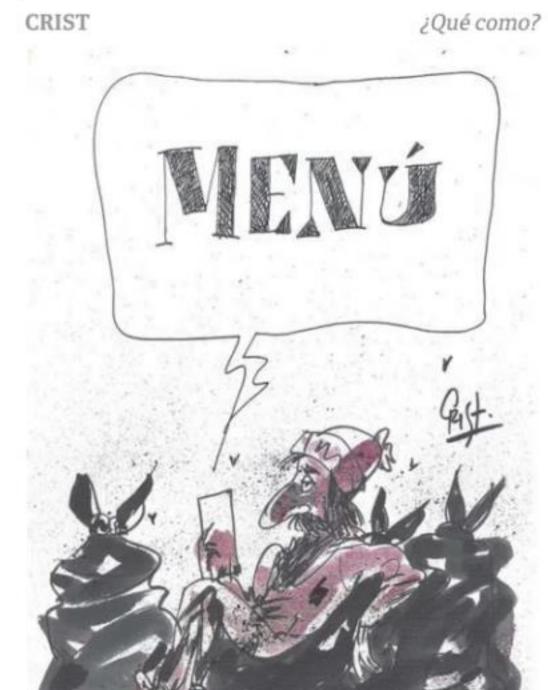

YO, MATÍAS Por Sendra









TIRA Y AFLOJA Por Erlich\*

